# LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

Carolina Darias lamenta la crítica de Santa Cruz a sus políticas sociales

Urbanismo rechaza una tienda del Gran Canaria en Siete Palmas

PÁGINA P

La Guardia Civil despliega más de 160 agentes para las fiestas del Pino

nácius se

Arguineguín gana zonas peatonales al ampliar aceras y reducir el tráfico

PÁGINA 13

**CRISIS MIGRATORIA** 

# Canarias atiende a diez menores tras el plante

Bienestar Social aguarda por la documentación del fiscal y la policía para decidir qué hace con los chicos . La ministra de Defensa ofrece a Clavijo dos cuarteles más para hacer frente a la emergencia

PÁGINA 42

MEDIO AMBIENTE

## Alerta en el litoral de Gran Canaria por un vertido de 1.600 litros de fuel en el Puerto

Telde cierra cuatro playas por la deriva de la mancha, que pasó de largo por la potabilizadora

PÁGINA 3

Un viejo amigo de las Islas, primer ministro de Francia

Macron enfada a la izquierda tras designar al conservador Michel Barnier, uno de los europeos que facilitó el encaje canario en la UE

Michel Barnier, ayer, en Paris. | SAMAL MENSONING

PÁGINAS 20 y 32

SANIDAD

# Cataratas y prótesis engordan las listas de espera en la región

Los hospitales tinerfeños suman más de la mitad de los pacientes que aguardan una intervención HOY
VIERNES LA PROVINCIA
EN TU QUIOSCO
Sin F

A PROVINCIA + IHOLA!
POR SOLO
POR SOLO
3,75 €

3,75 €

## **AGRICULTURA**

Asprocan: «Al retirar plátanos del mercado, evitamos la ruina del sector»

Sostiene que solo se ha renunciado a la venta del 2,8% de la producción

PÁGINA 25

## Retiro lo escrito

# El pudridero



Alfonso González Jerez

anta Cruz de Santiago de Tenerife se encuentra tan perfectamente momificada que en la terraza de la cafetería El Águila - un establecimiento tan agradable como veterano en pleno centro de la ciudad - se les ocurrió poner música a última hora de la tarde durante el verano que aun colea y registró un éxito fenomenal. ¡Música en una terraza! ¡Qué idea extraordinaria! A los pocos días no quedaba una mesa vacía y se convirtió en un punto de encuentro durante la canícula misericordiosa que han sufrido los chicharreros. Los propietarios no fueron listillos y no subieron instantáneamente los precios. No hizo falta más. La peña estaba encantada. Un sitio agradable en la capital de la agorafobia a las diez de la noche. Habría que buscar en la Historia de Santa Cruz de don Alejandro Cioranescu para encontrar algo vagamente parecido.

Quizás exagere un poco, pero para hablar de noches santacruceras habitadas por seres humanos preferentemente jóvenes y con irreprimibles ganas de marcha debe uno remontarse a los primeros años del siglo bajo el tenebroso, sórdido, diabólico mandato de Miguel Zerolo. La única ocasión en que las noches de Santa Cruz fueron divertidas: florecían los bares y los pubs, comenzaron abrirse restaurantes donde se podía comer decentemente y, durante varios veranos consecutivos, disponías de media docena de terrazas de verano para beber, bailar y bacilar sin puñetera necesidad de carnavales. Podías enamorarte de una terraza dedicada básicamente a la salsa que ofrecía un ron inmejorable -Salsa con gofio se llamaba escuchar pop en otra instalada en un barco encallado en tierra cerca de la Dársena Pesquera y terminabas, por supuesto, a las seis de la mañana, tomando porras con chocolate en la pequeña churrería todavía abierta en la Rambla o el canónico bocadillo de pollo de El Imperial -si alguna vez El Imperial

cierra, no lo quiera dios, en mi generación se producirán suicidios colectivos. A los que vivimos esa maravillosa épica terracera, dipsomaniaca y feromónica se nos cae el alma a los pies cuando leemos que una honesta terraza burguesa ha tenido éxito por contratar a un par de instrumentistas durante va-

rias noches. Y por una vez no corresponde adjudicar la responsabilidad principal de este muermo letal, que ya es un rasgo consuetudinario y aperejilado de la ciudad, al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por supuesto que al gobierno municipal le falta imaginación, energía y convicción para salir de este pudridero. Especialmente porque el único voto que le interesa a las tres grandes fuerzas políticas del consistorio es el de los mayores de cincuenta años: los que todavía se acercan a las urnas. Y como ese interés desincentiva cualquier esfuerzo lo que tenemos son políticos que se sientan junto a los cubos de basura para vigilar que los vecinos depositen sus bolsas de desperdicios correctamente, como obedientes siervos de la gleba.

A este nivel de imbecilidad ha caído Santa Cruz. Pero básicamente la responsabilidad es nuestra y, en especial, de los empresarios pequeños y medianos de las principales zonas comerciales. Falta de profesionalidad, horarios que ignoran a los clientes, un peseterismo miserable, una manifiesta incapacidad de mantener y renovar un tejido asociativo inteligente y con sentido del riesgo, elusión de cualquier competencia, ausencia de imaginación marketinera, desprecio a nuevos nichos de negocio, alergia a cualquier especialización. Son demasiados los establecimientos comerciales que en SC parecen apenas tolerar a su clientela. Y es una peste que se contagia casi sin excepciones al que llega para ofrecer voluntariosamente algo diferente en su producto o en el trato con el cliente. En los últimos meses he descubierto, estupefacto, un par de tiendas chinas que ya no abren los sábados ni los domingos. Santa Cruz, despiadada con quien quieren mejorarla, los ha derrotado. Ya no son chinos, sino chicharreros de corazón cerrado desde el viernes.

## **Apuntes**

## Así no podemos seguir



Carmen Ferreras

mientras Sánchez está de gira por Mauritania, Gambia y Senegal, dicen fuentes gubernamentales que para tratar de frenar la crisis de cayucos a Canarias, firmando más acuerdos de migración circular y mejorando el funcionamiento de las devoluciones, los presidentes de Ceuta y Canarias reclaman al Gobierno una acción urgente por la crisis migratoria. La ciudad autónoma de Ceuta y el archipiélago canario están al borde del colapso. Sus responsables autonómicos aseguran que ya no pueden hacer frente a la llegada masiva de migrantes a sus costas porque ni espacio ni dinero tienen para poder atender a los menores no acompañados.

Hay que conceder el beneficio de la duda a Sánchez y pensar que algo conseguirá, seguro que a fuerza de promesas y dinero, de las autoridades de los países visitados porque así no podemos seguir. Ceuta ya supera los 500 menores tutelados con la reciente entrada irregular de otros 22. Y en Canarias, día tras día, se repiten las imágenes de migrantes rescatados llegando a puerto. Tienen capacidad para atender a dos mil menores pero ya acogen a más de 5.200.

Y la cosa pinta a peor ya que en los próximos meses con la mar en calma, como se temen en Canarias, la invasión está asegurada. Por lo menos, fuentes del Gobierno, que nunca reconocen nada, han admitido que hay por delante un otoño complicado y caliente. ¿A qué esperan entonces? Ya va siendo hora de que dejen sus miedos y complejos, saquen pecho y den un golpe en la mesa de la Unión Europea para que remen a favor de España, que ya supera a Italia como gran reto migratorio de la UE al liderar el aumento de la inmigración irregular por mar.

España no puede seguir aguantando semejante presión. Es el momento de dejar las acusaciones, el «tú más» o «tú menos» y los reproches de lado y centrarse en la realidad que clama al cielo. Hay que ponerse en el pellejo de canarios y ceutíes, dejarse de política barata y oportunista y averiguar qué ha hecho Meloni en Italia para que la presión migratoria haya descendido un 80%, mientras que en la ruta occidental que afecta especialmente a España, la tendencia sea de claro y contundente ascenso.

## LA PROVINCIA

Director:

Antonio Cacereño Ibáñez acacer@laprovincia.es - @ajcace

## **EDITORIAL PRENSA CANARIA**

Alcalde Ramirez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, ISSN 1576-0820 D.I. G.C. 717/1968 www.laprovincia.es y www.editorialprensacanaria.es

## Subdirector:

Fernando Canellada

## Redactores jefe:

Soraya Déniz, Javier Durán y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodríguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino

Jefe de Contabilidad: José Uría Redacción y administración: Tfno.: 928 479 400, Fax: 928 479 401

Apd. de Correos, 180. laprovincia@epi.es Publicidad:

## publicidad.laprovincia@epi.es

Tfnos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413

## Suscripciones:

suscriptor@laprovincia.es Tfno.: 928 479 496

## CLUB LA PROVINCIA

Director: Javier Durán. León y Castillo, 39 - 928 479 400

© Editorial Prensa Canaria, S.A. Las Palmas de Gran Canaria.







DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA







ESTA EMPRESA SE HA ACOGIDO A LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COFINANCIADAS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES LILTRAPERÍFERICAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN CANARIAS.

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

## **HUMOR**



## **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

## Un claretiano canario espera al Papa en Timor Oriental

Si nada lo tuerce, el papa Francisco estará en Timor Oriental del 9 al 11 de septiembre. Y allí le espera el claretiano canario Juan Ángel Artiles, recoge el último número de Misioneros. Juan Pablo II visitó el país del Sudeste Asiático en 1989 y «fue una revolución», afirma el misionero.

## Palmas para barrer las calles, «tecnología punta»

Ahora que la limpieza del municipio está en el candelero, un ilustre usuario de facebook se hace eco de «la tecnología punta» que se mantiene en Las Palmas de Gran Canaria. Nada más y nada menos que las palmas de las palmeras, como si el tiempo y el progreso no hubiese pasado.

## **Puerto**

# Un vertido de fuel en el Puerto invade la bahía de la capital y la costa de Telde

El derrame, de 1.600 litros durante el repostaje de un barco, provoca una mancha de más de 2.400 metros de largo que obliga a cerrar cuatro playas de Telde

A. Villullas / G. M. L.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un vertido de combustible en el Puerto de Las Palmas invadió este jueves la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. El derrame provocó una mancha compuesta por unos 1.600 litros de fuel oil que se extendieron hacia el sur desde el muelle Virgen del Pino -donde se produjo el incidente durante el repostaje de un barco- y se expandió varios kilómetros hasta alcanzar la costa de Telde, lo que obligó a cerrar al baño cuatro playas del municipio al detectarse restos en la orilla, además de poner en peligro el funcionamiento de la potabilizadora de Piedra Santa.

El incidente se produjo a eso de las ocho y media de la tarde del miércoles, durante una operativa de suministro de combustible entre dos barcos, según explicó el jefe de operaciones marítimas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Antonio Castellano. Los buques implicados eran el Panbunker 30 y el portacontenedores Aguisar, de bandera liberiana. El Puerto activó desde un primer momento sus medios para poder contener el vertido, compuesto por fuel oil de tipo IFO 180, que se caracteriza por ser más denso que el gasoil, aunque no es el más espeso del mercado marítimo.

A primera hora de ayer el vertido ya había salido de aguas portuarias, por lo que se tomó la decisión de activar el estado de prealerta, previsto dentro del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca). Capitanía Marítima y Gobierno autonómico desplegaron diferentes medios para poder contener la mancha, que alcanzó unos 480 metros de ancho por 2.440 de largo. Posteriormente, las autoridades elevaron la alerta a nivel 2 de emergencia, ante la llegada de combustible a la costa de Telde, donde trabajó un equipo de 41 efectivos pertenecientes a distintas administraciones.

Sobre las aguas de la bahía se desplegaron hasta tres embarcaciones de Salvamento Marítimo. Concretamente, el buque anticontaminación Miguel de Cervantes, la Salvamar Nunki y la Guardamar Talia. Estos peinaron de manera reiterada la costa entre San Cristóbal y La Garita. Además de un helicóptero y un avión con sensores capaz de determinar de manera aproximada el alcance del vertido. Según explicó Castellano a los medios, la mejor manera para combatirlo es «batir la mancha, pasar por encima con los medios disponibles» de tal manera que pueda ser dispersada.

Castellano señaló que dentro de aguas portuarias se desplegaron las barreras anticontaminación, de tal manera que la mayor parte del derrame se encontraba ayer contenido entre ambos barcos, «lo que hay fuera son pequeños restos de afección». Además, precisó que el recinto portuario pudo operar con normalidad.

El vertido, formado por una «película muy fina» con un grosor inferior a una micra, finalmente pasó de largo de la potabilizadora. De tal manera que las corrientes desviaron la mancha hacia Telde, lo que llevó al Cabildo a activar el Plan de Emergencia Insular (Pein) que permite movilizar recursos. En este caso, el Ayuntamiento teldense cerró al baño hasta cuatro playas -Bocabarranco, La Restinga, San Borondón y Palos- tras detectar manchas en la costa.

Por otro lado, aunque la mancha no llegara a la desalinizadora de Piedra Santa, el Ayuntamiento de la capital y Emalsa estuvieron en alerta. Según fuentes de la compañía, se activaron sensores de hidrocarburos en la zona de captación del agua y por la mañana se instaló una barrera de 40 metros al observar que el derrame iba en esa dirección, aunque, finalmente, no fue así.

La alcaldesa de la capital, Carolina Darias, mostró «su máxima colaboración y disponibilidad». Además, desde Emalsa reiteraron en la importancia de la segunda potabilizadora proyectada dentro del Plan de Infraestructuras Hidráulicas para poder asegurar el suministro de agua a la ciudad en casos de contaminación.

Montserrat Román, jefa de servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, explicó en una rueda de prensa convocada durante la tarde que tras el último vuelo del helicóptero «no detectaban nada». No obstante, afirmó que habría que esperar a la mañana de hoy por si pudiera haber nuevos afloramientos.

Más de 70 efectivos actuarán hoy en el litoral de Jinámar para retirar los restos de fuel de la orilla

Es más, a última hora ya no se detectaban manchas en Palos y San Borondón, por lo que todo se concentraba entre Bocabarranco y la desembocadura del barranco Real de Telde. Román anunció que hoy se desplegarán más de 70 efectivos en la zona para limpiar los restos de fuel de la orilla. Entre los que se cuentan bomberos, miembros de protección civil de diferentes municipios, personal de playas, policía local e, incluso, han movilizado a personal de la consejería que estaba en Tenerife.

## Espacios naturales protegidos en peligro

La expansión del vertido de combustible y la llegada del mismo a la costa del municipio de Telde amenazan la biodiversidad y la conservación del litoral, especialmente de zonas que están incluidas dentro de la red de espacios naturales protegidos. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, señaló que la mancha «podría haber dañado a los invertebrados que habitan en este punto del litoral y, con ello, es posible que genere afecciones a las aves que se alimentan de ellos, especialmente a las garcetas, los zarapitos y los vuelvepiedras». El responsable técnico de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Jinámar, David Godoy, informó que la mancha llegó a «una esquina» de la playa de Bocabarranco, que está dentro del Sitio de Interés Científico de Jinámar. La mancha se ha extendido por una costa cuyos fondos marinos están especialmente castigados desde hace dos años por la presencia del alga asiática Rugulopteryx okamurae, una especie invasora que está esquilmando el ecosistema. | A. V.



Manchas de fuel en las playas teldenses. El vertido de combustible ocurrido el miércoles en el Puerto de Las Palmas provocó una mancha de fuel que a final de la mañana de ayer llegó a las playas de Telde. Es el caso de la de Bocabarranco, en la imagen, donde el litoral se vio cubierto parcialmente por manchas de color marrón grisaceo; al fondo se puede ver un buque de Salvamento Marítimo en labores de batido. | ANDRÉS CRUZ

## Atención social

# Darias: «No entiendo este choque de un Ayuntamiento contra otro»

La alcaldesa de la capital señala que las personas vulnerables cuentan con los servicios de los centros de El Polvorín, La Isleta, El Lasso y la Fábrica de Hielo

Laura de Pablo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La alcaldesa de la Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendió ayer la gestión del Consistorio sobre la atención a las personas vulnerables y lamentó las declaraciones de la concejala de Acción Social de Santa Cruz de Tenerife, Charín González, del pasado martes sobre las trabas que, según la edila tinerfeña, la ciudad pone al empadronamiento de estas personas.

«No entiendo este choque frontal de un Ayuntamiento contra otro Ayuntamiento, este gobierno, y esta alcaldesa, no va a participar de esta confrontación». Darias subrayó, además, que las administraciones públicas, especialmente las locales, están para colaborar entre sí. «Y si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, su concejala, entiende que hay otras razones, son ellos los que tendrán que explicarlas», añadió.

La alcaldesa reiteró lo expresado el miércoles por su concejala de Bienestar social, Carmen Luz Vargas, respecto a que su gobierno «cumple, como corresponde, con la normativa aplicable». La concejalía informó además que en la ciudad hay empadronadas 1.044 personas en situación de vulnerabilidad. Darias subrayó que el Consistorio «es sensible y está comprometido con la aten-



La Fábrica de Hielo, uno de los recursos municipales que atiende a las personas sin hogar. | ANDRÉS CRUZ

ción de todas las personas de la ciudad, especialmente aquellas que están en exclusión, o en riesgo de padecerlo, vengan de donde vengan». Y subrayó que su gobierno «empadrona a las personas que lo requieren, tanto las que están en riesgo de exclusión como también a las mujeres víctimas de la violencia machista para garantizarles su seguridad».

Aseguró que se trata de acciones que el municipio hace «no solo como parte de sus obligaciones, sino también como parte de nuestra concepción ideológica y sensibilidad con todas las personas». La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria destacó que la polémica, al menos de su parte, «no puede ni debe ir a más» y que lo que quiere es «entendimiento,

diálogo y máxima ayuda si tenemos que prestarla a cualquier administración».

Darias expresó su deseo de que la situación se reconduzca y que «si tienen una dificultad interna, no parece que la solución sea culpabilizar a otro». Y recordó que «dificultades tenemos todos, pero lo que tenemos que hacer es dar las mejores respuestas y, desde luego, en este Ayuntamiento van a encontrar siempre la mano tendida».

Explicó también que la ciudad cuenta con cuatro recursos para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y que actúan a diario. Darias señaló que «a las personas que duermen en la calle les ofrecemos siempre los recursos municipales».

La regidora sostiene que «la polémica, al menos de nuestra parte, no puede, ni debe ir a más»

En la ciudad hay empadronadas 1.044 personas en situación de vulnerabilidad

La capital cuenta actualmente con cuatro centros de atención social. «En El Polvorín se encuentra uno de baja exigencia, en La Isleta y El Lasso, de media exigencia y la Fábrica de Hielo, del cual estamos licitando la construcción de la segunda fase», añadió.

Darias señaló, además, que es importante «acudir al origen porque muchas veces presentan importantes adicciones». Por eso, subrayó que también se trabaja de forma conjunta con las administraciones que tienen competencia en esa materia.

«Trabajar de manera conjunta y colaborativa es la manera que este gobierno de progreso entiende que hay que hacerlo», concluyó.

## Servicios Públicos

## Un año de actuaciones de limpieza y zonas verdes con 800 ejemplares plantados

El dispositivo especial se ha desplegado por 18 barrios de la capital con plantas endémicas

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, supervisó ayer las actuaciones conjuntas de limpieza y cuidado de zonas verdes que se están desarrollando en el barrio de San Nicolás. Este dispositivo, que ya ha sido desplegado en 18 barrios durante el último año, está permitiendo mejorar la higiene urbana y ampliar la presencia de naturaleza con la plantación de 800 nuevos ejemplares, entre los que han predominado las especies endémicas.

Darias, quien ha estado acom-

pañada del concejal de Limpieza, Héctor Alemán, y la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, responsable de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, ha recorrido el operativo coordinado entre ambas áreas.

A lo largo de los últimos 12 meses, las actuaciones conjuntas entre Parques y Jardines y Limpieza arrojan cifras que muestran la importancia de su acción. El Servicio Municipal de Limpieza ha procedido a la retirada de 18.754 kilos de residuos de zonas terrosas y de vertidos no autorizados. Asimismo, para proceder al saneamiento de las calles se



Gemma Martínez, Carolina Darias y Héctor Alemán supervisan los trabajos. | LP/DLP

han utilizado 4,6 millones de litros de agua, y para la limpieza integral de contenedores y papeleras otros 560 litros de desinfectante.

Por su parte, el área de Parques y Jardines ha retirado más de 250 toneladas de restos vegetales tanto en lo generado por las propias cuadrillas en los trabajos realizados de deshierbe, desbroce y poda, como a través de la retirada de hojarasca y otros elementos vegetales que han sido conducidos a la planta de compostaje municipal para su aprovechamiento. De las zonas ajardinadas, además, se han retirado por parte del equipo de Parques y Jardines 33 toneladas de enseres, escombros y otros restos.

Cada vez más destacable ha si-

do la actuación de reverdecimiento de los barrios. En la prima frase, se plantaron un centenar de plantas autóctonas entre tabaibas, cardones, tarahales y guaydiles para potenciar la flora endémica adaptada al entorno. En la segunda fase se intensificó y diversificó la plantación en las actuaciones con más de 300 ejemplares, primando la planta autóctona, pero adaptando a los entornos arbustos, árboles y plantas que embellecieran y dotaran de sombra a las zonas ajardinadas.

En la tercera fase se multiplicó el trabajo de plantación, en la mayoría de los casos acompañado de una consiguiente ampliación de la red de riego que permita su correcto mantenimiento. En la zona de la Vega de San José se plantaron más de 200 ejemplares, un centenar en Casablanca III, entre magarza, lavanda canaria o tajinaste, acapliphas en el Barranquillo de Viera o hibiscus y ficus en Ladera Alta.

# Urbanismo rechaza la tienda del Granca por incompatibilidad con el plan general

La Plaza Norte del Gran Canaria arena no puede acoger edificaciones de uso comercial

Jacobo Corujeira

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Insular de Deportes (IID), dependiente del Cabildo, tendrá que buscar una nueva localización para la tienda del Club de Baloncesto Gran Canaria que pretendía ubicar en la Plaza Norte del Gran Canaria Arena. El Avuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Dirección General de Edificación y Actividades, ha resuelto que el proyecto no es conforme con el planeamiento en vigor, que no permite el uso comercial en este espacio libre.

El IID había presentado en junio el proyecto ante el Ayuntamiento solicitando que Urbanismo analizara su conformidad con la ordenación. Para ello, entregó el proyecto técnico de la oficina comercial, que incluía una memoria descriptiva y constructiva, el levantamiento topográfico y

otros estudios necesarios en este tipo de expedientes. La resolución municipal, dictada el pasado mes de agosto, recuerda que «la clase terciario-terciario-comercial de la nueva edificación no se encuentra dentro de los usos de la parcela» donde el Cabildo quería levantarla.

El uso cualificado de la Plaza Norte es deportivo, con un uso vinculado de garaje aparcamiento y otros complementarios como espacio libre, cultural o terciario, pero en la categoría de recreativo-ocio y no comercial, como aspiraba el IID. La entidad planteaba un módulo de 24 metros de largo por cinco metros de ancho y otros 3,5 de alto, con 121 metros cuadrados construidos y 96 útiles, adosado a una de las jardineras que delimitan la plaza y con líneas arquitectónicas que no desentonaran con el estilo del Gran Canaria Arena..

La tienda junto al complejo de-



Recración del módulo comercial que el CB Gran Canaria aspiraba a levantar en la Plaza Norte del Gran Canaria Arena. LP/DLP

El establecimiento iba a estar ubicado junto a una de las jardineras que delimitan el entorno

portivo era un viejo anhelo del club, que en la actualidad cuenta con un establecimiento en el centro comecial Las Ramblas donde vende sus productos oficiales. El proyecto fue presentado el pasado mes de marzo junto con otra actuación, las nuevas oficinas en la última planta del Gran Canaria Arena.

Con la propuesta, la entidad aspiraba a concentrar toda su actividad -la deportiva, la adminismo entorno en el que compite, la entonces.

ciudad deportiva de Siete Palmas, según reconocía el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, en declaraciones ofrecidas cuando se anunció la licitación del proyecto de redacción de las oficinas: «Hemos empezado a trabajar en el desarrollo de los dos proyectos, que darán respuesta a los objetivos del club, que no son otros que seguir acercando toda su actividad al recinto deportivo en el que su equipo trativa y la comercial- en el mis- entrena y compite», manifestó









## Educación



La alcaldesa Carolina Darias y la concejala de Educación Saturnina Santana en la visita al CEIP Europa - Néstor Álamo.

## LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha dado a conocer el nuevo contrato de mantenimiento de los 62 colegios públicos, las tres escuelas musicales y las nueve sedes de la Universidad Popular, que ha sido adjudicado este verano por 10,5 millones de euros para los próximos tres cursos, lo que supone un presupuesto un 75% mayor respecto al anterior.

Darias ha conocido de primera mano las características de este contrato en una visita realizada al Colegio de Educación Infantil y Primaria Europa - Néstor Álamo, en el barrio de Jinámar, donde ha estado acompañada por la concejala de Educación, Nina Santana, y la directora del centro, Luz Santana, y donde ha mantenido un encuentro con personal docente antes del inicio del curso escolar, programado para el martes 10 de septiembre.

«El Ayuntamiento está cada uno de los días del año trabajando para que nuestros niños, niñas y profesorado de la ciudad estén en las mejores condiciones. Sabemos el compromiso del profesorado y queremos que nos sientan cerca en la labor que nos corresponde de mantenimiento», indicó Darias.

La alcaldesa también ha resaltado «el compromiso de este gobierno de progreso para seguir avanzando en la mejora» y para que «la actividad escolar se preste en las mejores condiciones».

Por su parte, la concejala de Educación ha explicado que el servicio de mantenimiento funciona a demanda de los propios

# El presupuesto para el mantenimiento de los colegios públicos aumenta un 75%

El contrato, adjudicado este verano, asciende a 10,5 millones de euros para los servicios

centros a través de un aplicativo que permite el contacto permanente de los directores de los colegios con la Concejalía. «Vamos atendiendo y mejorando día a día los colegios con gran satisfacción por parte de la comunidad educativa, tal como nos manifiestan a través de los cuestionarios de satisfacción», ha señalado Santana.

Entre las novedades del contrato de mantenimiento se incluye también la disposición del servicio de 14 vehículos eléctricos, una El Consistorio también se encarga de la limpieza y seguridad de los centros educativos

> «El Ayuntamiento está trabajando para que nuestros niños estén en las mejores condiciones»

## Ahorrar en la 'Vuelta al Cole'

La Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras (OMIC) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a las familias que afrontan la 'Vuelta al Cole' en este curso escolar. Algunos consejos básicos son planificar y anticipar las compras todo lo posible a fin de minimizar los gastos, o repasar el material y uniformes del curso anterior, elaborando listados de lo que realmente se necesita y reutilizando siempre que se pueda. Así, el órgano municipal aconseja solicitar con antelación en el centro escolar los listados de libros y material necesario, aprovechar la variada oferta comercial que existente en nuestra ciudad comparando precios, calidades y ofertas, y elegir artículos siguiendo criterios de calidad y rentabilidad. | LP/DLP

acción con la que el Consistorio busca la reducción de la contaminación acústica de los vehículos y el combustible.

Asimismo, la nueva adjudicación también supone una oportunidad laboral ya que las concesionarias, Pérez Moreno S.A. y LEM Infraestructuras y Servicios S.L., cuentan con alrededor de 30 personas para prestar sus servicios.

## Tareas de reparación

En el CEIP visitado ayer, en el que cuenta con 200 estudiantes matriculados, los trabajos de mantenimiento han permitido la reparación y pintura de los muros y la fachada, así como la impermeabilización de la cubierta para evitar goteras. Además, durante el verano, para no interferir en el funcionamiento diario del colegio, se realizaron tareas de pintura en los patios, aulas y el bibliopatio. No obstante, dado que el contrato de mantenimiento abarca todo el año, se sigue avanzando en las mejoras del centro, con la reparación de los pretiles y la fachada del edificio, unos trabajos que no afectarán a la actividad lectiva.

Aparte de la responsabilidad asignada del mantenimiento de estos centros, el Ayuntamiento también se encarga de su limpieza y seguridad. En este sentido, el grupo de gobierno aprobó el pasado mes de julio en Junta de Gobierno destinar más de 26,17 millones de euros para los futuros contratos de los servicios de vigilancia y de limpieza de los centros escolares, escuelas de música y sedes de la Universidad Popular, lo que supondrá un 54,8% más en el caso del de vigilancia y un 18,4% más en el de limpieza.

## **Playas**

## El presidente de 'Canarias, 1.500 km de costa' pide sancionar a quien no vigila a sus hijos

Los ahogamientos en playas y piscinas han dejado 15 fallecidos este verano en las Islas

#### Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La asociación Canarias, 1.500 km de costa informó ayer de que este verano ha sido el más trágico de los últimos seis años en el archipiélago, con 15 muertes por ahogamiento. Su presidente, Sebastián Quintana, se ha mostrado partidario de sancionar a padres y madres que no vigilen a sus hijos cuando se bañan.

La asociación indica en un comunicado que, durante los dos meses de verano de 2024, 15 personas perdieron la vida por ahogamiento en playas e instalaciones acuáticas de Canarias, cifra que equivale a un 36% más que en el mismo periodo de 2023 (11).

De esta forma, julio y agosto del presente año se erigen como el verano más negro en mortalidad por sumersión en el Archipiélago de los últimos seis años. En el mismo período de 2022 fueron 12 los bañistas que perdieron la vida; en 2021, 9; en 2020, 12; y en 2019, 11.

Asimismo, y con una media mensual de seis fallecidos en lo que va de año, julio concluyó como el mes más trágico en el conteo de muertes por ahogamiento (nueve), mientras que en agosto se produjeron seis.

## 42 personas afectadas

En total, 42 personas se vieron afectadas por accidentes en las playas, piscinas y charcones del Archipiélago durante este verano. Además de los óbitos, un bañista fue asistido tras ser sacado del mar en estado crítico; dos resultaron heridos de gravedad; 20 afectados de carácter moderado; dos leves y dos rescatados ilesos.

Quintana añade que solo en esos dos meses de verano un total de 11 menores de edad sufrieron algún tipo de accidente en diversos espacios acuáticos de la isla. Por islas, Tenerife destaca en víctimas menores de 18 años, registrando 12 afectados; Gran Canaria cuatro y Fuerteventura y Lanzarote una cada una.

El presidente de la asociación señala que, según constatan los estudios estadísticos que elabora su asociación, «de cada diez menores que sufren un ahogamiento, nueve son producto de falta de atención, vigilancia y control por parte de los adultos a su cargo». VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS



## Fiestas del Pino



Una devota graba la bajada de la Virgen del Pino, ayer, mientras el público de la iglesia observa atentamente el descenso de la misma. José CARLOS GUERRA

# La Virgen baja entre lluvia y lágrimas

Centenares de peregrinos, dentro y fuera de la Basílica, participan con emoción en el tradicional encuentro con la imagen de la patrona y con su manto verde

Carla Gil Alberiche

TEROR

A mitad de la bajada de la Virgen del Pino de su Camarín comienza a llover tanto fuera como dentro de la Basílica. Fuera, a consecuencia de la lluvia fina que empapó el casco de Teror, y dentro debido a las lágrimas de los más devotos, concretamente de la familia Bordonaro. No pudieron contener la emoción durante la media hora aproximada que tardó la Virgen del Pino en bajar. Un sentimiento desmedido para un día inexplicable e inolvidable.

Sofía y Sara Bordonaro son hermanas, nacidas y criadas en Milán, Italia. Cuando eran adolescentes, vinieron a vivir a Gran Canaria junto a sus padres, pero siempre estuvieron muy apegadas a su abuela materna Grazia. «Nuestra abuela siempre ha sido muy devota, motivo por el que siempre le hemos hablado de la Virgen del Pino», explican ambas hermanas. Aunque Grazia había visitado en varias ocasiones la isla, ayer fue la primera vez que pudo contemplar la bajada de la Virgen del Pino de su Camarín desde un sitio privilegiado: la tercera fila de la iglesia.

Esta familia italiana llegó a Teror a las 17.50 horas, una hora antes de que diera comienzo la eucaristía. «Una chica que había nos

dijo que la cola para poder entrar era demasiado larga, pero mi abuela con su fe nos dijo que fuéramos a hacerla, que nos iba a tocar un buen sitio», explica Sofía Bordonaro. Los deseos de Grazia se hicieron realidad, y sin esperarlo pudieron adentrarse en el

Grazia llega desde Milán para poder presenciar el descenso junto a sus dos nietas

interior de la Basílica y conseguir el sitio con el que habían estado soñando tanto tiempo.

No era la primera vez que Grazia veía a la Virgen del Pino, pues hace unos años programó su viaje a Gran Canaria para ver la peregrinación de la Virgen por los González no aguanta la emoción. Durante el tiempo en el que la Virgen del Pino ha hecho su viaje, sus ojos no pararon de llover. Con un pañuelo en la mano y viviendo su propia experiencia, González ha sentido tantas cosas que no sabría explicarlas. «Soy taxista de Valsequillo, y esta mañana se me rompió el coche», explica. Su pareja Sara le intentó convencer de que no pasaba nada por un año que no fuera a ver la bajada de la Virgen, pero él se negó. «Me dije a mí mismo que con más razón tenía que ir a verla, y el sábado volveré a venir, pero esta vez

pueblos de la isla. «Yo soy muy devota, y en Italia pertenezco a un grupo que se llama Misión Belém y que está reconocido por el

Papa Francisco», explica Grazia

Junto a las Bordonaro, Ayose

aún emocionada.

No solo había gente en el interior de la Basílica del Pino, que estaba a reventar y sin un asiento libre, sino también en la parte de afuera, donde como cada año se instalaron unas pantallas gigantes para que nadie se perdiera el evento. En las puertas de la iglesia también se amontonaron varios fieles, que a pesar de no poder entrar al interior de la misma tenían la esperanza de poder adentrarse en cualquier momento. Algunos lo consiguieron justo en el instante exacto de la bajada, aprovechando la salida de otros.

caminando», señala mientras se

seca las lágrimas.

Todas las posiciones eran válidas para ver la bajada de la Virgen de su Camarín. Los que no



A la izquierda, Ayose González junto a Grazia y Sofía Bordonaro, ayer en la Basílica del Pino. José CARLOS GUERRA

## Fiestas del Pino

<< Viene de la página anterior

pueden contener las lágrimas de la devoción, los que acompañan a sus padres siguiendo una tradición y los que cierran los ojos buscando entre sus recuerdos aquella promesa. Un público mayor en su gran mayoría que guarda en sus deseos que la fe no se pierda entre los más pequeños, cada vez más aislados de la religión.

Tras la misa previa al descenso de la Virgen llegó el turno del coro de la iglesia, que ubicados en la parte alta de la Basílica cantaron el himno de la Virgen, destacando el órgano antiguo, recientemente restaurado. No fue hasta las 20.09 horas, 25 minutos más tarde de lo previsto, cuando la Virgen del Pino comenzó a descender entre el manto de nubes. Aplausos, manos a la cara para intentar esconder la emoción y gritos de «¡Viva la Virgen del Pino!».

Abanicos en mano y llantos desconsolados para volver a vivir la magia que contagia la que muchos grancanarios consideran como su madre. Una emoción desmedida que ayer volvió a reunir en la Basílica del Pino a miles de devotos que por mucho que pase el tiempo, serán incapaces de explicar la magia de ese momento.

## Algo inexplicable

Ya lo dijo Grazia, agarrada al brazo de sus dos nietas Sofía y Sara. «Ha sido una bendición, algo inexplicable porque mis nietas nunca habían podido entrar y este año que justo vengo hemos podido acceder. Somos afortunados de haberlo podido vivir juntos». Un recuerdo que se llevará de vuelta a Milán en los próximos días, pero no sin antes haber vivido la experiencia de subir caminando como peregrina hasta Teror. Porque 70 años no significan nada cuando la Virgen del Pino lo significa todo.

Ya en el exterior de la Basílica, los que llevaban varias horas aislados de lo que estaba ocurriendo de puertas hacia afuera descubrieron que la lluvia había vuelto a hacer acto de presencia sobre el casco. Y es que las buenas noticias no dejan de sorprender a los vecinos de Teror, que con tanta lluvia en los días del Pino vuelven a sonreír, con la esperanza de que el dicho de que cuando las lluvias empapan la bandera de las fiestas del Pino, es que un buen año de lluvia se aproxima.

A unos metros de la iglesia, en la plaza de Sintes, Luz Casal puso su voz en una noche mágica. Una ocasión que aprovechó para salir al escenario ataviada con algunas prendas típicas y que el público le agradeció. El día esperado llegará el sábado con la romeríaofrenda, que saldrá a partir de las 15.30 horas desde el Castañero Gordo hasta la plaza del Pino con carretas y agrupaciones de los 21 municipios de Gran Canaria. Ya el domingo, Día del Pino, será turno para la gran celebración popular y religiosa. Y el lunes, fiesta insular.

# El Cabildo lleva una tonelada de comida a la romería y desfila con la Universidad

Morales anima a acudir a Teror con «respeto» a la fe religiosa y a las tradiciones canarias

J. M. N.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Cabildo de Gran Canaria participará en la romería del Pino con más de 1.000 kilos de productos de la tierra y en su carreta también desfilará una representación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para conmemorar así los 35 años de su creación.

El presidente de gobierno insular, Antonio Morales, adelantó estos detalles en la presentación el contenido de la ofrenda del cabildo a la patrona y animó a la ciudadanía a acudir este fin de semana a las fiestas de Teror con «respeto» a la fe religiosa que practica una buena parte de la población de la Isla y a preservar las tradiciones que forman parte de la identidad del pueblo canario.

«Teror está de fiesta, Gran Canaria está de fiesta y todos los municipios están preparando en estos momentos la romería a Nuestra Señora del Pino, que es uno de los actos que identifican de manera especial la conjunción de la Isla en torno a la fe, pero también nuestra identidad y valores como pueblo», resaltó Morales al mostrar en la puerta de la Casa Palacio los productos agrícolas y manufacturados que portará la carreta institucional del Cabildo en la romería-ofrenda, que este año celebra su 72 edición.

En total serán unos 1.030 kilos de comida para que las organizaciones sociales las repartan entre las familias más desfavorecidas de la Isla. Serán 400 kilos de papas, 140 de plátanos, 36 de diversos tipos de pimientos o 45 de manzanas, a los que se suman otros tantos de mangas, uva blanca y negra, melones y sandías, maracuyá, tunos, peras, pitayas, pina tropical y gran variedad de verduras como zanahorias, cebollas, berenjena, calabacín, puerro o coliflor, según precisó el presidente.

Las papas pertenecen a diferentes variedades cosechadas en Osorio. La mitad de los alimentos proceden de esa finca de Teror y de la Granja Agrícola del Cabildo en Arucas, mientras que el resto se ha comprado en los mercados municipales, directamente a los agricultores. Además, la carreta portará diferentes lotes de productos transformados y producidos en la Isla, como vino con denominación origen, seis kilos de miel, seis litros de aceite, seis kilos de gofio o los 10 kilos de turrones donados por la empresa Mederos.

El título de la carreta del Cabildo será Gran Canaria y El Pino, un sentimiento inquebrantable, sobre un carro de labores agrícolas de finales del siglo XIX cuya composición ha sido diseñada por Fernando Benítez. Estará acompañada por la Agrupación Surco y Arado, explicó Morales, quien compareció junto a la consejera insular de Cultura, Guacimara Medina, el responsable de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo y del rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem.

La carreta jugará con las composiciones florales y sus colores,

La tonelada de productos de la tierra se repartirá entre las familias más desfavorecidas

La Fundación Gran Canaria Accesible ofrece transporte adaptado entre el sábado y el martes con cestos y aperos de labranza rebosantes de los mejores productos de la huerta grancanaria y «ofrecerá una espectacular estampa que conjuga formas, aromas y colorido, y que recuerda el testimonio de aquellas primeras ofrendas de los años 50 del pasado siglo, realizadas y potenciadas por el cronista Néstor Álamo», destacó.

Junto a ella desfilará este año una representación de la ULPGC con motivo de los 35 años de su creación, portando un símbolo muy significativo de la institución académica: una beca de graduación que entregarán a la Patrona, con el escudo de la Universidad bordado en ella. El rector apuntó que la Universidad tiene todavía algunas necesidades y pedirá la mediación de la Virgen para lograrlas.

#### **Escaparate**

Tras la presentación de la ofrenda se inauguró el escaparate alusivo a las fiestas patronales del presente año, que se exhibirá hasta el día 20 de septiembre en la cristalera de la calle Bravo Murillo. Se muestran 14 trajes que recorren la historia de la vestimenta tradicional del campesinado en Gran Canaria entre los siglos XVII y principios del XX.

Promovido por la Fundación Nanino Díaz Cutillas y realizado por el etnógrafo Jorge Guzmán, en el escaparate se muestran diez maniquíes con vestimentas variadas de adultos en las que se pueden apreciar las diferencias entre ellas por siglos. Entre estas vestimentas de principios del siglo XX se exhibe el atuendo de pollero, un vendedor ambulante que recorría pagos y pueblos vendiendo mercancías variadas y que, en muchísimas ocasiones, usaba el trueque con gallinas, pollos, huevos, quesos y otros productos, y que Guzmán ha podido rescatar en sus años de investigación de campo en el pago de Doramas, en Moya.

Por otra parte, el consejero de Empleo y presidente de la Fundación Gran Canaria Accesible, Juan Díaz, presentó junto al alcalde de Teror, Sergio Nuez, el servicio de transporte adaptado que ofrece la fundación para las personas con movilidad reducida entre el sábado 7 y el martes 10 de septiembre.

La iniciativa promueve la accesibilidad de este colectivo de manera que puedan desplazarse a las festividades gracias a los vehículos que pondrá a disposición Gran Canaria Accesible, que depende de la Corporación insular. «Desde el Cabildo queremos que las Fiestas del Pino sean accesibles para todos los ciudadanos y este servicio tiene el objetivo de que las personas con movilidad reducida puedan asistir y disfrutar de esta festividad, gracias a los 10 vehículos adaptados que se pondrán a disposición, sin los obstáculos a los que se enfrentan habitualmente», declaró Juan Díaz en la presentación.



Los representantes del Cabildo y de la Universidad posan junto a los productos de la carreta. DAVID DELFOUR

## Fiestas del Pino

Junto a otros efectivos, la Guardia Civil desplegará durante los días grandes de las fiestas del Pino a más de 160 agentes para velar por la seguridad de las 300.000 personas que se prevé que suban a Teror. Un dispositivo que llevan preparando desde el mes de junio, cuando comenzaron las primeras reuniones informativas sobre las fiestas. Con todo preparado, el objetivo de la Benemérita es que no haya incidentes.

# La Guardia Civil ruega por la seguridad

Un dispositivo de más de 160 agentes de la Benemétira vela por el orden de las fiestas Controles de alcohol y drogas, de forma aleatoria, hasta para peregrinos andando

Carla Gil Alberiche

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un dispositivo de la Guardia Civil de más de 160 personas velará por la seguridad de las fiestas del Pino de Teror este fin de semana. Habrá hasta control de alcoholemia y drogas, de forma aleatoria, no solo para conductores de vehículos. También para peregrinos que vavan andando.

En concreto participarán agentes de tráfico, seguridad ciudadana con la USECIC de Las Palmas y GRS número 8 de Tenerife, helicópteros, Servicio Cinológico, GEDEX, Seprona, el equipo Pegaso y el Servicio Fiscal e Intervención de armas. Unas fiestas en las que todos los medios del cuerpo estarán repre-

sentados a excepción del marítimo. Con una preparación previa de meses en el que se tiene en cuenta criterios de seguridad, uno de los principales objetivos es generar la menor interrupción posible de las vías de comunicación y canalizar la afluencia de miles de personas. Se trata del dispositivo que más personal convoca, en coordinación con otros efectivos de diferentes cuerpos de seguridad y entidades que participan en la fiesta. En cuanto a los puntos más calientes durante los días 7 y 8 de septiembre será el acceso, la subida y la bajada de peregrinos y el casco urbano de Teror, en el que confluyen todas las personas que se dan cita en la villa.

A lo largo de esta semana se han revisado las zonas y los accesos al Todos los efectivos estarán conectados a través de un centro de control ubicado en el Ayuntamiento

Una oficina en el centro de Teror recoge denuncias y abre diligencias en caso de delitos e infracciones casco urbano, se han mirado los puntos de controles y se ha revisado el dispositivo que se pondrá el funcionamiento, principalmente la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del domingo 8. Además, se han hecho inspecciones previas de explosivos en el interior de la Basílica del Pino, en las inmediaciones y en los accesos. Un trabajo que se ha hecho antes y que también se hará durante las fiestas.

Entre todos los medios que van a estar involucrados en las fiestas del Pino están los puntos de canalización, donde se controlará el acceso a vehículos autorizados en la zona y se guiará a las personas que vayan llegando al viaducto el recorrido que deben seguir. Además, habrá un punto de control en el que se evitará que la gente acceda a la zona perimetrada con instrumentos o medios peligrosos y se vigilarán los tres puntos de entrada, que son en la zona del viaducto, en el puente del Molino y en la carretera que viene de Valleseco-San Mateo y entra a Teror.

Agentes de la Guardia Civil informarán y auxiliarán en el caso de que hiciera falta y tráfico establecerá patrullas móviles para que los peregrinos caminen por la zona de la vía autorizada y los vehículos por la suya. El Seprona, por su parte, se encargará de que no haya riesgos ni incendios en caminos v senderos, mientras que Intervención de Armas dará la autorización previa a la hora de que se lancen los fuegos artificiales, controlando que haya la distancia correcta y se lancen desde los ángulos determinados.

Todos los efectivos de la Guardia Civil en coordinación con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad estarán conectadas a través de un centro de control que estará ubicado en el Ayuntamiento de Teror. Todo lo que ocurra en el dispositivo pasará a ese centro y dependiendo del recurso más cercano o al cuerpo que afecte más directamente se trasladaría unos u otros. En el caso de que hubiera que reforzar algún grupo, un representante de cada cuerpo es el que tomaría la decisión de a qué persona trasladar a la zona afectada. Además, un helicóptero velará por la seguridad desde el aire y sobrevolarán la zona en determinados horarios. Un servicio que no pertenece a la comandancia de Las Palmas, sino que se traslada desde Tenerife.

Por último, en el centro de Teror habrá una oficina permanente de recogida de denuncias junto a un equipo que abrirá diligencias en el caso de que fuese necesario. Un dispositivo de seguridad a la altura de las 300.000 personas que se prevé que suban a Teror a lo largo de este fin de semana y en el que la atención se centra en garantizar la seguridad y minimizar riesgos. Varios meses de reuniones en el que la Guardia Civil se ha basado principalmente en experiencias previas de otros años, perfilando las medidas que se han tomado y modificando o mejorando en la medida de lo posible.

Con el dispositivo involucrado ya establecido, en las últimas horas se hará una revisión del recorrido y se perfilarán los detalles más importantes. Dónde estarán los puntos de acceso, que el mobiliario urbano esté en los lugares determinados, revisar las vías de acceso y fijar qué personas van a cada punto. Unas fiestas que al igual que en otras ediciones, la Benemérita espera que transcurran con total seguridad bajo las precauciones de cada persona, como procurar no subir en horas de calor, llevar líquidos para hidratarse y no subir caminando si no se está en condiciones de salud. Una vez finalizadas las fiestas, la Guardia Civil se volverá a reunir para hacer autocrítica, detectar fallos y mejorar para futuras ocasiones.



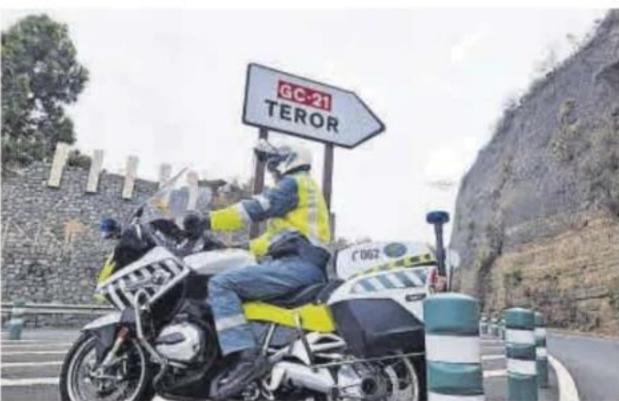



La seguridad durante las Fiestas de El Pino. En la imagen principal, efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas inspeccionan la Villa de Teror antes de las fiestas de El pino. Debajo, a la izquierda, un agente en un control de tráfico en la entrada al pueblo. A la derecha, un guardia civil supervisa la seguridad en la villa mariana junto a un agente canino. | LP/DLP

## Telde

# In Género apoya desde San Juan a las víctimas de trata y a las prostitutas

349 de las 510 trabajadoras del sexo de las islas están en Gran Canaria, según un primer censo

#### Esther Medina Álvarez

TELDE

La asociación In Género ha elegido a Telde para abrir su primera sede en el Archipiélago y ofrecer apoyo, asesoramiento y acompañamiento a las personas que ejercen la prostitución y a las víctimas de la trata, aprovechando la «situación estratégica» del municipio dentro de la Isla.

El director general de la ONG, Miguel Ángel del Olmo, y la trabajadora social y responsable en Canarias de este proyecto, Cristina Rivero, explicaron que la apertura de estas dependencias responde a la necesidad detectada durante un estudio de prospección realizado durante el último año en las islas, principalmente en Gran Canaria y Tenerife.

Según este análisis realizado sobre el terreno, la ONG ha censado a 510 personas que trabajan en el sector del sexo, de las que 349 residen en Gran Canaria. Asimismo, han registrado 177 pisos, 36 clubes y cuatro zonas al aire libre donde se ejerce esta actividad, lo que hace de Canarias «la cuarta comunidad en número de lugares», señalan sus responsables.

No obstante, In Género reconoce que este estudio no tiene en cuenta las islas menores y «se hizo con un personal mínimo y en un tiempo limitado», por lo que la cifra final será considerablemente mayor. De hecho, añaden, en las últimas semanas han

atendido a 105 mujeres que no estaban incluidas en los datos iniciales.

In Género cuenta con una trabajadora social y coordinadora, Cristina Rivero, una orientadora laboral, Esther Martín, un mediador, Alejandro Núñez, y una letrada, Penélope Medina, que no solo ofrecen sus servicios desde la sede de San Juan, sino que realizan una importante labor acercándose a los lugares donde estas personas ejercen esta profesión para ofrecer sus servicios de asesoramiento, mediación social y sanitaria; integración social y laboral; defensa de los derechos humanos; asesoramiento jurídico y psicológico; detección y denuncia de trata y explotación sexual; e investigación y estudios de prostitución y trata.

Rivero explica que la elección de Telde para albergar las instalaciones de la ONG se debe a su situación estratégica entre el sur de la Isla y Las Palmas de Gran Canaria, las dos localizaciones donde han registrado el mayor número de lugares donde se ofrecen servicios sexuales. Además, apunta que este es un trabajo que está estrechamente ligado con el turismo y que existe una gran movilidad dentro del territorio español.

Pese a que la mayoría de las personas a las que acompañan son mujeres, también hay un porcentaje de hombres que ejercen la prostitución y personas

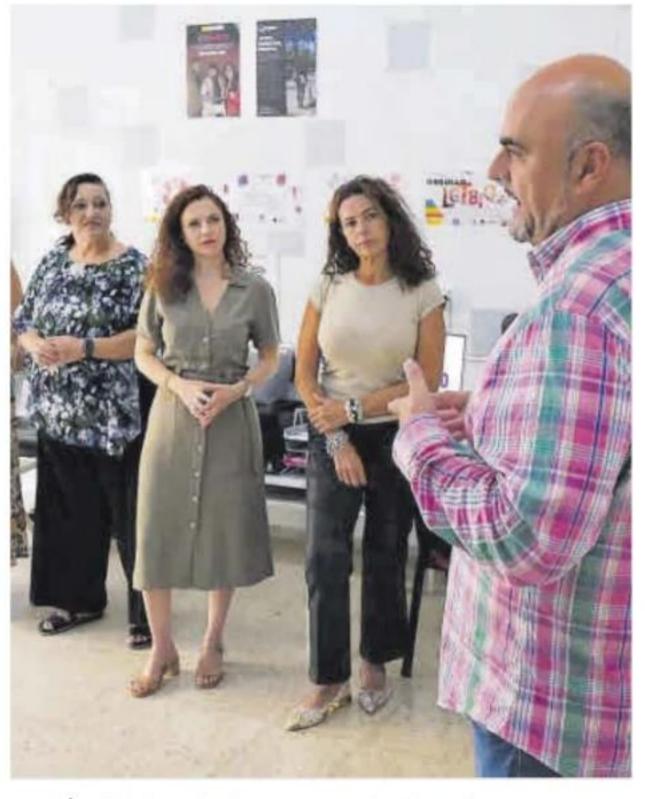

Miguel Ángel del Olmo explica los servicios que ofrece la ONG. | ANDRÉS CRUZ

El censado incluye 177 pisos, 36 clubes y cuatro zonas al aire libre donde se ejerce prostitución

> El estudio no incluye la realidad de las islas menores, por lo que las cifras finales serán mayores

transgénero, que son más vulnerables y están más expuestas a la violencia, apuntan Cristina Rivero y Miguel Ángel del Olmo.

Para poder atender a las nece-

sidades de las personas a las que atienden, los profesionales de esta asociación ofrecen un horario flexible y se adaptan a las posibilidades de los usuarios. Además, ha habilitado un número de teléfono que está activo las 24 horas del día, el 670 962 616, al que se puede llamar para denunciar casos de violencia o de trata. En ese sentido, los responsables aseveran que la asociación se persona como acusación personal en todos estos casos, además de ofrecer sus servicios a la víctimas durante todo el proceso.

Al acto inaugural de ayer acudieron varios representantes del Ayuntamiento de Telde, el Cabildo grancanario y el Gobierno de Canarias, en especial de áreas como Igualdad y Sanidad.

## Diez cortos optan a los premios de la segunda edición del Festival de Cine de Telde

Las proyecciones de las filmaciones se realizarán entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre

#### E.M.A.

TELDE

La segunda edición del Festival de Cine de Telde cuenta este año con diez cortometrajes finalistas que han sido seleccionados entre las casi 40 filmaciones presentadas en este certamen que ha sido convocado a través de las redes sociales y está organizado por Pinzón Azul y la Concejalía de Cultura.

La proyección de los trabajos que optan a los premios de este año se realizarán entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre en el teatro municipal Juan Ramón Jiménez, y en esta ocasión se ha previsto un premio de 300 euros y una estatuilla Neptuno de Telde. La película que obtenga el voto del público se llevará también un trofeo. Asimismo, habrá obsequios para todos los finalistas, apunta la organización del evento.

Los cortos seleccionados para la final son A long dream, de Javier Ortega; Árido, de Orlando Almeida; Cita nocturna, de Paula Bordón; El barril, de Iris Carballo; Inspiratio, de Lucía Hernández y Daniel Hernández; La mancha, de Nacho Peña; Las invasiones biológicas. El caso del Ovis Orientalis Musimon, de Omar Al Abdul Razzak; Memorias, de Lucía Segura; NAP, de Javier Chavanel; y, por último, Patata, de Emilio González.

## LA PROVINCIA





## Gáldar

#### Javier Bolaños

GÁLDAR

Casi 12 millones de euros de inversión, cuatro años de obras y un yacimiento aborigen a su pies. El nuevo instituto de enseñanza secundaria (IES) Agáldar es ya una realidad, después de más de 30 años de reivindicaciones de la comunidad educativa y política local. El centro se estrena en este nuevo curso académico con más de 600 estudiantes de educación secundaria obligatoria (ESO), bachillerato, ciclos formativos de grado básico, medio y superior y enseñanzas deportivas, y una plantilla de unos 70 docentes. Atrás queda el obsoleto IES Saulo Torón, que está llamado a ser el futuro ayuntamiento de Gáldar.

La construcción de este centro público levantado sobre una parcela de 8.700 metros cuadrados junto a la autovía del Norte (GC-2) y el barranco se inició en diciembre de 2020, tras la firma del primer convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y un ayuntamiento en materia de infraestructuras educativas, que ha permitido que sean los propios técnicos municipales los que han liderado el proyecto. Y, para su edificación, han contado con un presupuesto de 11.237.676,52 euros, que se suma a otros 750.000 euros para incorporar el nuevo equipamiento.

El centro inaugurado ayer posee entre sus grandes atractivos un yacimiento arqueológico, cuyos restos fueron hallados mientras se ejecutaba su construcción. Ese vestigio, que contemplaba pintaderas y utensilios de los antiguos pobladores, se ha integrado finalmente en el diseño del proyecto, permitiendo así al alumnado y el conjunto de la comunidad educativa convivir con el pasado prehispánico de la antigua capital de la Islanico de la ca

nico de la antigua capital de la Isla. Junto con el descubrimiento

aborigen se incluye un pabellón deportivo cubierto de 1.300 metros cuadrados, en cuyo techo se han instalado paneles solares para reducir la factura eléctrica del recinto, una gran cancha al aire libre, un garaje con capacidad para 50 vehículos y un salón de actos de 214 metros cuadrados para 150 personas, donde esta semana se celebraba el primer claustro.

Las nuevas instalaciones del IES Agáldar reemplazan al antiguo IES
Saulo Torón, que se convertirá en la sede de las
nuevas oficinas municipales en un futuro próximo. Para ello, el Ayuntamiento cuenta ya con
un proyecto técnico en
marcha para la mudanza de ayuntamiento,
que ahora se encuentra
en la calle Larga (Capi-

tán Quesada) que, a su vez, se aprovechará para la ampliación de la Recova (el mercado) ahora en la planta baja.



Teodoro Sosa, María Teresa Mayans, Antonio Morales, José Quesada, Fernando Clavijo, Poli Suárez y Pablo Rodríguez, ayer, recorriendo el nuevo instituto Agáldar. LP/DLP

# Gáldar inaugura el instituto sobre un yacimiento aborigen tras 30 años de lucha

El centro, después de invertir 12 millones, recibirá a 600 alumnos del antiguo Saulo Torón

Habitantes de la antigua capital prehispánica.

Un grupo de personas ataviadas con ropa aborigen realizó ayer una representación junto a las cuevas prehispánicas que se localizan en el acceso al nuevo instituto, y que se están ahora acondicionando. El nuevo instituto comenzará a recibir a los alumnos la próxima semana, si bien el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, reconoce que las clases no empezarán hasta el día 16. Hay que tener en cuenta que todavía han estado en estas horas completando los trabajos para rematar la obra, y están empezando a llegar los contenedores con el nuevo mobiliario. De ahí, que es posible, según el director, José Quesada, que vayan a hacer uso del material del antiguo centro en un primer mo-

mento, para evitar demoras.

El colegio acogerá este curso a 600 y 70 profesores. Y dispone de tres módulos, tres aulas de informática, un aula de tecnología de 120 metros cuadrados, el aula de dibujo, laboratorios de física, química y biología, cafetería, 34 aulas de distintas dimensiones, una biblioteca de 98 metros cuadrados, una quincena de departamentos y salas de profesores, atención a padres, administración, consejería y cafetería.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, inauguró este centro que responde, según señaló, «a una histórica demanda de la zona norte de la isla de Gran Canaria», recalcando que es se trata

de la mayor inversión en Educación de los últimos años.

El alcalde, Teodoro Sosa, manifestó que los yacimientos aboríge-

El nuevo instituto comenzará a nes le otorgan unos valores propios. Y destacó que en este centro público se formarán las generaciones que «liderarán el futuro de Gáldar». Y resaltó que la obra ha estado dirigida por la oficina técnica municipal.

> Las clases se inician el día 16, ya que se va a instalar ahora el nuevo mobiliario con el remate de la obra

> > La placa constata el esfuerzo «de la comunidad educativa galdense» para su construcción

Poli Suárez indicó que el primer problema al que se enfrentó en julio del año pasado nada más tomar posesión el cargo fue la falta de potencia eléctrica del Saulo Torón, pero que ahora queda compensado por el nuevo instituto. Y avanzó que el próximo año se podrá ampliar la oferta formativa del recién estrenado centro.

Al acto asistieron también el presidente del Cabildo, Antonio Morales; y la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans. Y una amplia representación de la vida social, educativa y política grancanaria.

Y se destapó una placa conmemorativa, en la que se deja constancia de la «lucha de la comunidad educativa galdense para conseguir un nuevo centro adecuado a sus necesidades».

## Mogán

# Arguineguín gana espacio peatonal con aceras más anchas y menos tráfico

El Ayuntamiento elabora un proyecto para la regeneración de las calles del casco marinero y busca financiación para llevarlo a cabo en dos fases

LP/DLP

MOGÁN

El Ayuntamiento de Mogán cuenta ya con un proyecto para la renovación y regeneración de las calles del casco marinero de Arguineguín, siendo el principal objetivo mejorar la accesibilidad y la seguridad para el tránsito de peatones mediante, entre otras actuaciones, el ensanchamiento de aceras y la reducción del tráfico rodado. No obstante, también se pretende la reforma de las redes de abastecimiento y saneamiento en las mismas así como la colocación de nuevo mobiliario urbano. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha cofinanciado la redacción de la segunda fase del proyecto con 17.911,80 euros dentro de la línea de subvenciones para la implementación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de los avuntamientos de Canarias.

La fase I del proyecto contempla las actuaciones en las calles La Ma-

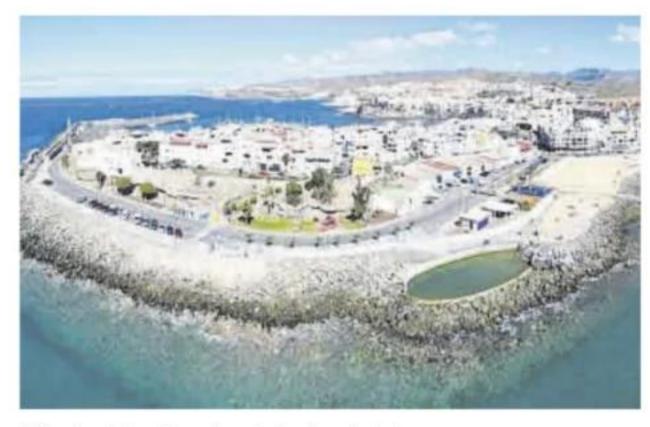

Vista aérea del pueblo marinero de Arguineguín. LP/DLP

rina, Utrera Molina, Fernando González, Benítez Inglot, Luis Doreste Silva, El Perchel, Licinio de la Fuente, Manuel Valerón, Juan Martín García, Candelaria del Castillo, Real del Mar, avenida de la Guerra y plaza de Los Túnidos. La fase II, en las calles Vicealmirante Fontán Lobe, Manuel Pérez La Barrera, Fernando Arencibia, Litoral de Tauro, Pasaje de La Factoría, plaza de Los Poetas y avenida de Los Pescadores.

La mayoría de estas vías se caracterizan por su estrechez, por lo que se pretende su intervención con actuaciones de calmado tráfico que permitan la coexistencia entre el vehículo privado y el peatón para lograr desplazamientos más seguros, cómodos y atractivos. El presupuesto base de licitación asciende a un total de 4.534.198,12 euros - 2.867.347,37 euros correspondientes a la fase I y 1.666.850,75 a la II -.

El Consistorio trabaja ya en la búsqueda de financiación y en las correspondientes autorizaciones a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Además de la renovación y regeneración de las mencionadas vías, el Ayuntamiento pretende la rehabilitación de 148 casas y 6 locales comerciales ubicados en las mismas en el marco de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), relativos a los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP). Ya se ha remitido la memoria de este último proyecto al Gobierno de Canarias, estando pendiente todavía de

## **Agüimes**

## El Señorío de Agüimes reabre sus puertas de la mano de un nuevo concesionario

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las carnes a la brasa y las comidas caseras del grill El Cazador, en La Pasadilla, pasarán a degustarse a partir de ahora en el restaurante Señorío de Agüimes, situado en la entrada al casco de Agüimes por Las Crucitas. El establecimiento, de titularidad municipal, reabrió sus puertas este miércoles bajo la gestión de su nuevo adjudicatario, Inmadriel SL, que resultó seleccionado tras el procedimiento de licitación pública culminado en mayo.

La empresa concesionaria, que deberá abonar un canon anual de 12.342,36 euros, ha realizado diversas mejoras en la instalación por valor de unos 68.000 euros con el objetivo de poner a punto el local para su flamante apertura. El volumen de comensales en su primer día de actividad y las reservas cerradas para las próximas semanas auguran un éxito seguro para esta propuesta.



## La Isla en fiestas

# Ocio y risas de Valsequillo a La Aldea

El valsequillero Festival de Payasos ofrece tres días de auténtica farándula \*
Tras el Pino, la fiesta del charco de la próxima semana calienta con un concierto

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Este fin de semana todos los caminos van a Teror. Para las personas que quieran otros planes, Agüimes, Telde, Valsequillo o La Aldea, ofrecen actividades para todos los públicos en un fin de semana largo, porque hay que recordar que el lunes, día 9, también es festivo.

► Valsequillo. El Festival Internacional de Payasos '3 Días de Farándula' arranca hoy las 18.00 horas con la inauguración de la exposición 'Héroes Machangos' y la presentación de 'Kota y el niño', el nuevo libro del renombrado viñetista Ángel Idígoras en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. Tras la cita, actuarán el payaso Dos Perillas y el artista cubano Marcel Marcel. Mañana sábado habrá espectáculos familiares a las 12.30 horas con 'Superharte' y 'Cantaclown'. A las 18.00 horas le llegará el turno a 'Comediante', 'El último tren' y a las 20.30 horas el espectáculo '¿Conoce usted a Gumersindo?'. El toque musical de la jornada lo pondrá el dj Nacho González, a partir de las 21.30 en la Plaza Tifariti. El domingo arranca a las 12.30 horas con la función de Proyecto Caravana, seguida de 'El alquimista del sonido', 'Malabarian on the Rox' y 'El Señor González'. La música no faltará con el tributo a la clásica banda Fito y Fitipaldis con su concierto 'La Boina de Fito'. Ya el lunes, festivo, la jornada comienza a las 12.30 horas con los espectáculos 'Mr. Blue', 'El rompe records' y 'Sueños encantados'.

► Agüimes. El Parque Urbano de Arinaga acoge hoy el encuentro juvenil Mareas Vivas, una cita anual organizada para la juventud que se enmarca en los actos de las Fiestas del Pino. La actividad comenzará a las 17.00 horas con una competición de patinaje y a las 17.45 tendrá lugar un concurso de calistenia. Tras las pruebas deportivas, a las 18.30 horas se celebrará un certamen de graffiti. El encuentro contará con actividades paralelas: a las 17.00 horas se llevará a cabo un taller de preparación de cócteles, a las 18.30 horas tendrá lugar un taller de tote bag art y a las 20.00 horas llegará el turno de la música electrónica de la mano del dj Alejo Sánchez. Habrá food trucks para comprar comida y bebida.

▶ Telde. La Garita celebra sus fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús con el arranque hoy, a las 18.30 horas, de la romería-ofrenda y a las 20.30 horas y a las 23.00 horas con el baile en la verbena. Mañana sábado, a las 20.00 horas, la plaza acoge el Garitas Rock, y el domingo a la misma hora actuará DJ Airan Vega. El lunes, festivo, la pla-

za celebra un reconocimiento a varios vecinos y acoge la actuación de la Parranda La Sal. También Ojos de Garza tiene un interesante oferta para mañana sábado. La playa, junto a Gando, celebra un festival que lleva el nombre del cantautor teldense Nany Jiménez, que comenzará a partir de las 21.00 horas en la plaza del Cristo. Yesher 'El Flamenquito', Samuel Artiles, Lissardo Nature, Carlos Castro, Dezzan, El Musti, José María Valido, Héctor, de Tataband, Dayron Cover, Javi Santana y Kanallas Band son los invitados a este emotivo concierto, que contará con la presencia de dos hermanos de Nany Jiménez, Tito, que también actuará, y Rayco, que será el encargado de presentar el acto, que nace con la intención de convertirse en una plataforma para nuevos artistas. Por otro lado, mañana sábado, el Teatro Juan Ramón

La Garita celebra un festival que lleva el nombre del cantautor teldense Nany Jiménez

> Gáldar celebra un gran encuentro de apasionados del ajedrez este fin de semana en el Casino

Jiménez acoge a las 20.30 horas el revolucionario espectáculo de humor, ilustraciones, música y baile del músico Kevin Johansen y el artista gráfico Liniers.

▶ La Aldea. La plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario acoge hoy a partir de las 20.30 horas el Encuentro Insular de Bandas en el que participan agrupaciones municipales de 15 localidades de Gran Canaria. Tras las actuaciones, y también dentro de las fiestas de La Aldea, en honor a San Nicolás de Tolentino, la plaza de La Alameda acogerá, a las 23.30 horas, la verbena popular, con los grupos 100x100 Music Band y Ritmo Bakano. El programa de las fiestas de El Charco de este año continuará el sábado con el mercadillo agrícola y la muestra de artesanía y complementos, en horario de 10.00 a 14.00 horas, que

ocupará la calle Real y la plaza Alameda. El timplista Althay Páez & Quinteto será el encargado de ambientar el espacio con su música. A las 16.00 horas dará comienzo la romería ofrenda de la Virgen del Pino. La verbena, con los grupos Orquesta Revelación TNFE, Cantantes Billos Caracas Boys y la Orquesta Panamaribe, a las 23.30 horas, pondrá el broche. El domingo estará reservado a las personas mayores. Desde las 11.00 y hasta las 23.00 horas, las diferentes actividades se reparten por diferentes puntos del pueblo. La Alameda contará con las actuaciones de AF Centro de Mayores, el Aula de Folclore y la parranda Yemayá. La Asociación Vecinal Mateimba acogerá el almuerzo y el baile, amenizado por Los Brillantes. A las 20.30 horas, el colectivo Con Ganas de Vivir subirá al escenario de la plaza Proyecto de Desarrollo Comunitario para disfrutar de su escala en hi-fi. La noche continuará, a las 23.00 horas, con la quinta edición del concierto Son Aldea, que tendrá como invitados a Cremita de Coco y otros artistas invitados, en la plaza La Alameda. El lunes, la avenida San Nicolás acogerá, desde las 10.30 horas, la feria de ganado.

▶ Gáldar. El casino acoge hasta el lunes el I Festival Internacional de Ajedrez Ciudad de Gáldar. La competición cuenta con más de 150 jugadores de 20 nacionalidades diferentes procedentes de cuatro continentes. En esta primera edición se reparten 10.000 euros en premios. La prueba está organizada por el Club de Ajedrez de la Sociedad La Montaña y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes y la Federación Canaria de Ajedrez. El torneo se disputa por sistema suizo a nueve rondas y un ritmo de juego de 90 minutos por jugador con un incremento de 30 segundos por jugada. El primer clasificado recibirá 2.000 euros y también habrá premios en metálico y trofeos para los mejores jugadores de cada isla y por edades.

▶ San Mateo. La sala de exposiciones La Caldereta acoge hasta el próximo día 26 de septiembre, la muestra colectiva de artistas de San Mateo, un evento que cada año se desarrolla dentro del programa de las fiestas patronales. El horario para el público es de 9.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas, de lunes a viernes. El sábado abre de 9.00 a 14.00 horas.

▶ Guía. El casco histórico de Santa María de Guía se ha convertido estos días en una galería de arte al aire libre. Varias casas y edificios del núcleo urbano muestran obras de la exposición 'Primavera Foto', para el disfrute de personas residentes y visitantes. La acción se enmarca en la IV Feria de Autores y Autoras, Escritores y Escritoras en Guía, organizada por Isa Guerra. En este proyecto expositivo han colaborado desde la primera edición el Cabildo de Gran Canaria y las Fundaciones Luján Pérez y Néstor Álamo.



La familia del festival de payasos de Valsequillo, 'subida' a la farándula.



## Arrecife



El crucero 'Britannia', buque insignia de P&O Cruises, que abre mañana la temporada de cruceros en el puerto de Arrecife.

# Estreno de terminal esta temporada de cruceros que abre mañana el 'Britannia'

La capital recibe 140 escalas de trasatlánticos hasta final de año y prevé cerrar 2024 con 600.000 cruceristas . La nueva estación mejora la atención al pasajero

## LA PROVINCIA/DLP

ARRECIFE

Arrecife tiene previsto estrenar la terminal de pasajeros durante esta temporada de cruceros que abre mañana el *Britannia*. Aunque no hay fecha para la entrada en funcionamiento de la nueva estación de pasajeros del puerto de cruceros, en la zona de Naos, lo que sí es seguro es que los alrededor de 5.000 pasajeros que desembarcará el buque insignia de P&O Cruises no podrán disfrutar todavía de ella.

Global Ports Canary Islands construye la terminal en la zona portuaria más próxima al centro de la ciudad. El emplazamiento de la estación se eligió justo en el entorno del Charco de San Ginés para que fuera el primer punto de conexión de los cruceristas con la isla de Lanzarote.

Paralelamente a la construcción de la estación, el Ayuntamiento de Arrecife trabaja en la transformación del frente marítimo, donde destaca la creación del nuevo paseo peatonal junto a la playa de El Reducto y las obras en el entorno del paseo junto a la playa de La Arena. Estos trabajos, detalla el alcalde, Yonathan de León, tienen la finalidad de hacer la ciudad más cómoda, accesible y atractiva para los pasajeros que deciden pasar sus horas de escala explorándola. La concejala de Turismo y Comercio, Eli Merino, añade que «desde el Ayuntamiento se están suscribiendo líneas de colaboración con la entidad que gestionará a partir del invierno próximo la nueva terminal de pasajeros en Arrecife para la promoción de la capital entre los pasajeros».

## Crecimiento

Desde mañana hasta final de año, Arrecife recibirá 140 escalas de trasatlánticos y se sitúa entre las capitales canarias donde más crece la llegada de cruceristas. Estas escalas harán posible un nuevo récord en la llegada de pasajeros en cruceros durante 2024, un año especialmente bueno, ya que incluso durante el verano se mantuvo la afluencia de visitantes. Así, la cifra prevista por la Autoridad Portuaria al cierre del año es de 600.000 pasajeros de cruceros, el doble de los recibidos entre enero y julio.

El Britannia trae a 4.000 cruceristas, que son atendidos por una
tripulación cercana a las 1.400
personas. Pasará apenas unas horas en Arrecife, pues por la tarde
del mismo sábado partirá hacia
Cádiz, en travesía hacia el sur de
Inglaterra, donde tiene su base en
el puerto británico de Southampton. Este crucero, un viejo conocido del puerto de Arrecife, tiene
una eslora de 330 metros y una
manga de 44 metros.

# Científicos de 60 países debaten en la Isla sobre la contaminación plástica

La Micro 2024 se celebra en Arrecife del 23 al 27 de septiembre Los investigadores traen soluciones a la quinta edición de la cita

## LP/DLP

ARRECIFE

Lanzarote, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, se prepara para recibir a cienfíficos de 60 países que debatirán sobre la contaminación plástica. Del 23 al 27 de septiembre, la isla será la sede de la V Conferencia Internacional Micro 2024, un evento que reúne a expertos e investigadores de todo el mundo en el Charco de San Ginés de Arrecife.

Bajo el lema «Contaminación plástica: de lo macro a lo nano», se abordarán los últimos avances en la investigación sobre microplásticos, posibles soluciones y los desafíos a los que se enfrenta el planeta para mitigar este problema ambiental. La Micro se consolida como una de las citas más importantes a nivel mundial en la investigación sobre microplásticos y su im-

pacto en los ecosistemas. Con más de 700 comunicaciones programadas y la participación de 855 profesionales de la ciencia, la quinta edición de la conferencia es una oportunidad para el intercambio de conocimientos y experiencias.

Entre los asistentes hay figuras destacadas como la directora del programa de residuos marinos de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU), el equipo de coordinación de la Red Mundial de Islas y Zonas Costeras Reservas de la Biosfera, y el responsable de gestión ambiental de Abu Dabi. Este nivel de participación resalta el esfuerzo colaborativo de los investigadores en un campo de alta competencia, pero donde la cooperación es crucial para avanzar.

Una de las novedades más significativas de esta edición es la inclusión de la exposición Voces del Territorio, que se llevará a cabo en una sala anexa a los Cines Atlántida del Charco de San Ginés, cedidos para este propósito. Esta muestra pretende ofrecer una perspectiva local sobre la problemática de los residuos plásticos, ilustrando la fragilidad de Lanzarote frente a la contaminación y destacando las diversas acciones cívicas de concienciación realizadas en la isla durante los últimos años.

## Bodega La Geria logra dos premios en el concurso internacional de Viena con sus vinos

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Bodega La Geria ha sido reconocida internacionalmente
al conquistar una medalla de
plata, con su vino La Geria Tinto
Ecológico, y un diploma, por su
Manto Malvasía Volcánica seco,
en los prestigiosos premios
AWC Viena 2024. Este certamen, celebrado a mediados de
agosto en Viena, es uno de los
concursos más importantes en
el panorama vinícola mundial,
contando con el reconocimiento oficial de la Unión Europea.

El AWC Viena es una referencia en los concursos de calidad vinícola. En esta edición, 10.824 vinos de 1.412 productores procedentes de 41 países fueron evaluados por un panel de expertos de todo el mundo, quienes cataron a ciegas para garantizar imparcialidad. La participación de Bodega La Geria subraya una vez más el excelente nivel de los vinos de Lanzarote, que siguen forjando su prestigio en los mercados internacionales. Los dos vinos premiados han sido reconocidos también en otros certámenes previos.

## Yaiza

## Lanzagrava hará la obra de mejora de la Avenida de Canarias en Playa Blanca

## LP/DLP

ARRECIFE

Lanzagrava SL es la empresa que realizará la mejora de la Avenida de Canarias, en Playa Blanca. El Cabildo de Lanzarote le ha adjudicado la obra por un presupuesto de 1.156.091 euros, que financia en un 80% el Fondo de Desarrollo de Canarias. La adjudicataria tiene seis meses para ejecutar los trabajos.

El vicepresidente insular y responsable de Obras Públicas, Jacobo Medina, destacó ayer que «esta intervención logrará adecentar una de las vías más transitadas de Lanzarote, pues conduce hasta el puerto de la localidad sureña, una demanda histórica de la ciudadanía».

Las obras actuarán en las isletas de la intersección con las Avenidas Archipiélago, Canarias y Avenida Faro Pechiguera. También intervendrán en las aceras cuyos bordillos se hallan en mal estado.



Los diez cachorros con escasos días de vida que fueron abandonados en el interior de una maleta en el barrio de La Mata, en el municipio de Tuineje.

# Regresan los mataperros de la maleta

Los desaprensivos abandonan diez cachorros de escasos días de vida dentro de una valija \* Los animales fueron rescatados por una vecina de La Mata

## LA PROVINCIA/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

El abandono de animales se está convirtiendo en habitual en Fuerteventura. Las últimas cifras de abandono comienzan a ser alarmantes, lo que provoca que los Centros de Acogida o de Protección Animal se vean, en algunos momentos, saturados,

Los desaprensivos no dudan en desprenderse de las mascotas con riesgo para la vida de los animales. El penúltimo episodio se localiza en el abandono de diez cachorros con pocos días de vida en el barrio de La Mata, municipio de Tuineje. El modus operandi es dejar a los animales en el interior de una maleta. El mismo procedimiento que el mes pasado en el pueblo de Villaverde.

María Peña, una vecina del municipio sureño, regresaba el pasado miércoles a su domicilio en la Cañada de La Mata después de haber ido al supermercado a realizar la compra. Cuando circulaba, con la ventanilla abierta, a la altura del Punto de Recogida de Residuos, «sentí como unos chillidos. Paré el coche y me llevé una sorpresa al ver a los diez cachorritos muy pequeños en una maleta. Cinco en un lado y los otros en otro lado. Se me partió el corazón y no pude evitar unas lagrimas de rabia e indignación», señaló.

Todavía con sentimientos encontrados, María Peña, que tiene en su domicilio a seis perros adoptados, recogió la maleta y se llevó a los cachorros a su casa. « Los puse a la sombra y comencé a llamar sobre la marcha a Help



Biberones y cariño humano para los cachorros

Cinco de los cachorros abandonados en La Mata fueron atendidos en casas de acogida de Help Fuerteventura, una organización que viene realizando un extraordinario trabajo en favor de los perros, donde se volcaron en atenciones. En la imagen, uno de los perros come del biberón.

Fuerteventura que distribuyó a cinco de ellos en casas de acogida, mientras que el resto se encuentran en el Albergue de Animales de La Pared».

Peña, una amante de los animales, considera que no hay derecho a que se produzcan abandonos. «No sé que está pasando con el maltrato animal. No hay mecanismos de control con la Ley de Bienestar Animal y está pasando esto», expone. Además, se plantea que «si una persona hace esto con los cachorros, también es capaz

Los perros abandonados se encuentra en periodo de lactancia y tienen pocos días

de abandonar a sus padres o a sus abuelos». «Es increíble la poca sensibilidad social que existe», añade.

Gonzalo García es el responsable de la Perrera Municipal de la Mancomunidad Centro Sur, que

se ubica en La Pared, y alberga a los animales sin hogar, recogidos en los municipios de Pájara, Antigua, Tuineje v Betancuria.

Con un servicio las 24 horas, este centro acoge unos 260 animales al año, aunque en este ejercicio podría superarse esa cifra. «En el año 2023 logramos que el 90% de los perros fueran adoptados», comenta.

## Sanciones

García, considera que el incremento de los abandonos podrían tener su origen en la nueva Ley de Protección Animal. «Parecía que el abandono animal estaba controlado, pero existe ahora un repunte bastante alto», resalta. Además, valora «la implicación de los ayuntamientos, Policía Local, así como las oenegés y las protectoras que trabajan a destajo para atender a tanto animal abandonado».

Con respecto a las razas que son acogidas en su centro, Gonzalo García explica que «el 50 o 60% son podencos y perros usados en la caza, así como perros de campo, mientras que el resto son de diferentes razas».

Si el autor de este macabro hecho fuera identificado podría enfrentarse no solo a cargos penales sino a una sanción grave por vulnerar la Ley de Protección Animal, cuya cuantía oscilan entre 10.001 a 50.000 euros. Por ello, los desaprensivos actúan con premeditación, alevosía v nocturnidad, además utilizando maletas de viaje, cajas de cartón o bolsas de basura para pasar desapercibidos en el vecindario y tratar de no ser descubiertos.

## Betancuria

## Un equipo de drones se une a las labores de vigilancia de la fiesta de La Peña

La organización dispondrá de un puesto médico avanzado para atender a los peregrinos

#### LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Fuerteventura se prepara para acoger las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña de 2024. Los servicios de seguridad y emergencia utilizarán drones para poder tener una visión ante cualquier tipo de emergencia y facilitar la seguridad de los peregrinos.

Ayer se celebró la Junta de Seguridad del evento para coordinar todas las actuaciones y el servicio de emergencias que garantizará la seguridad durante la celebración de las fiestas de la patrona insular.

Estuvieron presentes el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, Rayco León, así como la directora insular de la Administración del Estado, María Jesús de la Cruz. Asimismo, participaron la consejera de Seguridad y Emergencias, Lolina Negrín, el consejero de Transportes, Luis González, así como representantes de los municipios y de los cuerpos de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, entre otros.

La Junta de Seguridad planteó un dispositivo acorde a la afluencia esperada en un acto multitudinario de estas características, especialmente el día festivo viernes 20 de septiembre, donde se incrementa la afluencia con respecto al resto de días. Contará con la implicación de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos, personal sanitario con cinco ambulancias básicas y una avanzada, además de un puesto médico avanzado situado en la zona de seguridad y emergencia de La Vega, así como seguridad de la propia organización del evento.

Este año, el Gobierno de Canarias aporta un vehículo de puesto de mando avanzado que garantizará la comunicación y coordinación de todos los recursos de seguridad y emergencia.

Además, el Ayuntamiento de la Oliva aporta dos pilotos de dron para tener una visión de una emergencia y poder coordinar desde el puesto de mando avanzado instalado. En cuanto al transporte, habrá refuerzos para alcanzar un total de 23 guaguas trabajando el día 20 para la fiesta insular.

Crisis migratoria | Respaldo de las entidades que trabajan con los menores

# Apoyo sin fisuras de las ONG al plante de Canarias ante la dejación del Estado

Las organizaciones que acogen a los menores migrantes defienden que la única solución a la emergencia de las Islas son los traslados con los centros a 200%

Joaquín Anastasio

MADRID

Las entidades del tercer sector que colaboran con el Gobierno de Canarias en la acogida y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas respaldaron aver sin fisurasla reclamación de la Comunidad Autónoma de trasladar a otras regiones a los niños y niñas sin tutela que continúen alcanzando las costas canarias ante el completo agotamiento de los recursos de acogida del Archipiélago. El presidente regional, Fernando Clavijo, se reunió con los representantes de las más importantes ONG en España para trasladarles las medidas extraordinarias acordadas por el Consejo de Gobierno el pasado lunes, fundamentalmente la de ordenar a las entidades que gestionan sus centros de acogida que no admitan a ningún menor más sin su permiso expreso.

«No existen infraestructuras de acogida suficiente en las Islas, ya se han utilizado todos los recursos y tampoco se han habilitado por parte de los ministerios nuevos recursos. La única solución son los traslados. Es imprescindible que otras comunidades autónomas asuman parte de los menores que ahora hay en Canarias», afirmó rotundo Andrés Conde, director general de Save the Children en España. «Canarias ya no tiene más capacidad de atender y hemos buscado soluciones inmediatas que pasan por compartir de manera obligatoria la responsabilidad de atender a estos niños y niñas con la financiación suficiente y la celeridad que requiere el momento. Nosotros abogamos porque la responsabilidad tienen que ser compartida y que se tienen que trasladar al resto de comunidades autónomas y que se garanticen sus derechos, y que se asegure que se atienden todas sus necesidades», resumió en el mismo sentido Lara Contreras, directora de Influencia, Programa y Alianzas de Unicef/España.

Las entidades colaboradoras en la atención de los menores migrantes aceptaron de manera implícita la reclamación del Gobierno regional de que sea el Estado quien asuma la competencia del traslado inmediato ante la «imposibilidad» de que Canarias pueda garantizar ya, con 5.500 niños, niñas y adolescentes tutelados, los derechos de este colectivo. «Estamos muy preocupados porque cualquier cuestionamiento que se ponga sobre la mesa no garantice los derechos de los niños y niñas, que vienen con un sufrimiento de semanas, y tienen traumas de todo tipo y son muy vulnerables, y lo que no debemos hacer es que ese sufrimiento sea más largo», resaltó Contreras. Tras señalar que no son las ONG las que tienen que «contemplar la posibilidad» de que los menores que vayan llegando a partir de ahora sean trasladados por el Estado a recursos de las entidades en otros territorios del país, la portavoz de Unicef resaltó que, «en principio, siempre se tienen que atender de la manera más rápida y en el lugar más cercano». «Las ONG decimos que esta es una situación de urgencia, que el Estado tiene que poner recursos suficientes, abogar por esos traslados, financiar la atención de estos niños allí donde vayan v así seguiremos trabajando», recalcó.

Solo la definición de los recursos y los fondos separan al PP y el Gobierno para la reforma legal

El representante de Save the Children, otra de las entidades re-

unidas con Clavijo junto a representantes de ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Convive Fundación CEPAIM, y la Asociación ACCEM, también respaldó la posición del presidente de Canarias reclamando una «coordinación administrativa ante una situación que es completamente crítica». «Hay que asegurar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando atienden y tienen la custodia de los menores, se coordinen bien con las instituciones canarias para asegurar

una mejor protección. Eso es completamente imprescindible», resaltó Conde. «Si hemos sido capaces de integrar a 150.000 ciudadanos de Ucrania que llegaron por la guerra, cómo no vamos a ser capaces de acoger e integrar a 5.000 niños que se encuentran en Canarias en una situación de saturación. Tiene que ser posible. Es una cuestión de voluntad política», remachó.

#### «Batallitas políticas»

Esta voluntad política es a la que apeló también Clavijo en una nueva llamada para que el Gobierno central se siente a negociar con el PP para alcanzar un acuerdo para la reforma de la ley de extranjería y el reparto obligatorio de menores entre todas las comunidades autónomas.

El mandatario regional califica de «inexplicable» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no pueda acordar con el PP una solución sobre los menores migrantes «salvo que el interés sea arrimar al PP a la derecha y tacharlo de insolidario», y le ha exigido que deje a un lado las «batallitas políticas» y convoque a los populares, y al propio Gobierno de Canarias si así lo considera, para poner fin a las diferencias que les separan en una reforma legislativa que podría poner solución al problema generado por los 5.500 menores migrantes actualmente acogidos en las islas, una cifra que cree podría doblarse en los próximos meses.

Según Clavijo, solo dos aspectos separan ahora mismo a PP y PSOE sobre la reforma de la ley de extranjería, la definición de los recursos de acogida de las comunidades autónomas y una ficha financiera. Algo que, según él, puede superarse con «diálogo y negociación» porque son puntos «asumibles y negociables». «No me puedo creer que vaya a ocurrir lo que va a ocurrir en los próximos meses en Canarias por unas diferencias tan mezquinas», se lamentó.



Fernando Clavijo reunido con representantes de las principales ONG de España. | ACFIPRESS

# Coalición considera que Sánchez incumple con toda la agenda canaria

El presidente regional desliga el cuestionamiento del apoyo al Gobierno de Sánchez en el Congreso de la crisis migratoria

Joaquín Anastasio

MADRID

El presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, desliga el debate abierto en su formación política sobre el cuestionamiento del apoyo al gobierno central en el Congreso, de la crisis migratoria que sufre el Archipiélago, y en concreto del pleito con el Estado sobre la atención a los menores migrantes no acompañados y la reforma de la ley de extranjería. Clavijo reconoció ese debate en el seno de la formación nacionalista, pero que es por el «incumplimiento» de la

agenda canaria en su conjunto, más allá de que la cuestión migratoria ocupe un lugar preponderante en la misma.

De hecho, el líder de CC considera que él y su Gobierno están intentando sacar de la «batalla política» todo lo que tiene que ver con el problema de los menores y que son el PSOE y el Gobierno central, por un lado, y el PP, por otro, quienes son incapaces de hacer lo propio para intentar alcanzar un acuerdo que garantice los derechos de este colectivo. «Esto no es un pim, pam, pum. Alguien tendrá que hablar de los menores, alguien

tendrá que asimilar que tiene una responsabilidad en esta situación», afirmó el líder nacionalista para reprochar a socialistas y populares su falta de entendimiento sobre la política migratoria y el reparto obligatoria de niños, niñas y adolescentes extranjeros sin tutela entre todos las comunidades autónomas. Y a partir de ahí, Clavijo intentó matizar el verdadero sentido de la advertencia nacionalista sobre la retirada de su apoyo a Sánchez.

«CC lo que ha dicho es que no estamos satisfechos con el cumplimiento de la agenda de Canarias y que hay un debate interno sobre si no se cumple, qué hacer, pero eso no tiene nada que ver con la situación de los menores», aseguró Clavijo

Una cosa, dijo, es la negociación política sobre el problema de los menores, y otra el debate en el seno de CC sobre los incumplimientos de la agenda canaria pactada con los socialistas a cambio del apoyo de su diputada en el Congreso, Cristina Valido, a la investidura de Sánchez, y en general a la política e iniciativas de su Ejecutivo,

La aclaración de Clavijo viene a desvelar que buena parte de los reparos internos en CC a mantener el apoyo a Sánchez tiene que ver con la expectativa de una nueva prórroga presupuestaria, que impediría nuevas inversiones para el 2025 comprometidas en la agenda, y con el rechazo frontal de los nacionalistas canarios al concierto económico del Estado con Cataluña.

## Crisis migratoria | Atención a niños y adolescentes

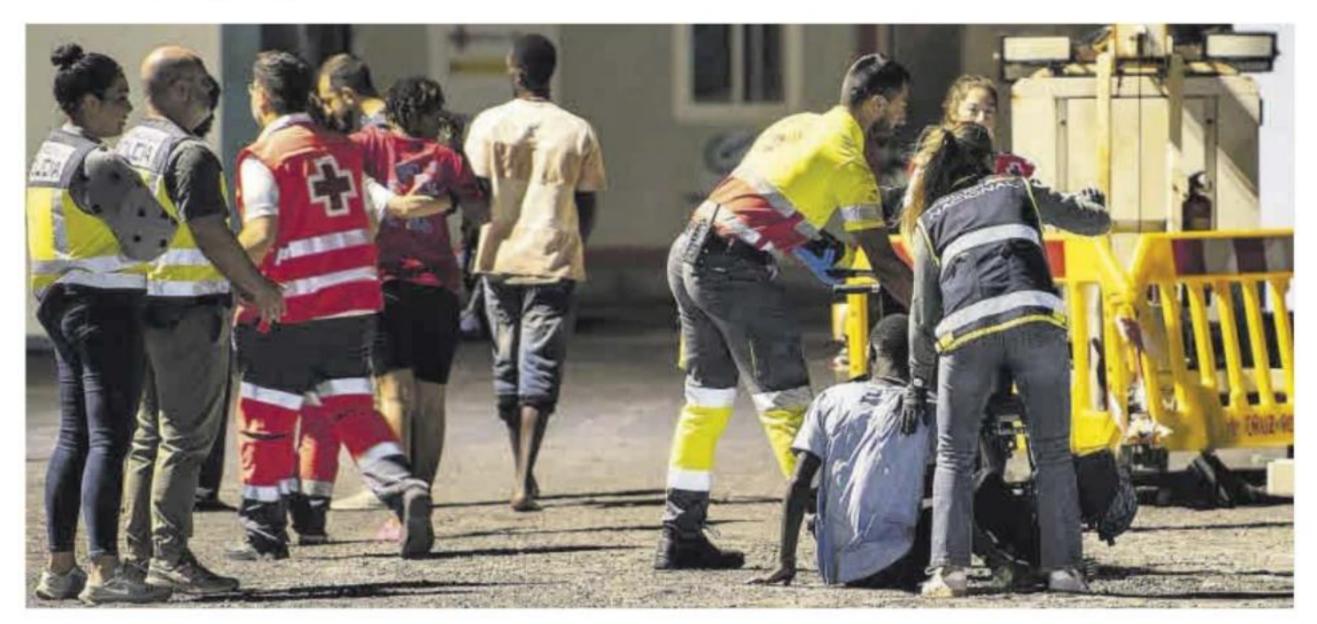

Voluntarios de Cruz Roja atienden a los migrantes llegados la madrugada del jueves a El Hierro a bordo de un cayuco, con 176 ocupantes, diez de ellos menores.. | EUROPA PRESS

# **Diez menores** atendidos, pero sin tutela ni decreto de desamparo

El Ejecutivo regional ofrece una «primera atención» a los niños en el centro de Valverde

I. Durán

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los diez menores no acompañados que llegaron a El Hierro la madrugada del jueves están recibiendo una «primera atención», pero todavía no cuentan con un decreto de desamparo, por lo que no están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, según fuentes del propio Ejecutivo. Es-

tos niños, que arribaron a bordo de un cayuco junto a otras 165 personas, son los primeros que recibe el Archipiélago desde que el Ejecutivo regional se plantara el lunes al anunciar que no iba a aceptar la tutela de más menores ante la sobresaturación de la red de acogida y la falta de recursos. El presidente canario, Fernando Clavijo, aclaró que no se dejaría a ningún niño desatendido, por

lo que los diez menores están alojados en un centro ubicado en Valverde.

«El Gobierno de España tendrá que reseñarlos, identificarlos, cumplir los protocolos que aprobó en 2014 y, con todas las garantías jurídicas, ponerlos a disposición de la comunidad autónoma que, en ese momento, valorará los recursos de los que dispone», explicó ayer Clavijo tras reunirse en Madrid con responsables de varias oenegés. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias, el protocolo se ha cumplido con normalidad, pues es un reglamento que se lleva ejecutando muchos años. Además, aseguran, «el trabajo policial ha sido exquisito, como siempre».

El Ejecutivo regional reveló esta semana que las fuerzas de seguridad entregan a los chicos a las oenegés sin estar debidamente filiados y sin valorar si requieren protección internacional, circunstancia habitual con los maDefensa pone a disposición de Clavijo dos espacios para acoger menores en Tenerife

> Delegación del Gobierno defiende que el cumplimiento del protocolo es siempre «exquisito»

lienses. «No puede ser que el Estado nos deje a los niños con un albarán de entrega», afirmó esta semana la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Cuatro días después del órdago lanzado por Canarias, dejando la tutela de los menores en manos del Estado, ya que considera que no están en situación de desamparo, puesto que al cruzar la frontera, están bajo la tutela provisional de la Policía Nacional, ha habido una reacción. La ministra de Defensa, Margarita Robles, llamó ayer a Clavijo para poner a su disposición dos espacios en las Islas para acoger menores migrantes no acompañados. Las instalaciones cedidas se encuentran en Tenerife. Se trata del antiguo Polvorín de Tabares -solar el desuso propiedad del Ejército de Tierray el acuartelamiento San Francisco, situado en el centro de La Laguna, sobre el que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ha iniciado el proceso de venta al Cabildo de Tenerife.

La ministra le comunicó la cesión de los recintos para aliviar el colapso de la red de acogida del Archipiélago, en la que se atiende a 5.283 niños y adolescentes. El presidente canario agradeció la empatía de Robles, quien mostró toda su colaboración con Canarias. «No podemos soportar en solitario toda la inmigración de África», afirmó Clavijo, durante la inauguración del nuevo instituto de secundaria Agáldar, en Gran Canaria.

Esta es la primera respuesta del Gobierno central ante el plante de Canarias. A lo largo de la semana, ningun miembro del Ejecutivo se había puesto en contacto con el jefe del Ejecutivo canario para buscar la manera de colaborar con la gestión de la emergencia humanitaria que vive el Archipiélago. En junio, Canarias pidió en dos ocasiones a Defensa la cesión de tres acuartelamientos en desuso en las Islas, pero denegó esta posibilidad, escudándose en la situación fronteriza de Canarias. Según advirtieron por carta, los cuarteles deben estar operativos, pues cumplen una función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencias.

# Comienza el curso escolar con 2.496 alumnos de los centros de acogida

La mitad de los menores tutelados por el Gobierno autonómico están escolarizados y suponen el 1% del alumnado de las Islas

I. Durán

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias arranca el curso escolar con 2.496 niños y jóvenes migrantes en las aulas. Algunos estaban escolarizados en sus países de origen, pero para otros esta es la primera vez que podrán sentarse en un pupitre frente a una pizarra. Muchos de ellos proceden de entornos extremadamente precarios, en los que no tuvieron la oportunidad de asistir al colegio y otros apenas podían acudir a clase algunos días, pues estaban obligados a trabajar para ayudar a sus familias. El principal objetivo de estos alumnos es aprender o perfec-

cionar el dominio del español como herramienta para facilitar su integración social. La Consejería de Educación prevé destinar este curso 4,2 millones de euros para impartir 1.623 horas lectivas de apoyo idiomático a estos alumnos, aunque estima que la inversión aumente ante la más que previsible llegada de más menores migrantes en los próximos meses.

El número de estudiantes migrantes supone el 1% del alumnado matriculado en los centros de las Islas. Su escolarización se tramita desde que la guarda de un niño o adolescente migrante se asigna a una oenegé. El objetivo es integrarlos lo antes posible en la ru-

tina escolar. El 40% de estos menores está matriculado en Educación Primaria y el 60% en Educación Secundaria.

Cuando llegan a los centros educativos, a pesar de sus carencias lingüísticas, se les integra en las aulas con el resto de estudiantes y solo las abandonas para acudir a las clases de español. El alumnado en edad de escolarización obligatoria -de 3 a 16 años- se matricula en el nivel que le corresponde según su edad o en el anterior y a los jóvenes de entre 17 y 18 años que muestran interés por estudiar se les matricula en escuelas de formación de adultos o en ciclos formativos de grado básico.

El Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a 5.283 menores migrantes que ha llegado a las costas del Archipiélago sin el respaldo de un familiar adulto y el 47% está escolarizado. Esto se debe a que tres de cada cinco menores no acompañados son mayores de 16 años y estarían en la etapa de formación no obligatoria, por lo que legalmente no tienen que estar matriculados en un centro educativo.

## 168 alumnos de Malí

No obstante, el Gobierno de Canarias trabaja para escolarizar a lo largo de este curso a todos los menores migrantes. Desde la Consejería de Bienestar Social han solicitado a Educación información sobre los cursos de profesionalización previstos, puesto que el principal interés de los jóvenes de 16 a 18 años es integrarse en el mercado laboral y capacitarse para trabajar en territorio europeo.

En los centros de Tenerife está matriculado 45% y el 33,7%, en

Gran Canaria. Otros 235 niños y jóvenes estudian en Fuerteventura; 66, en La Palma; 30, en El Hierro; 173 en Lanzarote; y 8 en La Gomera. La elección del centro en el que se inscribe a los niños es decisión de las entidades sociales y lo hacen en función de la cercanía a su residencia para facilitar el acceso de los menores a los colegios e institutos. Si bien de cara a facilitar su integración, la Consejería de Educación ha establecido que el número de alumnos migrantes no puede superar el 15% del alumnado del centro.

Los alumnos que precisan apoyo idiomático proceden de 19 países africanos, pero también hay estudiantes de 14 nacionalidades como Ucrania, Rusia o Reino Unido. Uno de cada cuatro estudiantes de español son de origen senegalés y dos de cada cinco son de Marruecos. En las aulas de Canarias se formarán este curso 168 niños y jóvenes procedentes de Malí y 149 de Gambia.

#### Salvador Lachica

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un hombre con «una gran sensibilidad con Canarias y con el conjunto de las regiones ultraperiféricas (RUP)» que procuró que la Unión Europea (UE) «mantuviera un alto grado de solidaridad con

las regiones menos favorecidas». Así definió en 2004 Adán Martín, expresidente de Canarias, a Michel Barnier, la persona que fue ayer designada para ser primer ministro del Gobierno de Francia por el presidente de la República gala, Emmanuel Macron. Como demostración de la especial relación que existe entre el Archipiélago y el nuevo inquilino del Hôtel de Matignon -palacete que sirve de residencia oficial al primer ministro galo y que

está situado en el número 57 de la rue de Varenne en el VII Distrito de París- es que cuatro años después de esos elogios fue honrado por la Comunidad Autónoma con la Gran Cruz de la Orden de las Islas Canarias, galardón que le otorgó Martín en 2007 y le entregó el expresidente Paulino Rivero en 2008 en París «por desempeñar un destacado papel en su apoyo y sensibilidad hacia las Islas» durante sus mandatos como comisario europeo: Política Regional (1999-2004) y Mercado Interior (2010-2014).

Según consta en el decreto por el que se le concedió la distinción autonómica, Barnier «ha sido uno de los políticos europeos con mayor sensibilidad para con las especiales características de Canarias dentro de la Unión Europea. Durante su etapa como Comisario Europeo para las Regiones Ultraperiféricas, defendió siempre las tesis que daban una mejor cobertura a Canarias, a causa de la lejanía al continente europeo, la insularidad y la fragmentación de un territorio dividido en siete islas».

Además, se destacó que «fue muy sensible a las posibilidades de Canarias como Plataforma de Intervención Rápida ante crisis humanitarias en el vecino conti-

**NUEVO CURSO POLÍTICO** 

# El valedor de Canarias en la UE, nuevo primer ministro de Macron

Michel Barnier posee desde el año 2008 la Gran Cruz de la Orden de las Islas Canarias concedida por la Comunidad Autónoma



Dos décadas de compromisos ininterrumpidos con las Islas

Los contactos entre el nuevo presidente del Gobierno de Francia, Michel Barnier, y los distintos presidentes canarios fueron constantes desde 2002: Román Rodriguez, Adán Martín (arriba en 2003), Paulino Rivero y Fernando Clavijo (a la derecha, en una imagen de archivo de 2018). | LP/DLP

nente africano y defendió siempre que las Regiones Ultraperiféricas son puntos de apoyo para ubicar productos esenciales y logísticos, en situaciones que proceden de grandes riesgos».

Para explicar este reconocimiento del Archipiélago al nuevo jefe del Ejecutivo francés hay que remontarse al año 2002, cuando como comisario europeo de Política Regional se trasladó a La Palma para participar en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que en ese año le tocaba presidir a Canarias, y ya demostró el conocimiento y la sensibilidad hacia los problemas de estos territorios, derivados de la lejanía de sus Estados, pues no en vano Francia posee nueve RUP. En aquella reunión se comprometió ante el expresidente Román Rodríguez a evitar que la ampliación de la UE perjudicara a las regiones ultraperiféricas y expresó su «vínculo personal y compromiso» con estos territorios.

Desde ese momento, se confirmó como valedor de la ultraperiferia comunitaria y selló con las RUP una alianza para que estas regiones alejadas tuvieran un trato que igualara a sus ciudadanos y empresas con el continente europeo. Así, fueron constantes los contactos entre Barnier y los distintos presidentes canarios: Román Rodríguez, Martín, Rivero y Fernando Clavijo. En 2010 encargó el 'Informe Solbes' que definió el futuro de las RUP en el seno de la Unión Europea

> Fue «muy sensible» ante las inevitables crisis humanitarias en el vecino continente africano

En 2003 fue el encargado de garantizar que las Islas no iban a quedar perjudicadas en el reparto de los fondos europeos, pues el Archipiélago estaba a punto de alcanzar la renta media comunitaria y eso podría rebajar los recursos, y en 2008, se comprometió como ministro francés de Agricultura en trabajar en el desarrollo del estatus especial de las RUP recogido en el Tratado de Lisboa. Su última 'misión canaria' fue en 2018, cuando estuvo en el Archipiélago para, como negociador jefe de la Comisión Europea para establecer las condiciones del brexit, asumir las recomendaciones del Archipiélago ante la salida del Reino Unido de la UE.

Pero de todo el entramado de relaciones entre Barnier y Canarias lo más destacable se produjo en diciembre de 2010 cuando era comisario europeo de Mercado Interior y encargó al español Pedro Solbes un estudio sobre la problemática específica de las RUP en el

> seno del mercado interior. Ese Informe Solbes fue asumido de forma plena por el comisario Barnier y se convirtió en un elemento esencial para la Comisión a la hora de realizar análisis y propuestas que definieron el futuro de la ultraperiferia tal y como hoy se estructura en el seno de la UE: establecer un equilibrio entre las medidas encaminadas a compensar las limitaciones específicas y permanentes de las RUP a la vez que ayudarlas

con programas para ser más autosuficientes, más sólidas económicamente y más capaces de crear empleo sostenible, aprovechando las ventajas únicas que poseen y el valor añadido que aportan a la UE.

Para ello, propuso cinco ejes: mejora de la accesibilidad al mercado único, modernización y diversificación de las economías RUP, mejora de la integración regional, refuerzo de la dimensión social del desarrollo e integración de las medidas relativas al cambio climático

De ahí que muchos analistas políticos impongan a Barnier el título de 'padre de las RUP', aunque en el resto de países europeos se le conozca más con el apodo de 'Míster brexit'.

## CC cree que la «bronca política» nacional abre un «horizonte incierto» para los asuntos canarios

El Grupo Parlamentario Nacionalista considera que el tercer período de sesiones de esta legislatura, que concluye en diciembre, estará marcado por la «bronca política» en el país y, en consecuencia, se abre un «horizonte incierto sobre las medidas de calado que debe adoptar el Gobierno de España en materia de economía y financiación autonómica». Así lo aseguró el portavoz parlamentario, José Miguel Barragán, durante la reunión que mantuvo el Grupo para diseñar las lineas de actuación del próximo cuatrimestre parlamentario. Un escenario en el que tendrán que resolverse la crisis migratoria, los presupuestos autonómicos y estatales de 2025 y la repercusión que pueda tener para el Archipiélago la financiación pactada entre el Gobierno y ERC para Cataluña. | LP/DLP

## PARLAMENTO

## Primera iniciativa legislativa de los ayuntamientos

La Mesa del Parlamento admitió «por primera vez en la historia», como reconoció su presidenta, Astrid Pérez, una proposición de ley presentada por 13 municipios de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura cuyo fin es establecer un marco legal que regule los municipios turísticos de Canarias. | LP/DLP

## RECONSTRUCCIÓN TRAS EL VOLCÁN

# El PSOE culpa a la «inacción» de Clavijo de que estén «pendientes» los problemas de La Palma

El portavoz parlamentario del PSOE, Sebastián Franquis, denunció la «inacción» del Gobierno canario en la reconstrucción de la isla «tras un año y medio», tanto en la solución del problema habitacional como en las nuevas infraestructuras viarias. «Durante prácticamente un año, nos insistían en que actuáramos porque había capacidad para poder actuar, y ahora, después de un año y medio, no hemos visto absolutamente nada sobre por ejemplo la reconstrucción de la carretera LP-2, que está exactamente igual», aseguró tras el encuentro de trabajo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario celebró ayer junto al secretario general del PSOE de la isla de La Palma y delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. | LP/DLP

## Observatorio

# La radical soledad de un grifo



Luis Sánchez-Merlo

n la despedida del ardiente verano le invito, dilecto lector, a que tome asiento, encienda el aire acondicionado (si lo soporta); prescinda un rato del Whatsapp, póngase en modo avión; hágase con una cerveza bien fría; reparta alegría hasta que se ponga el sol y acometa, con paciencia, la lectura de esta pieza con reminiscencias orteguianas.

Más que un somnoliento amago de oasis, este relato -casi inverosímil- no deja de ser un ajuste de cuentas, con nuestro país en el escenario. No es un cabildeo ni pretende ser una historia particular, aunque se precisa una implicación personal con aquello que se escribe. A quien piensa que la gloria se consigue luchando, no le gusta mantener una queja silenciosa.

Uno no actúa como escritor de domingo (alguien que, de pronto se le ocurre una idea, y corre a escribirla). Tampoco hace periodismo «de nevera», enlatado para cubrir el tedio informativo de la canícula veraniega.

Sin menospreciar lo que explicaba Goethe: «Es feliz el que reconoce a tiempo que sus deseos no van de acuerdo con sus facultades», hay que reconocer que, cuando se quiere algo, se despierta la ansiedad de lo antes posible.

En este caso no se ha activado el resorte de la impaciencia. Más bien, es un recorrido planiano describiendo cómo funcionan cosas sencillas en la España de «paguitas» (ayudas, pensiones, empleos públicos), lo que ayuda a hacerse una idea de lo que pasa, cuando se ve la proa acercarse al acantilado.

De modo que subyace una emoción reveladora, pues la vida se concreta mejor en lo pequeño, un poco a lo Proust sentado en el balneario. Con la convicción de que lo que no se combate, se contagia.

Decía el añorado Ferlosio: «Lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere». Pero esto ya no es así, lo era en un tiempo -que ya no existe- en el que merecía la pena luchar, arrimando el hombro. Con la anhedonia (pérdida del placer) laboral, la nostalgia ha quedado desplazada y ha dejado de ser lo que era.

En una fría mañana de invierno, cuando uno se disponía a encarar el apremiante afeitado (cada vez se entiende mejor el sentido práctico de las barbas, cuando no son ideológicas), el grifo del agua caliente -condición básica de la felicidad- dejó de prestar servicio, sin previo aviso.

Dubitativo y menguante, pero sin llegar al desmoronamiento, el náufrago ocasional, acorde con la emergencia sobrevenida, tomó una decisión perentoria: llamar a un fontanero, ese especialista del agua, el gas y la calefacción con creciente proyección social, que cobra por sesión, alejado del valor añadido y que opera -a menudoen inhóspitos teatros de operaciones, sin por ello llegar a los apodícticos infortunios del pocero.

El primer intento de devolver la vida al grifo -del griego: animal fabuloso- fue recurrir a los buenos oficios de la comunidad de vecinos donde se encuentra el adminículo. Intento vano.

Al tratarse de lo que, hoy en día, se considera una minucia -más o menos, 100 euros-la comparecencia del operario costó lo suyo y, cuando apareció, lo hizo con un principio de sonrisa ladeada de conejo.

Esa aire ausente, distraído, un poco atónito, escondía una decisión insoslayable: la negativa encapsulada en gloso-

fobia -miedo

Más que un somnoliento amago de oasis, este relato -casi inverosímilno deja de ser un ajuste de cuentas, con nuestro país en el escenario

blar en público- ese padecimiento que lleva al español a callar, lo que Unamuno consideraba una forma de mentir en ocasiones. Pero no hay mentira a la que no se le corra el rímel. Como decía Quevedo: «La mentira tiene sastre y abriga al que la dice».

En Occidente, «el estado del bienestar, que protege a los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba» -al que se refería Winston Churchill- ha pasado a ser un evangelio ecuménico e irrebatible. Y se esgrime para aceptar o rechazar trabajos, con fórmulas variadas: ocio, dinero, conciliación, ecología...

Avanzaba el invierno y el grifo del agua fría permanecía célibe, con la pareja en dique seco (nunca mejor dicho), lo que avivaba una angustia, todavía de menor cuantía, urgente de solventar. En un entorno en el que las certezas son cada día más precarias y el porvenir, imprevisible, no queda otra que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre.

Se recurrió a un plomero -acreditado por anteriores intervenciones de mayor enjundia- que mantuvo la pose que gastan fontaneros, carpinteros, herreros, cristaleros que, al sobrepasar la línea y

ser pudientes, piensan que ya son nuestros

solo matizada por una sospecha de displicencia, venía desprendido del azul mahón y su argumento defensivo para eludir el encargo fue un consejo-trampa: al haberse quedado obsoleta y, por tanto, fuera de stock, había que cambiar toda la grifería. Todo un símbolo de modernidad y decadencia: la cancelación de lo viejo.

> Quería dejar claro que había subido peldaños en la escalera social y, jugaba a su favor lo que sostenía el malhadado Woody Allen: «El dinero no da la dignidad, pero produce una sensación tan parecida que necesitas ser un profesional para notar la diferencia».

Con este segundo aviso, nos íbamos acercando al meollo, que no era otro que el socorrido mantra del relativismo moral: primum vivere deinde philosophare. Con la pandemia y la inflación como galvanizadores de lo que dejó escrito Blas de Otero: «Vivir se ha puesto al rojo vivo».

Seis meses después, la avería seguía siendo una desazón sin resolver. La primavera daba paso al estío y con ello se esfumaba la lábil quimera del remedio. En algún momento se podria pensar que la opción alternativa a presentar era un grifo digital, para no desentonar del mainstream.

Los que vivimos la Transición en «silla de pista» no acertamos a rebajar la tensión que produce el que, a sabiendas de que no va a cumplir, ofrece tanto sirviéndose de la mendacidad.

Agotadas las opciones locales, el recurso fue dejar de momento a un lado la cultura de la celebración instantánea -fiestas, puentes, vacaciones-recurriendo a un menestral con otra mentalidad que nada tiene que ver con el capitalismo compasivo y el artificio del bienestar.

Un albanokosovar -con inocencia de asombro en la corta distancia y decidida voluntad de no dejar de aprender- con papeles en regla y sin 4x4, afincado en España, dispuesto a afanar sin remilgos ni pretensiones.

Ante esa realidad alguien, que acaba de sufrirlo, completa el relato: «Se nota que no llamaste al seguro, pues el técnico de turno te diría que has manipulado el grifo y que esa avería ya no está cubierta, así que llama al seguro de nuevo para abrir una nueva incidencia».

Un mundo absurdo, en el que resulta más económico deshacerse del grifo averiado, al que le falta un tornillo (más basura a limpiar y reciclar con subvenciones del estado, bajo criterios ESG),

por uno nuevo de fabricación china, con «menos» exigencias.

Tenía razón Ancelotti: «El viento se lleva la cháchara».



## Isla Martinica

## Pichiboi



Juan Francisco Martín del Castillo

DOCTOR EN HISTORIA Y PROFESOR DE FILOSOFÍA

in duda, este ha sido el verano de mi vida. He viajado por casi todo el mundo, acumulando experiencias y amistades. No he vuelto a casa hasta que el cuerpo y la mente me mandaron descansar. Para una persona como yo, un observador impenitente, tan callado como atento a lo que sucede a mi alrededor, el contemplar otras realidades, mundos nuevos y diferentes, supone el mayor de los placeres. Me gusta asistir como testigo, siempre en silencio, a cuantas ceremonias exóticas, representativas de una cultura, me permitan participar y con las que aprender que el planeta dispone de múltiples formas de celebrar la vida, así como de dar sepultura a sus muertos. Es una delicia para el viajero libre de prejuicios sentarse a la mesa y degustar el arte culinario de Laos, Vietnam, China o Japón, por citar los puntos más alejados, pero sin olvidar el peculiar cordero de Islandia, prueba de fuego no sólo para los visitantes de ultramar. Todo es pura maravilla en el viaje, si ese es el estado que definen unas vacaciones. Supongo que, como tantas otras cosas, lo he heredado de mi padre, que bregó por los siete mares.

He comenzado de esta manera, casi sin pretenderlo, porque de lo que quiero tratar es del mejor verano, de la importancia del descubrimiento y la comprensión de las personas que nos encontramos en el camino. Este julio aterricé en Japón y, de inmediato, comprendí que su cultura y mi forma de ser se complementaban a la perfección. El silencio que preside la vida de los japoneses, al menos en la intimidad, me gusta y me complace. Prefieren escuchar antes que dar rienda suelta a la cháchara insustancial, y eso es un privilegio a este lado del mundo. Cada nueva etapa en el viaje, me decía que la elección del país asiático había sido la acertada. Sin embargo, la lección principal, la causa del deslumbramiento y el amanecer a una nueva realidad fue una breve, pero intensa, experiencia compartida. A través de ella, todo parecía encajar como en el cubo de Rubik.

Para un servidor, una mujer es como un templo en lo alto de la colina al que sólo cabe admirar en la distancia, aunque, conforme te acercas, descubres un sinfín de estancias. De pequeño, me gustaba abrir los cajones de los armarios y encontrar las cosas más variopintas. Así son las mujeres, cada recoveco de su cuerpo o aun de su personalidad, es un motivo para la alegría o una incógnita por despejar. A veces, me quedo suspendido en la contemplación, absorto por el enigma de un simple gesto. En Japón, ocurrió un hecho aislado, aunque de una enorme trascendencia personal. En los días de estancia en la imperial Kioto, una ciudad de ensueño, fui partícipe de una escena que me cambió la vida. Un par de jovencitas, que apenas superaban la veintena, de hermosas y delicadas facciones y vestidas con el kimono de verano para pasear por las populosas calles de la urbe, se miraban con frenesí, trasladando algo más que una amistad. En un momento, una de ellas cruzó la mirada con la mía, aproximándose hasta situarse frente a mí. Unos ojos profundos y expresivos presagiaban lo peor, aunque atiné a escuchar: «Pichiboi». Me habían descubierto como yo a ellas. Asumí la reprimenda, el toque de atención, por suave que fuera. Tuve que ir al Extremo Oriente a entender la sabiduría de la mujer y la belleza y el valor universal del amor. El pichiboi con el que me frenaron resultó ser un entrañable «niño melocotón», que, pronunciado en japonés y por aquellos labios, sonaba a bendición.

## Tribuna abierta

# Explorando 'Vacaciones en Paz'



Ignacio Ortiz

ermina un año más Vacaciones en Paz, ese programa de índole humanitaria que a priori brinda a menores saharauis la oportunidad de pasar el verano en España, alejados de las duras condiciones del desierto.

Si bien la realidad es bien dis-

tinta a la llegada de los niños a España, que exhaustos tras un interminable viaje y zarandeados por los adultos, los llevan y los traen como atracciones de feria entre manifestaciones y actos oficiales con los políticos de turno local o autonómico. Así, el programa se utiliza como herramienta de propaganda tanto por las autoridades saharauis como por las entidades españolas, desvirtuando el propósito humanitario y convirtiendo a los niños en meros peones en un juego de intereses políticos y diplomáticos. Unas escenas que se repiten año tras año desde los inicios del programa, en todos los puntos de la geografía española, con las consiguientes directrices marcadas por el Polisario y los gestores del programa cual requisito que no admite discusión. Pura propaganda, pero con utilización de menores de por medio.

A priori, podría parecer que el programa Vacaciones en Paz es una iniciativa con un propósito loable. Sin embargo, detrás de esta fachada humanitaria, emergen numerosos problemas y controversias que cuestionan la legalidad y ética del programa. El primero, el que acabamos de relatar: la utilización política de los menores saharauis. Una falta de respeto a sus derechos más elementales por parte de los adultos que los manipulan con tal fin. Otra de las principales críticas al programa es

A menudo, la gestión resulta improvisada y descoordinada, lo que genera confusión tanto para las familias de acogida como para los propios niños

la falta de una estructura organizativa sólida y transparente. A menudo, la gestión resulta improvisada y descoordinada, lo que genera confusión tanto para las familias de acogida como para los propios niños. La falta de claridad en la comunicación y en los procesos administrativos puede derivar en situaciones de estrés y malentendidos, afectando negativamente la experiencia de todos los involucrados. Por otra parte, la falta de transparencia, así como la ausencia de rendición de cuentas o algún tipo de auditoría independiente en el uso de los recursos económicos (en buena medida públicos), suscita sospechas sobre su adecuado manejo.

En lo relativo a la estancia en España, los niños participantes enfrentan varios desafíos durante su estancia. La adaptación cultural y emocional puede ser difícil, provocando estrés y ansiedad. Al regresar a los campamentos, muchos experimentan un choque cultural inverso, habiendo probado un estilo de vida temporalmente mejorado que contrasta drásticamente con su realidad cotidiana. Este proceso puede generar desarraigo y frustración. Las familias de acogida también se enfrentan a problemas. La falta de preparación adecuada y el apoyo insuficiente por parte de los organizadores pueden dificultar la in-

## LATIRA

FERNANDO MONTECRUZ



tegración de los niños en sus hogares temporales. Además, las expectativas y responsabilidades no siempre están claramente definidas, lo que puede llevar a malentendidos y conflictos.

Las niñas saharauis, en particular, enfrentan desafíos adicionales. Al llegar a la adolescencia
y la adultez, muchas sienten la
presión externa de ceñirse a los
roles tradicionales y limitados
que desde dentro de su comunidad se les impone. Todo ello
después de haber vivido experiencias que les abrieron la mente a otras posibilidades. Esta dicotomía acaba causando conflictos internos y sociales, afectando su bienestar emocional y
su desarrollo personal.

Aquí es donde emerge con fuerza la mayor y más abominable polémica que persigue a este programa desde hace décadas, especialmente durante los últimos diez años. Esta no es otra que los cerca de 100 casos de jóvenes (en su mayoría mujeres) que llegaron en su día a España a través de Vacaciones en Paz siendo niñas, que tuvieron que prolongar su estancia durante años debido a distintas enfermedades, y que cuando libremente decidieron permanecer indefinidamente en España siendo ya mayores de edad, como represalia son retenidas o secuestradas por sus familias biológicas en los campamentos.

Desde los casos de Mahayuba, Darya, Koria, Nadjiba o Maloma (quizá el más mediático y que puso en el mapa esta problemática a nivel nacional), hemos pasado a otros más recientes como el de Felah. En ese sentido, el colectivo La Libertad es su Derecho, dedicado a denunciar estos casos, afirmó el pasado abril que solo en 2024 ya se llevaban contabilizados 4 casos de mujeres secuestradas. El Frente Polisario declara que esta situación no les concierne y que es un problema entre familias, convirtiéndose así en cómplice de estas violaciones de derechos junto con Argelia, estado en cuyo territorio suceden estos hechos.

Cuando se permite en Tinduf que una familia retenga a un adulto contra su voluntad, la falta de acción efectiva del Polisario en estos casos pone en tela de juicio no solo su autoridad, sino también su proclamado compromiso con la igualdad de derechos de la mujer. La realidad es que el Frente Polisario no solo necesita gente para su causa, sino sobre todo mujeres fértiles que la perpetúen aun a costa de ser secuestradas. Por eso no veremos a ninguno de sus voceros o portavoces oficiales denunciar este mecanismo sistemático de violación de derechos humanos, todo por la causa. Pasan los años y los casos se siguen sucediendo, pero sigue sin hacerse nada.

Después de todo esto, como si no fuese ya suficiente, en los últimos tiempos se ha añadido otra problemática, ya que el programa Vacaciones en Paz también ha estado marcado por algunos casos de pedofilia que han salido a la luz en España. El más reciente en Argentona (Cataluña), destapado por la Policía Nacional en Cataluña y que afecta a más de 70 menores. El principal implicado acogió a niños saharauis de entre 10 y 12 años en su domicilio durante varios veranos. Un caso se suma a otros con condenas en firme que oscilan entre los 2 y 5 años como el de Alicante (2018), Elche (2020) o Cáceres (2021).

Estos casos demuestran la vulnerabilidad de los niños saharauis participantes en el programa y la insuficiente protección y supervisión que deberían garantizarse para evitar tales atrocidades. Si bien al principio fueron casos aislados, la repetición de estos incidentes sugiere fallos sistémicos en el proceso de selección y monitoreo de las familias de acogida, así como una falta de mecanismos efectivos para detectar y prevenir abusos.

Debe ser imperativo que los organizadores del programa implementen medidas más rigurosas de selección y supervisión de las familias, proporcionen formación adecuada sobre protección infantil, y establezcan canales claros y accesibles para que los menores puedan denunciar cualquier tipo de abuso. Además, debe haber un compromiso claro y transparente de todas las partes involucradas para garantizar la seguridad y el bienestar de estos niños vulnerables, asumiendo responsabilidades y no poniéndose de perfil si la situación por desgracia lo exigiese. Más allá de pedir un mero certificado de delitos sexuales al principio del proceso, único requisito exigido a los solicitantes, pero insuficiente a la vista de los hechos.

Aunque Vacaciones en Paz busque ofrecer un respiro a los niños saharauis fuera del infernal verano del desierto, las múltiples deficiencias en su organización, gestión y transparencia cuestionan su efectividad y ética. No sorprende pues que cada año decrezca exponencialmente el número de familias participantes, estando bajo mínimos en la actualidad.

Sin un necesario escrutinio riguroso y una reforma estructural para garantizar que el programa cumpla verdaderamente su objetivo humanitario sin perjudicar a los niños ni a las familias de acogida, sin duda estamos ante un programa en decadencia, caduco y cooptado por intereses políticos o económicos. Por tanto, en su formato actual debería plantearse seriamente la cancelación y desaparición del mismo con carácter inmediato.

A la vista está que este programa está salpicado de intereses personales de los cuales muchos salen beneficiados a costa de un puñado de menores inocentes. Y si nadie lo remedia antes, cada verano tendremos un nuevo capítulo.

## LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

Chacón reforzará el contingente canario en Afganistán

La primera página de LA PROVINCIA del domingo 6 de septiembre de 2009 destacaba que el contingente español en Afganistán, en su mayoría procedente del Mando de Canarias, esperaba refuerzos después de que desde el Ministerio de Defensa se filtrara que la ministra Chacón pediría en el Congreso de los Diputados aumentar el número de efectivos destacados en el país asiático una vez que había recrudecido la ofensiva talibán tras las elecciones presidenciales de agosto. Cinco soldados alemanes resultaron heridos en un atentado.



25

Agentes de Medio Ambiente extraen fuel acumulado junto a la costa de Jinámar

LA PROVINCIA del lunes 6 de septiembre de 1999 reseñaba en su portada que la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, con la colaboración de personal de Protección Civil, había extraído 25.000 litros de fuel acumulados bajo tierra junto al litoral de Jinámar como consecuencia de la rotura de la tubería de Disa que abastecía a la central térmica de Unelco que amenazaban con contaminar la costa. Además del combustible, los trabajos acometidos por Política Territorial han supuesto la extracción de 50 camiones de tierra contaminada.

50

Lanzarote, en auténtico «estado de emergencia»

La portada de LA PROVINCIA del viernes 6 de septiembre de 1974 daba cuenta de que visitaron Las Palmas tres consejeros del Cabildo Insular de Lanzarote con el objeto de entrevistarse con el gobernador civil de la provincia, Martínez-Cañavate. El problema de fondo era la situación sanitaria de aquella isla, casi completamente desasistida en ese momento, de una parte por la insuficiencia de su instalación hospitalaria insular de otra por permanecer cerrada por obras la Clínica del Instituto Social de la Marina.

## En voz baja

## Ciudad en crisis



Rubén Reja

a ciudad de la inseguridad y la basura. La situación que protagoniza desde hace demasiado Las Palmas de Gran Canaria es un fiel reflejo de una profunda decadencia social e institucional que arrastra una urbe en alerta. El nivel de inseguridad generado por las peleas de bandas como en el barrio de Vegueta en las últimas semanas y los robos en el Puerto convierten las calles en zonas peligrosas. Los ciudadanos viven con miedo constante. obligados a modificar sus rutinas diarias para minimizar riesgos, mientras que las autoridades, en lugar de actuar con determinación, parecen mirar hacia otro lado o incluso ser cómplices, como si el caos fuera algo aceptable.

Al esperpento escénico de inseguridad y basuras se le une la presencia de indigentes en cada esquina y cientos de inmigrantes que deambulan, a ninguna parte, en una prueba irrefutable del abandono y la falta de políticas sociales efectivas. Muchos de los pedigüeños locales defecan como animales en cualquier rincón o hurgan en las basuras ofreciendo una imagen tercermundista.

Personas que no sólo son víctimas de un sistema que las ha marginado, sino que además reflejan un problema de fondo: la ciudad está en quiebra social y no puede atender a sus ciudadanos más vulnerables.

El paisaje urbano, ahogado en pestilente suciedad y basura, solo refuerza la sensación de una maltrecha urbe que presume de ciudad turística mundialista y que aspira ser Capital Europea de la Cultura.

Pero no nos olvidemos en esta fracasada ecuación de la ausencia de civismo de muchos de sus habitantes. Algunos palmenses son guarros en potencia, que no se preocupan por su entorno ni por el bienestar común, lo que agudiza el problema. Estos ciudadanos incívicos, indeseables, contribuyen a la degradación de la ciudad, como si la suciedad fuera el espejo roto de una conciencia social muerta.

Para cerrar el círculo, los dirigentes políticos, en su complicidad con el caos, tienen que remangarse y trabajar a destajo para evitar la anarquía. Esta capital necesita soluciones urgentes con más y mejores políticas sociales, más efectivos policiales, más campañas de concienciación y hasta sancionar con dureza al vecino incívico. El que ensucia, paga. De momento, este cúmulo de problemas evidencia una sociedad fragmentada, sin un proyecto común. Una ciudad en crisis.

# La vivienda sube un 8,5% y supera los precios de la burbuja inmobiliaria

La sociedad de tasación Tinsa estima que el coste medio por inmueble en las Islas está un 2% por encima de los datos de 2007, año previo a la crisis

M. J. Ibáñez / A. Saavedra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

No son buenos tiempos para aquellos que buscan piso. El precio de la vivienda en Canarias aumentó un 8,5% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, un incremento superior a la media nacional, que se situó en un 7,8% y que es el mayor en dos años, según los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el ámbito nacional, el aumento de precios de las casas nuevas, del 11,2%, es el más alto desde el tercer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Y, según apunta la estadística elaborada por la sociedad de tasación inmobiliaria Tinsa, el precio medio de la vivienda en el Archipiélago ya es un 2% más caro que antes del inicio de la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La tendencia alcista de los precios coincide con la registrada en la última Estadística Registral Inmobiliaria publicada el pasado lunes por el Colegio de Registradores. Un documento que indica que en el segundo trimestre del año las Islas sufrieron el mayor incremento de precios del país con un alza del 14.3% en el coste del metro cuadrado respecto a los primeros meses de 2024.

Según los nuevos datos del INE, la vivienda nueva fue la que más se encareció en las Islas, al presentar un incremento del 10,7% respecto al año anterior. Pero la de segunda mano no se quedó atrás, también su precio sufrió una subida del 8,3% en el último año.

## Desde 2022

Los datos nacionales reflejan una subida de precios del 7,8% interanual en el segundo trimestre de este 2024, lo que supone un incremento de 1,5 puntos respecto a los tres primeros meses del año. Es el alza más elevada desde el segundo trimestre de 2022, cuando se incrementó en un 8%, según refleja el Índice de Precios de Vivienda. Con este nuevo repunte, son ya 41 trimestres consecutivos de subidas interanuales los que acumula este indicador.

También la vivienda nueva subió entre abril y junio pasados. Lo hizo 1,1 puntos, hasta el 11,2%. La de segunda mano escaló en un 7,3%, con un aumento de 1,6 puntos respecto a la registrada el trimestre anterior. Este último dato es similar al que se registró en el verano de 2022

Los datos no vienen más que a confirmar la complicada situa-

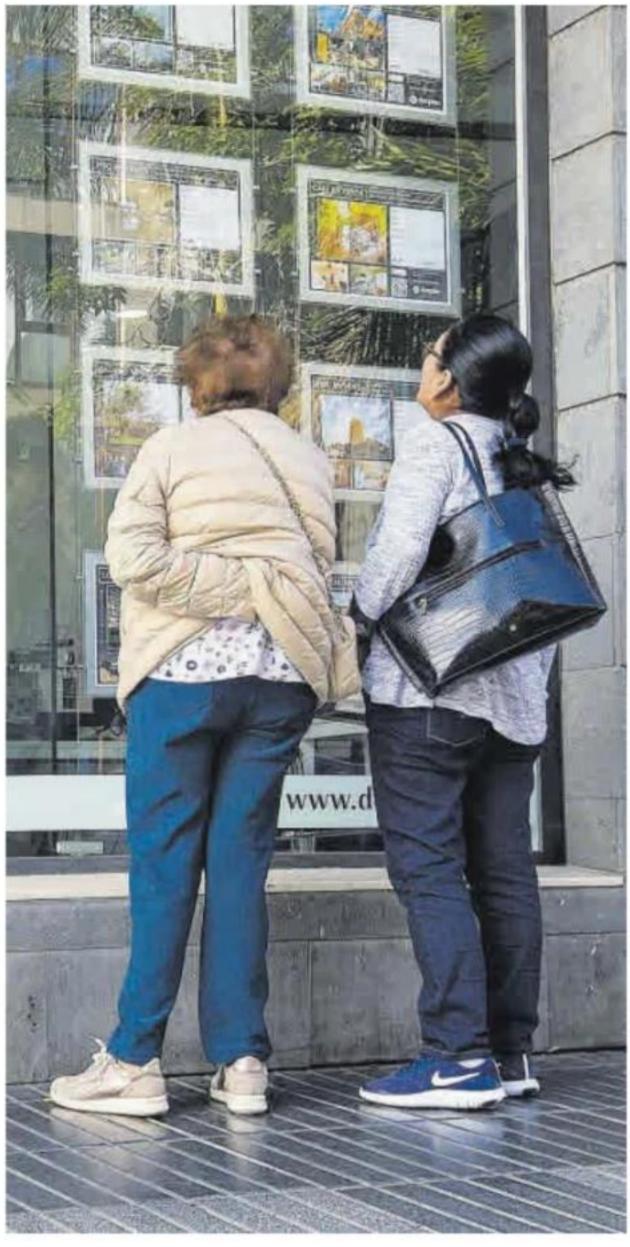

Dos mujeres observan los precios de viviendas de una inmobiliaria. ANDRÉS CRUZ

ción por la que pasa el acceso a la vivienda en España. El problema, que amenaza con ser más acusado cada día, requiere de medidas urgentes que pasan, según afirmó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una visita el pasado junio a Barcelona, por habilitar entre 600.000 y un millón de nuevos pisos para dar respuesta a las necesidades del mercado en los próximos cuatro años.

Hay lugares donde ya empiezan a detectarse muestras de parálisis. Una de ellas es Cataluña, que pese a que fue una de las comunidades donde se registró una subida de precios moderada en el segundo trimestre, de un 6,7%, ya ha empezado a ver cómo la demanda de compra de vivienda ha caído del 15% al 13% y la oferta para vender ha descenCon este nuevo repunte, son ya 41 trimestres consecutivos de subidas interanuales

> Los expertos advierten de que la tendencia alcista continuará lo que queda de año

dido del 5% al 3% en los últimos seis meses, según señala un estudio hecho público ayer por Fotocasa Research. Es una de las primeras consecuencias, pues, de los precios disparados. La actividad en el mercado inmobiliario se encuentra en mínimos debido a la contracción de la demanda y de la oferta.

Todas las comunidades autónomas elevaron el precio de la vivienda en el segundo trimestre según la tasa interanual del IPV. Los mayores incrementos se registraron en Navarra (10,3%), Aragón (9,9%), Andalucía y Ceuta (9,5%) y Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja, todas ellas con un avance del 8,6%. Los incrementos más moderados se dieron en Castilla-La Mancha (5,3%), Extremadura y Baleares (6,2% en ambos casos) y Galicia y Cataluña, ambas con un repunte interanual en el precio de la vivienda libre del ya citado 6,7%

En tasa intertrimestral -la comparativa del segundo trimestre respecto al primero-, el precio de la vivienda libre subió un 3,6%, su mayor alza trimestral desde el segundo trimestre de 2015. Entre abril y junio, el precio de la vivienda usada creció un 3,7%, su mayor incremento trimestral también desde el segundo trimestre de 2015. Por su parte, la vivienda nueva elevó su precio un 2,7%, moderando en casi tres puntos el avance experimentado en el primer trimestre del año.

Desde el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España afirman que es lógico que el precio de la vivienda suba debido a la inflación y la falta de oferta y apunta que la evolución del precio es incierta y estará ligada al empleo, la bajada de tipos de interés o el aumento la oferta residencial el acceso al crédito.

Por su parte, Fotocasa añade que la desescalada de tipos de interés marcará otro año de encarecimiento en el precio de la vivienda y que éste se acentuará en los próximos meses, sobre todo, en las zonas donde la presión de la demanda es mayor, como las grandes capitales y zonas costeras. Y desde el portal de ventas de inmuebles Clikalia prevén próximas subidas del precio de la vivienda en lo que queda de año debido a la falta de stock y a la baja creación de nuevas viviendas.

Desde Pisos.com indican que esta falta de oferta, la política de tipos del BCE y una demanda muy activa, están propiciando un aumento del precio de la vivienda que seguirá, con toda probabilidad, ya que difícilmente crecerá el parque de vivienda disponible de manera significativa a corto plazo.

## El BCE no pone ninguna objeción a la opa lanzada por el BBVA sobre el Sabadell

El visto bueno se daba por descontado ya que solo se evalúa que la entidad resultante sea solvente

#### P. A. / P. B.

El Banco Central Europeo (BCE) no se opondrá a la intención del BBVA de comprar el Sabadell. Así se lo ha comunicado ya al banco de origen vasco, según este ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No es ninguna sorpresa: el papel de los supervisores bancarios al evaluar las fusiones se limita a garantizar que las entidades resultantes sean sólidas y no supongan un riesgo para la estabilidad financiera, como es el caso. Eso sí, se trata de un trámite relevante, ya que la CNMV no podía aprobar la oferta pública de adquisición (opa) del grupo de origen vasco sobre el catalán hasta que el BCE se pronunciase favorablemente al respecto.

El consejo de supervisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE tuvo una primera discusión sobre la operación en julio, en la que los equipos conjuntos de supervisión de las dos entidades (integrados por inspectores del BCE y el Banco de España) realizaron una presentación, seguida de una breve intervención de la subgobernadora, Margarita Delgado. A finales de ese mes, el comité ejecutivo del Banco de España aprobó remitir al BCE un informe preliminar en el que se mostró favorable a que la institución presidida por Christine Lagarde no se opusiera a la operación. Finalmente, el consejo de gobierno del BCE decidió en los últimos días seguir dicha recomendación, como suele ser habitual.

En este proceso, así, el BCE tiene como única misión velar por la estabilidad financiera de la zona euro y no tiene en consideración el impacto de la operación en la competencia. Lo que valora es el efecto de una posible fusión o adquisición en la rentabilidad, solvencia, liquidez, estructura organizativa y capacidad de cumplir con los requisitos de gobernanza de la entidad resultante. De hecho, la institución admite en su web que ve con buenos ojos la concentración bancaria, particularmente entre entidades de distintos países europeos, si bien apunta que no es su función «promover activamente -o evitar- cualquier forma de consolidación».



Trabajadores en una finca de plátanos con la marca 'Plátano de Canarias'. LP/DLP

# Asprocan defiende la pica: «Sin ella los plataneros acabarían arruinados»

La asociación afirma que solo se ha retirado del mercado un 2,8% de la producción del año

## A. Saavedra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Endeudamiento o ruina. Ese es el futuro que tendrían los plataneros de Canarias si durante los meses de julio y agosto no se recurriera a la retirada de producto del mercado, la famosa pica. Es lo que defiende la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que lleva más de 70 años utilizando esta técnica para mantener la estabilidad en el mercado del plátano. «Nosotros no retiramos producto para especular con el precio, lo hacemos para evitar el endeudamiento de los productores», explica el gerente de Asprocan, Sergio Cáceres.

La Asociación responde así a las críticas surgidas desde de la Plataforma por un Precio Justo y

Auténtico para el Agricultor del Plátano de Canarias por los datos de pica de agosto, 2,7 millones de kilos. Desde Asprocan afirman que los porcentajes de retirada están dentro de lo «normal y permitido» en los meses de verano e insiste en observar las cifras anuales ya que el plátano no es un producto de temporada. «En 2024 se han comercializado 268 millones de kilos y se han retirado 7,6 millones, lo que solo representa el 2,8% del total», explica Cáceres. La práctica está autorizada por la Unión Europea siempre que sea por debajo del 5% de la producción.

El presidente de la Asprocan, Domingo Martín, coincide con el gerente y asegura que si no se hicieran las picas, «el agricultor tendría que pagar por enviar su producto al mercado». En los meses

de julio y agosto históricamente la demanda de plátanos baja. El descanso de los colegios y la aparición de otras frutas de temporada provoca que el consumo de la banana canaria sea menor en la Península y los precios bajen. Con ese panorama, introducir toda la producción en el mercado, -con el pago de la exportación-, llevaría a los productores a vender el producto muy por debajo de los costes de producción.

El producto acaba en bancos de alimentos, otros mercados como Marruecos y en las fincas de ganado

«El objetivo de la retirada es positivo para el agricultor, le evita pérdidas y también al resto de la cadena», afirma Martín, quien reconoce que el 70% de los meses de julio y agosto «son malos para el sector». A la escasa demanda que suele haber en verano se ha unido en los últimos años la sobreoferta provocada por el adelanto de las producción como consecuencia del aumento de las temperaturas.

Los kilos que se retiran, según explica Asprocan, no acaban «en la basura». Una parte del producto se destina a bancos de alimentos de todo el país. El problema en verano es que este tipo de entidades cierran. Además, se recurre a otros mercados como Marruecos. «Este mes de agosto se han enviado dos millones de kilos» afirma Cáceres. ¿Qué se hace con el resto? Se entrega para alimentación de ganado del Archipiélago y se transforma en compostaje para las fincas. «No es cierto que se tiren los plátanos a la basura», insiste el gerente de Asprocan.

Martín critica que algunas asociaciones como la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico para el Agricultor del Plátano de Canarias aprovechen «la primera de cambio» para «hacer ruido» justo en meses que históricamente son malos para el sector. «Llevábamos cinco meses con precios muy buenos, es normal que en la agricultura haya rachas no tan buenas», defiende el presidente de Asprocan, quien afirma que el mercado se «normalizará» en las próximas semanas.

Cáceres recalca que Asprocan representa a todos los productores de plátano en Canarias, un total de 8.000 agricultores, y que las decisiones tomadas son en beneficio del conjunto del sector. Además, niega las afirmaciones de la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico para el Agricultor del Plátano de Canarias que hablan de la desaparición de los cosecheros. «Los datos oficiales no reflejan eso», aclara.

## Luis Padrón asume la presidencia del Consejo General de Cámaras

LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, asume la presidencia del Consejo General de Cámaras Canarias, tras finalizar el mandato de Santiago Sesé, máximo representante de de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife. El Consejo General de Cámaras Canarias se constituyó en enero, como un instrumento de coordinación e intermediario entre la administración autonómica y las cámaras territoriales.

Esta designación, que corresponde a un nuevo período de siete meses, se establece según el acuerdo que se alcanzó a incios de año con el Gobierno de Canarias, quien ejerce la tutela de las Cáma-

El Consejo, en definitiva, es el órgano que representa los intereses de las cuatro cámaras canarias, y su voz, por tanto, ante las instituciones y la sociedad civil.

La vicepresidencia la sume el presidente de la Cámara de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, que junto al representante de la administración, designado por la consejería de Economía del Gobierno de Canarias y los presidentes de las otras cámaras, conforman el Consejo La persona propuesta por el órgano tutelante es el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso El Jaber, y como suplente, el director general de Comercio y Consumo, David Mille.

Este Consejo es una corporación de derecho público con funciones consultivas y de colaboración con el Gobierno regional y con el resto de las instituciones autonómicas que representa y coordina a las Cámaras de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria y la de provincia de Santa Cruz de Tenerife.

## **EMPRESA**

## La CCE y Dinosol firman un convenio de colaboración

La Confederación Canaria de Empresarios y Dinosol suscriben un convenio de colaboración que estrecha sus lazos en el ámbito institucional. Firmaron Pedro Ortega, presidente de la CCE, José Cristóbal García, vicepresidente Ejecutivo de la CCE, Javier Puga, consejero delegado del Grupo HD, y Margarita Cejas, directora de la asesoría jurídica de HD. | LP/DLP



José Cristóbal García, Pedro Ortega, Javier Puga y Margarita Cejas. | LP/DLP

## SEGURIDAD ALIMENTARIA

## El PSOE pide ayuda al Gobierno para declarar en la UE a la cochinilla canaria como alimento

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha registrado una moción en la que insta al Gobierno a evaluar la posible intervención ante la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para lograr que la cochinilla canaria sea considerada como alimento. El senador por Gran Canaria Ramón Morales presentará esta iniciativa el próximo lunes en la Comisión de Agricultu-

ra, Ganadería y Alimentación de la Cámara Alta, en la que reivindicará, además, la viabilidad de incluir la producción como asegurable. Para el senador socialista «la cochinilla, tanto a nivel local como internacional, destaca por su importancia como un producto agrícola valioso y parte integral de la cultura y el patrimonio de las Islas Canarias y otras regiones». | LP/DLP

#### **David Page**

Las grandes petroleras hacen frente común para lanzar la voz de alarma por el fraude milmillonario en la venta de combustibles que se está registrando en España y alertan de la entrada del «crimen organizado» en el sector a través empresas piratas que no pagan los impuestos ni las tasas obligatorias y que están rompiendo el mercado por completo con su competencia desleal. Al no pagar impuestos -que representan en torno al 80% del precio de venta final- estas compañías ilícitas pueden ofrecer el carburante a precios más bajos y obtener rentabilidades muy superiores a las que consiguen las compañías con actividad ajustada a la legalidad.

Los máximos responsables de Repsol, Cepsa y BP -que controlan las tres mayores redes de gasolineras del mercado españolhan advertido al unisono de la proliferación del fraude en el pago del IVA y de otros cargos vinculados a su actividad. Las cifras que manejan las asociaciones empresariales del sector apuntan a que el fraude se ha extendido tanto como para afectar ya a una cuarta parte de las ventas del sector, que están implicadas unas 1.200 gasolineras (una de cada diez estaciones de servicio del país) y que el año pasado provocó un agujero en las arcas públicas de 1.000 millones de euros.

«Hablar sólo de fraude del IVA suena inocente. Eso es lo que hace el pintor que va a casa y trabaja sin hacer factura. Esto es crimen organizado en un sector estratégico», denunció el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, en un foro informativo organizado por el diario El Economista. «Con el dinero que hacen estas redes criminales van a entrar en otros sectores». Las cifras que maneja el sector apuntan a que el fraude fiscal en la venta de combustibles alcanzó el año pasado los 1.000 millones de euros, tanto en impago de IVA, como en la elusión de las aportaciones por biocombustibles o para financiar las reservas

# Denuncian «crimen organizado» en las gasolineras de España

Repsol, Cepsa y BP alertan de que el 'agujero' por el fraude fiscal en la venta de combustibles alcanza los 1.000 millones anuales



Un usuario reposando en una gasolinera. | EUROPA / PRESS

estratégicas. «Con lo que supone este fraude del IVA se podrían construir diez hospitales al año en España, con lo que no se paga por biocombustibles se podrían construir cinco hospitales. Es una cuestión de seguridad nacional», denuncia el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que también alerta de las consecuencias ambientales de estas prácticas por sortear el uso obligatorio de biocombustibles.

«El fraude amplía las emisiones de CO2 todo lo que han reducido el uso de coches eléctricos en España»,resume. Varios miles de las 12.000 gasolineras operativas en el mercado español estarían ofreciendo precios de los combustiLas grandes petroleras avisan de que afecta ya a una cuarta parte de las ventas del sector

bles por debajo de los costes mínimos generales, lo que implica la venta a pérdidas. Los fraudes son variados y se extienden a todas las obligaciones financieras que se aplica a las compañías del sector: desde los impagos por parte de muchas empresas del IVA o de los impuestos especiales hasta el escaqueo en los abonos de las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (Sicbios) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

«El fraude nos preocupa muchísimo. No jugamos con las mismas reglas de juego y genera un problema de competitividad. Y eso retrae inversiones en el sector», alerta Olvido Moraleda, presidenta de BP España. «Tenemos que actuar ya. Mi objetivo es atraer inversiones a España, pero nuestras intenciones de invertir en este país se ven muy mermadas». Entre las medidas propuestas desde el sector petroleras figura el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los propios depósitos en los que se almacena y así reducir las opciones de los defraudadores, como se ha empezado a aplicar en Italia con éxito, así como las liquidaciones mensuales del IVA o un mayor control y expulsión rápida del registro de operadores a los que cometen estos tipos de fraude. El Gobierno estudia introducir mejoras legislativas para actuar de manera más efectiva contra estas prácticas.

#### Medidas

El Gobierno lanzó ya una reforma de la Ley de Hidrocarburos para poner coto a la proliferación de estos fraudes millonarios. Una reforma que el Ejecutivo incluyó en el decreto ómnibus de medidas económicas de finales del año pasado, pero cuyas medidas no entraron en vigor hasta el 28 de marzo. Una moratoria de tres meses que, según el sector de las gasolineras, ha hecho que se disparara exponencialmente las prácticas fraudulentas antes de que se aplicaran los cambios legales. Un fraude que, según advierten, tampoco se ha frenado después de la entrada en vigor de la nueva regulación.

La reforma legal aprobada por el Gobierno, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no paguen estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar expediente, por ejemplo inhabilitándoles de manera temporal.

El Gobierno de España puso el foco en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, al entender que es en este campo en el que es más fácil cometer irregularidades. Por un lado, a partir de ahora se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas. La ley de hidrocarburos permitía en su redacción actual que los distribuidores al por menor pudieran suministrar su producto a otros distribuidores.

## En perspectiva

# Las leyes del turista



Francisco Rodríguez

DIRECTOR FINANCIERO DE R2 HOTELS

urismo de masas. ¿Qué es eso de turismo de masas? Que yo sepa, no hay hordas de turistas que se hayan puesto de acuerdo previamente para viajar todos juntos con la idea de invadir cualquier espacio que se pone de moda.

Pero no hay duda de que cada vez hay más personas que quieren vivir experiencias, salir de su lugar de residencia, escaparse del trabajo, lo que sea pero que implique subirte a un avión y volar, volar muy lejos (o no tan lejos, también).

Y toda estas personas que viajan cada vez más (me niego a denominarlas «esta gente», que parece hasta peyorativo) somos también nosotros mismos, que hemos encontrado muchas más plazas en aviones con precios cada día más bajos, y que estas plazas de avión se unen a los alojamientos donde las tarifas están en la pura libertad del propietario del inmueble donde nos vamos a alojar. Y es aquí donde está la principal causa de una presencia descontrolada de más y más personas, «esos turistas».

En los últimos años ha aparecido un nuevo estilo de alojamiento, abierto a todo el mundo (las ventajas de internet y su globalización), donde las reglas de control son bastante grises; solo existe la gestión del precio por quedarte en una casa. Y es que todos nosotros somos parte del turismo de masas, para qué engañarnos.

Porque desde que todos llevamos el internet en el móvil (es decir, a todas horas), han surgido también nuevas herramientas para encontrar alojamientos alternativos a los de toda la vida, y gracias a aplicaciones como Airbnb, Instagram, Facebook, etcétera, aparece 'tu casa', donde el anfitrión es una persona 'Excelente', y te dará el mejor servicio posible mientras visitas 'su ciudad'. Ahora, simplemente pon tu casa en cualquier plataforma de alquiler vacacional, jy adelante!

Salimos a manifestarnos en masa (aquí si que hubo previamente un aviso para ir todos a la vez a la manifestación) para quejarnos de que no podemos soportar tanto turismo en nuestro lugar de residencia, pero parece que no consideramos que nosotros podemos ser esos mismos turistas que abarrotan otros destinos famosos, y que después de salir en la manifestación de nuestra ciudad, isla o territorio, nos subimos a un avión (con el precio más bajo posible), y nos vamos a visitar cualquier destino donde el exceso de oferta vacacional también existe.

Y todos estos nuevos lugares para alojarte, alternativos al hotel o apartamento con licencia turística de toda la vida, cada vez tienen menos control (no existen convenios colectivos, normativas de incendios, de piscinas,...), y en el caso de que el dueño de la vivienda contrate a alguien para mantenimiento o limpieza (que no hay más servicios) desde luego no lo hace con las bases de esos convenios colectivos que sí se aplican en los establecimientos regulados e inspeccionados periódicamente por los responsables públicos de turismo.

Y para completar lo anterior, solo indicar que en toda Canarias hay inscritas casi 54.000 viviendas vacacionales legalizadas, las cuales tienen una capacidad de unas 220.000 plazas. Esas viviendas estaban hace unos 10 años como vivienda residencial preparadas para acoger a una familia, la misma familia, durante todo un año. Ahora, esas mismas viviendas alojan a 50 familias distintas (una por cada semana) en un mismo año. Y he ahí la base de la saturación de personas que vienen

#### **David Page**

Hace justo un año arrancó en Telefónica una sacudida accionarial histórica. La irrupción inesperada de Arabia Saudí en el capital -desvelada el 5 de septiembre de 2023- y su intención de convertirse en su mayor accionista han provocado otros movimientos que han revolucionado la gobernanza de la teleco y que han evidenciado el carácter estratégico que tiene el grupo para España. El asalto saudí aún no se ha completado, pero las reacciones al movimiento del petroestado han abierto una nueva etapa en la compañía con un nuevo núcleo duro reforzado de accionistas españoles.

Saudí Telecom (STC), controlada por uno de los fondos soberanos del Estado árabe, anunció hace justo un año su plan para alcanzar una participación del 9,9% en la teleco española, en una operación valorada en 2.100 millones de euros. Un plan por fases, con la compra directa del 4,9% y la toma mediante derivados financieros de otro 5% adicional que todo un año después aún están por ejecutar. La conquista saudí sigue sin completarse.

Para sobrepasar la cota del 5% o para tener presencia en el consejo de administración del grupo, STC tiene que obtener autorización expresa del Gobierno español por las vinculaciones de Telefónica con la seguridad y la defensa nacionales. Una petición de permiso preceptivo en virtud del denominado escudo antiopas que ni Arabia Saudí ni el Ejecutivo español confirman oficialmente que se haya producido, aunque fuentes del mercado apuntan que el proceso ya está en marcha y que el ok probablemente con condiciones del Gobierno podría llegar en apenas unas semanas.

El escudo antiopas -la legislación aprobada por el Gobierno durante la pandemia para controlar la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas nacionales- establece con ca-

cada vez más y más y masifican cualquier destino turístico.

Todas estas nuevas plazas de alojamiento en Canarias es el equivalente de tener unos 250 nuevos hoteles; pero es que no se han construido nuevos hoteles, se han puesto en el mercado unos alojamientos que tenían otra finalidad, y que por las diferencias de precios en la oferta hotelera regulada, estas viviendas vacacionales se alimentan de la búsqueda del mejor precio posible, y sin control ni regulación. Y lo hace de una manera salvaje, sin que nadie los controle.

Pero, además de incrementar la oferta vacacional, la demanda de visitantes (gracias al mayor número de plazas de avión) se ha disparado, lo que ha generado una subida en los precios de alquiler (a mayor demanda, mayor precio). El propietario de la vivienda se ha dado cuenta de que, donde antes tenía un ingreso de 600 a 1.000 euros al mes por un alquiler de

# Un año de terremoto accionarial en Telefónica por Arabia Saudí

La reacción al 'petroestado' de la saudí STC ha abierto una nueva etapa con un núcleo duro reforzado por accionistas españoles



José María Álvarez-Pallete (centro) protagoniza el toque de campana en la Bolsa de Nueva York, en junio. | ALISSA RINGLE/NYSE

rácter general la obligación de pedir la autorización del Ejecutivo al superar el 10% del capital. Pero ese tope legal se rebaja al 5% en caso de que se trate de empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional, como sucede con Telefónica por sus contratos con las Fuerzas Armadas y con la ciberseguridad y la gestión de los datos del Gobierno.

Sin que Arabia haya conseguido aún completar su plan, el Gobierno y Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, decidieron movilizarse para blindar la autonomía y la españolidad de la teleco. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y

Criteria controlan ahora participaciones accionariales del 10% cada uno -empatando con el paquete virtual que maneja Saudi Telecom, STC- tras ejecutar compras en los últimos meses por un importe conjunto de casi 3.800 millones de euros con las que acorazar una compañía que se considera estratégica para los intereses nacionales por su vinculación con la defensa, la seguridad y la digitalización de la economía.

## Regreso del Estado

El Gobierno de Sánchez ha completado el regreso del Estado español como accionista de Telefónica un cuarto de siglo después

de su privatización total. Creada bajo los auspicios del dictador Miguel Primo de Rivera, la que fue durante décadas el monopolio estatal de las telecomunicaciones y acabó privatizada por completo a finales de los 90 asume ahora el regreso a su capital del Estado a modo de escudo protector frente al desembarco a lo grande de otro Estado extranjero.

La Caixa también se ha movilizado para elevar su presencia en el capital de Telefónica hasta alcanzar un 9,99% de las acciones, y sus planes pasan por elevar en breve su participación hasta el 10,01% de manera rápida cuando obtenga la autorización para adquirir participaciones indirectas en ciertas filiales financieras de Telefónica y convertirse de facto en el primer accionista del grupo.

El nuevo núcleo duro español conformado por Gobierno, Criteria y BBVA (con un 4,87%) controla participaciones accionariales en la compañía de en torno al 25%, más del doble del objetivo que se ha marcado Arabia.

El 'asalto' de Saudí Telecom provoca el regreso del Estado y el reforzamiento de La Caixa

La empresa árabe preveía obtener el permiso de España para elevar al 9,9% su participación

Los tres grandes socios españoles cuentan con una representación de un consejero cada uno en la compañía (tres de un total de 15 miembros del consejo de admi nistración).

Saudi Telecom anticipaba en su última memoria anual, publicada el pasado marzo, que preveía obtener en el plazo de un año el permiso del Gobierno español para elevar la participación hasta el 9,9% y eventualmente también para solicitar un asiento en el consejo de administración de Telefónica.

La operadora árabe se ha estado moviendo en los últimos meses para tranquilizar los ánimos y confirmar las intenciones amistosas de su operación, tanto públicamente como en varias reuniones con el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Saudi Telecom durante este tiempo ha prometido «cooperación» con Telefónica y ha mostrado su plena «confianza en el crecimiento y el potencial al alza» del grupo español.

larga duración, resulta que si pone un precio de 40-50 euros por día ya ingresa entre 1.200 - 1.500 euros mensuales, mejorando su renta personal en un mínimo del 50% más de lo que tenía antes. Con esta situación es obvio el interés de poner la vivienda en alquiler de corta duración. Esto es de Primero de Economía.

A mediados del siglo pasado, el científico Isaac Asimov estableció una serie de leyes aplicables a los robots para que acabaran dominando a la humanidad, y si hacemos un paralelismo entre robots y turistas, estos últimos sí que están en fase de llegar a destruir, que no dominar, los entornos que visitan, por lo que es necesario legislar para evitar esa masificación y poder convivir en plena armonía.

Para ello, todos los turistas (vengan de donde vengan y vayan a donde vayan), y los propietarios que ponen sus viviendas a su disposición, deberían cumplir

con una leyes mínimas que voy a denominar las Leyes del Turista:

 Un turista no debe dañar ningún área del entorno que visita o, por inacción, permitir que ese entorno sufra cualquier daño, por parte de otro turista.

2. Un propietario de vivienda vacacional debe cumplir con toda la normativa turística, y cuidar que sus huéspedes (los turistas) no infrinjan la Primera Ley.

Un turista debe disfrutar de su tiempo y su estancia siempre que este disfrute no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley.

Con todo lo anterior, podríamos establecer también una Ley Cero que englobe las tres anteriores:

 Un turista o un propietario de alojamiento no pueden dañar el entorno que tiene y que visita o, por inacción, permitir que ese mismo entorno sufra daños, por parte de cualquier otro.

Cuando visitamos cualquier lugar, diferente a nuestro lugar de residencia, estamos haciendo de turistas, y tenemos que tener claro que hay destinos que podríamos evitar masificarlos con nuestra presencia. Es cierto que hay lugares en el mundo que deberíamos visitarlos en nuestra vida, viajar es cultura, pero también es cierto que podemos buscar épocas del año donde sepamos que la afluencia de personas no sea preocupante para ese destino. Apliquémonos las Leyes del Turista, y contribuyamos a la solución.

Ante la enorme afluencia de personas que viajan cada día, yo no sé cuál sería el remedio para reducir el impacto de la saturación turística (se espera que tengamos casi 18 millones de visitantes en Canarias a lo largo de 2024), pero el primer remedio sería aplicarnos a nosotros mismos la norma de que si nuestra visita genera una mayor masificación

en un destino, debemos escoger otro. Y para el caso de los propietarios de vivienda vacacionales, deberían controlar la afluencia masiva de huéspedes, y para controlar esa demanda solo existe la norma del incremento de precios.

El incremento del precio hará que personas que pensaban ir a un destino, puedan no ir porque no tengan capacidad para ese gasto, pero con ello reducimos la afluencia de visitantes. Lo más importante no es el número de personas que van a un lugar, esa competición lo único que provoca son perdedores.

Lo importante es que la llegada de turistas ofrezca beneficios a todos los implicados, que son la población local, los propietarios de los establecimientos, y los propios turistas, a los que se les quedará una experiencia mucho más que satisfactoria. Lo de inolvidable también puede ser como para no volver nunca más.

## Apertura del año judicial



El rey Felipe saluda a su llegada al Tribunal Supremo, ante Isabel Perelló, nueva presidenta del CGPJ. JOSÉ LUIS ROCA

# Isabel Perelló exige a los políticos que respeten la labor de los jueces

La nueva presidenta del CGPJ, en su estreno en el Tribunal Supremo, asegura que el órgano velará por la independencia judicial frente a las injerencias

A. Vázquez/ C. Gallardo

MADRID

La flamante presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se estrenó ante sus compañeros, el rey Felipe VI, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con un discurso en el que aprovechó para realizar un «llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces».

Su defensa férrea a la independencia judicial, que calificó de «piedra angular de nuestro Estado de derecho», la extendió a todos los jueces del país, a los que aseguró que podrán contar con el respaldo del Consejo. Actuar en este sentido lo calificó como el «gran reto» pendiente del órgano de gobierno de los jueces, porque «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico», algo de lo que en opinión de muchos magistrados el Gobierno de Pedro Sánchez ha olvidado en varios momentos, como a la hora de aplicar la controvertida ley del sí es sí y más recientemente con la ley de

amnistía. «Solo aquellos Estados en los

que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de derecho. De ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas. El Poder Judicial es diseñado en nuestra Constitución como un auténtico poder, al lado del ejecutivo y del legislativo, con su independencia blindada y con un órgano de gobierno propio con plena autonomía», recordó la nueva presidenta en el discurso que pronunció en el acto de apertura



tes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley» y que el CGPJ debe «constituirse en baluarte de esos principios y de ese poder, dentro de la más estricta responsabilidad».

Expresamente dijo que quería

proclamar su compromiso en «esa función esencial de velar por la independencia judicial», porque aunque «las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica y es, precisamente, la posibilidad de criticar -también las resoluciones judiciales- lo que hace a una so-



Presidenta del Tribunal Supremo

«Queda mucho camino por recorrer: las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales»

«Ningún poder puede dar indicaciones a los jueces y magistrados sobre cómo aplicar el ordenamiento jurídico»

«Son independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos al imperio de la ley»

ciedad libre, abierta y plural», pero la forma de plasmar esa discrepancia no puede tener nada que ver que «con la descalificación o el insulto», precisó.

Perelló destacó que la renovación del Consejo haya concluido con su elección como presidenta, lo que la ha convertido en la primera mujer que ocupa este puesto en la historia de España. «Es un paso más en el paulatino proceso de reconocimiento de la importante labor de las mujeres en la Administración de Justicia a todos los niveles», manifestó, tras recordar que nació en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. «Ahora somos mayoría, el 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Aun así, queda mucho camino por recorrer: las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales», destacó.

Señaló que hoy tiene que ser «un día de reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por la defensa del derecho a la igualdad y por acabar con de la inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social». Hizo extensivo este reconocimiento «a todas las mujeres que en la actualidad realizan su trabajo dando lo mejor de sí mismas para hacer de España un país mejor».

En cuanto a los «desafíos» que tiene por delante, Perelló considera «esencial» que el Consejo lleve a cabo «la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad». «Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales», manifestó.

## Ejercicio de responsabilidad

En una conversación informal con periodistas al término del acto, Perelló comentó que en un momento determinado, al saber que querían que la presidencia fuera ocupada una magistrada del Supremo, le pareció un ejercicio de responsabilidad dar un paso adelante y comentó su disposición a asumir esa responsabilidad con algunos vocales. No obstante, añadió que su elección había sido una «sorpresa» que recibió recién llegada de Estados Unidos a donde había acompañado a un hijo suyo. Por eso el discurso, breve y directo que había pronunciado, no lo terminó hasta bien entrada la madrugada.

Además del Rey, asistieron los vocales del CGPJ, los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y otras autoridades judiciales. También, la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros.

## Apertura del año judicial

# El fiscal general arremete contra la «perturbadora» acusación popular

García Ortiz advierte contra el uso de la figura penal con fines políticos y mediáticos, en plena eclosión de los casos contra el entorno de Sánchez

C. Gallardo/ A. Vázquez

MADRID

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, advirtió ayer este jueves sobre lo «perturbador» de los efectos que puede generar la figura penal de la acusación popular «cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas, e incluso meramente procesales». De este modo, arremetió contra «el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno», se aumente «el riesgo de investigaciones prospectivas».

En lo que parece una alusión directa a los casos que vienen cercando al entorno del presidente del Gobierno -como el dirigido contra su esposa, Begoña Gómez, o su hermano David Sánchez-«pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia».

El principal representante del Ministerio Público participo este año en la apertura del Año Judicial en una situación algo delicada después de que un juez del Tribunal de Justicia de Madrid haya elevado una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pidiendo que le abra causa en este órgano -dada su condición de aforado- por su posible responsabilidad en un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador. Pese a



Álvaro García, de pie, ante el magistrado Manuel Marchena, ayer. | EFE

## La Fiscalía de Canarias, «totalmente desbordada de un día para otro»

La memorial anual del Ministerio Público recoge el impacto de la llegada de migrantes

Efe

MADRID

La Fiscalía General del Estado ha constatado un «notable incremento» de los menores extranjeros no acompañados llegados a España en pateras, con un total de 4.865 en 2023, lo que supone más de un tercio de los 12.878 inscritos en el registro de estos menores migrantes bajo tutela de los servicios sociales.

El Ministerio Público expone que la Fiscalía delegada de Canarias se vio «totalmente desbordada de un día para otro» a partir de septiembre al tener que hacer frente a un número ingente de expedientes sobre menores no acompañados, si bien subraya la «exquisita coordinación» de todos los actores ante esta situación, desde la Policía Nacional a la Dirección General de Protección a la Infancia, la Fiscalía de Menores o el Instituto de Medicina Legal.

En su memoria anual correspondiente a 2023, entregada ayer en la apertura del año judicial, la Fiscalía señala que los menores extranjeros que llegaron a las costas españolas el pasado año fueron más del doble que los que accedieron en 2022, cuando lo hicieron 2.375 niños y adolescentes migrantes. La mayoría de los 4.865 menores que entraron solos en España en 2023 fueron varones -solo se localizaron 238 niñas- y procedían fundamentalmente de Senegal (1.780); Ma-

rruecos (1.075); Gambia (657) y Argelia (472). Además, llegaron en patera otros 923 niños junto a adultos que se identificaron como sus padres, mientras que un año antes accedieron 741 menores por esta vía.

El informe de la Fiscalía también indica que a 31 de diciembre de 2023 figuraban en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 12.878 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, frente a los 11.417 del año 2022, de los cuales 10.570 son niños y 2.308 niñas. La mayoría proceden de Marruecos (4.083), por delante de Senegal (2.159), Ucrania (1.778) y Gambia (1074), apreciándose por tanto un incremento respecto a años anteriores. Durante 2023 se incoaron 7.422 diligencias preprocesales de determinación de la edad. De ellas, 2.436 resultaron ser mayores, 3.231 eran menores o existían posibilidades de que lo fueran y 1.755 han concluido sin determinación de la edad por abandono de los centros.

La Fiscalía se detiene en la situación de Canarias, que si bien desde 2020 soporta un importante flujo de embarcaciones, ha sido desde julio del año pasado cuando la situación se ha agravado, con una media de 100 inmigrantes diarios. «Desde julio de 2023 comenzó una llegada ingente de cayucos a Tenerife y El Hierro, que se ha extendido a todas nuestras cosas y que ha supuesto una auténtica crisis humanitaria», enfatiza la memoria.

## Necesaria reforma legal

La memoria también analiza la evolución de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes y reconoce que la «defectuosa» regulación del delito de favorecimiento de la inmigración irregular unido a la complejidad de las mafias frustra muchas investigaciones. Por esta razón, reitera la necesidad de una reforma legal del Código Penal para poder luchar contra estas redes criminales de forma más efectiva.

Sobre estas estructuras criminales, la memoria apuntala la esta inédita situación, García Ortiz ya ha manifestado en varias ocasiones que la situación no afectará a sus deberes públicos y descarta dimitir.

Durante su discurso ante el Rey, destacados miembros de la cúpula judicial y fiscal y representantes políticos, incidió en la necesidad de «un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito, lo que puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia».

#### Acceso al Supremo

En su opinión, «el ejercicio de la acción penal supone activar el mecanismo de represión más potente que tiene un Estado moderno ante los propios tribunales de justicia». Además, defendió la labor desarrollada por el ministerio público al considerar que «fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira y el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también nuestra convivencia».

Por otro lado, incidió en que un sistema que permite, por otra parte, el «acceso directo a cincuenta millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible ni eficiente ni parangonable en el entorno europeo». En este punto advirtió que el riesgo de colapso del propio alto tribunal y del resto de tribunales «es evidente». «La mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papel», añadió durante su intervención.

tendencia del uso de barcos de pesca y otros medios más sofisticados en sustitución de las pateras convencionales, así como el empleo de los denominados «taxi-patera», que son embarcaciones de fibra rígida o semirrígida dotadas con uno o dos motores que permiten una travesía rápida y que han sido detectadas sobre todo desde las costas argelinas al levante.

Otra novedad en la forma de actuar y en la infraestructura de estas organizaciones, según alerta la Fiscalía, consiste en comprar las embarcaciones rápidas con motores en Europa, dada la poca oferta en países como Argelia o Marruecos. Como consecuencia de ello, «han modificado sus rutas, optando por tener el punto de salida en nuestras costas y, tras recoger a los migrantes en las costas argelinas, retornar a nuestro país». Una vez en España, esconden en «guarderías» tanto a los migrantes como a los patrones y las embarcaciones, aprovechando además estos viajes para el transporte de droga.

## Apertura del año judicial

El ministro de Justicia Félix Bolaños comentó con la ministra de Defensa y exmagistrada Margarita Robles en julio los nombres de Isabel Perelló y Susana Polo, ante el bloqueo conservador a Pilar Teso. La titular de Defensa fue la 'madrina' de la nueva presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el acto de comparecencia ante el pleno del alto tribunal.

# El 'gato' Bolaños y el CGPJ

«Una gata abisinia», dice una persona para definir a Margarita Robles • Algo está cambiando, aunque sea por una jugada enceguecida de los vocales conservadores

#### Ernesto Ekaizer

«Gato blanco o gato negro da igual. Lo importante es que cace ratones». Fue el proverbio que Felipe González escuchó de los labios del intérprete que le transmitió lo que le decía el timonel chino Deng Xiaoping en Pekín, 1985, y que repitió en numerosas ocasiones. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se siente el gato que cazó a la derecha para conseguir la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no para una magistrada neutral y moderada del Supremo como Pilar Teso -sin compromiso con grupo alguno de jueces- sino para una magistrada que, sin ser activista, es afiliada a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, la organización minoritaria entre los jueces españoles a la cual la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se juramentó en el pasado en no votar nunca para la presidencia. Es cierto que otro afiliado a dicha asociación, Gonzalo Moliner, fue también presidente del Supremo y del CGPJ, pero se trató de una crisis para cubrir durante año y medio la vacante que dejó el dimitido Carlos Dívar (23 de julio de 2012 al 11 de diciembre de 2013).

Si Bolaños ha sido el gato, desde finales de julio de 2024, cuando los vocales progresistas comenzaron a advertir la resistencia del sector conservador al nombramiento de la magistrada Teso pactada entre Bolaños primero con Teodoro García Egea y más tarde con Esteban González Ponsla interpretación de la gata ha recaído sobre la exmagistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Margarita Robles, ministra de Defensa de los gobiernos de Sánchez desde junio de 2018. «Una gata abisinia», dice una persona muy próxima a ella. Los abisinios son considerados muy inteligentes y se adaptan muy bien a las actividades de sus familias. Y la familia de Robles es la judicatura. Y de la que forma parte Isabel Perelló Domènech, la nueva presidenta del CGPJ.

En la comparecencia de la nueva presidenta ante el pleno del Tribunal Supremo se pudo percibir. La cantidad de selfis que Margarita e Isabel se hicieron, las declaraciones de Robles, los posados, todo confirmaba lo que este periódico tituló ayer, es decir, el papel estelar en la gestación de la presidencia para Perelló.



Isabel Perelló saluda a Margarita Robles.

Fue el fin de semana pasado, cuando este cronista, al olisquear alguno de los nuevos ingredientes que parecían cocerse en el guiso del CGPJ, llamó a Robles para comentar la situación y el bloqueo creado producto de la identificación de Teso con Bolaños y Sánchez. La ministra estaba abocada a las gestiones para atar los cabos.

## El rechazo a Teso

Entre los vocales progresistas, quien planteó primero el nombre de Perelló fue Carlos Preciado, quien la había entrevistado entre otras candidatas. El otro nombre fue el de la magistrada de la Sala Segunda del Supremo, Susana Polo. Ambos fueron descartados. La terna fue Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet.

Dichos vocales lo comentaron con Bolaños, quien, a su vez, se lo comentó a Robles, la «experta» en lo que es el quién es quién en la Sala Tercera del Supremo (y no solo allí). Robles le dijo que era muy amiga suya, que era una persona de izquierdas y que estaba afiliada a Juezas y Jueces para la Democracia, aunque sin una actividad Entre los vocales progresistas, quien planteó primero el nombre de Perelló fue Carlos Preciado

asociativa muy visible. La obsesión del sector conservador -no de todos por igual- era el varapalo a Bolaños. Es decir, exhibir a través del rechazo a Teso que lo pactado entre el ministro de Justicia y el PP era un papel mojado. La estrategia del sector progresista fue la de aproximar el momento de la decisión final al acto de apertura del año judicial con el Rey, hoy, con la idea de que el grupo conservador cedería ante el ridículo que suponía posponer el nombramiento sin participar en la ceremonia. Pero los vocales conservadores vieron en Perelló la operación de salida. Cegados por la presencia de Teso ingresaron en un terreno inexplorado: proponer a Perelló basándose en la amistad estrecha entre uno de los vocales

conservadores y compañero de Perelló en la Sala Tercera, José Antonio Montero. El enemigo fundamental de la APM dejó de ser a primeros de la semana pasada la asociación progresista, lugar que ocupó Teso. Y se inventó, ya que Perelló no era candidata oficial admitida en los plenos, una especie de tómbola invitando a los vocales a proponer nuevos candidatos. Sabiendo, eso sí, que la tómbola era para una candidata: la magistrada Perelló.

Algo está cambiando, aunque sea por una jugada enceguecida de los vocales conservadores. Cuando ves por la televisión que los 10 vocales progresistas han prometido en lugar de jurar su cargo en el Palacio de la Zarzuela y los 10 conservadores han jurado, y tienes en cuenta que el presidente del Tribunal Constitucional fue fundador de Juezas y Jueces para la Democracia y miembro de la misma, y la nueva presidenta del Supremo y del CGPJ es mujer y afiliada de Juezas y Jueces para la Democracia.

Es decir: gato negro, gato negro, da igual...

## Caso Kitchen

## El PSOE urge a Feijóo a «limpiar» el PP tras la citación de Rajoy y sus ministros

Los socialistas tratan de vincular al líder de la oposición con casos del anterior gobierno popular

#### Iván Gil

MADRID

Durante su discurso de arranque del curso político el miércoles, Pedro Sánchez se remontó a la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que lo llevó a Moncloa en 2018 para asegurar que gracias a ello «hoy hay un Gobierno limpio». El jefe del Ejecutivo siempre hizo gala de la ejemplaridad, casi como hito fundacional al estar condicionada aquella moción por los casos de corrupción en el PP.

Un discurso que ahora choca con el caso Koldo, que se llevó por delante a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por la que antes del verano se produjo la inédita imagen de un presidente del Gobierno declarando como testigo en la Moncloa. Si la ofensiva de Alberto Núñez Feijóo se centra en buena medida en este plano judicial, en el PSOE se escudan en la existencia de una «máquina del fango» y tratan de vincular al líder de la oposición con los casos de corrupción que afectaron al Gobierno de Mariano Rajoy.

## «El pasado siempre vuelve»

La decisión judicial de citar como testigos a Rajoy y su núcleo duro en el juicio del caso Kitchen fue usada por los socialistas para encender el ventilador y urgir a Feijóo a «limpiar su partido». «La Kitchen y la caja B son parte de un partido», acusan desde la cúpula de Ferraz.

«El pasado siempre vuelve y el PP, en este caso, vuelve a los lugares que más ha visitado en las últimas décadas: los tribunales», señalaban ayer fuentes socialistas respecto a la citación judicial. Una decisión acordada, precisamente, a petición de las acusaciones que ejercen PSOE y Podemos en el procedimiento y se producirá en la vista oral para la que todavía no hay fecha. En un auto de 30 páginas, al que ha tenido acceso este diario, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional admite la testifical de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáez de Santamaría y los exministros Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido, entre otros.

## Financiación autonómica

# Feijóo da vía libre a los barones para que se reúnan con Sánchez

Ayuso recela de estas citas porque teme que algún presidente caiga en el «soborno»

**Pilar Santos** 

MADRID

La financiación autonómica siempre ha dividido internamente al PP y al PSOE, los dos partidos que han gobernado la mayoría de las comunidades durante la democracia. Las desigualdades entre las autonomías (a nivel de riqueza, peso de la agricultura, industrialización, edad media de la población, distribución en el territorio...) hace que algunos territorios se olviden de las siglas y busquen alianzas de intereses. El sistema de financiación se ha reformado en contadas ocasiones y el común denominador ha sido que los partidos catalanes han presionado al Gobierno central de turno para lograr un modelo que le fuera favorable. Ahora, eso también se está repitiendo.

La «financiación singular» pactada por el PSOE con ERC para conseguir el apoyo de los republicanos a la investidura de Salvador Illa parece que ha activado el proceso de reforma: el Ejecutivo ha invitado a cada comunidad a emular a los políticos catalanes y abordar con la Moncloa sus necesidades concretas. Esta propuesta de Pedro Sánchez llega en un momento en que 12 de las 17 autonomías están gobernadas por el PP.

El presidente del Gobierno

anunció el miércoles que va a convocar a los presidentes de todas las comunidades a reuniones cara a cara en la Moncloa en las próximas semanas. El motivo, oficialmente, es protocolario, porque ya están todos los dirigentes territoriales en sus puestos tras la investidura de Illa de agosto, pero en el PP la idea escuece, porque se temen que saque el tema de la financiación y rompa el bloque de unidad que se intenta desde Génova.

El jefe de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, lleva días avisando de que el modelo de financiación hay que reformarlo entre todos, de forma «multilateral», pero ha dado vía libre a los barones para que se reúnan con Sánchez, según concretan miembros de su cúpula. La mayoría de los presidentes, de forma pública o privada a este diario, han asegurado que acudirán si el jefe del Ejecutivo les convoca. «Es mi obligación, en representación de mi comunidad. Tenemos muchos asuntos que tratar. Pero eso sí: los asuntos referidos a la financiación, deberán abordarse en la Conferencia de Presidentes que solicitamos», afirma una dirigente autonómica del PP que pide discreción. También el murciano Fernando López Miras mostró su voluntad de sentar-



Félix Bolaños y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer. EFE

La presidenta de Madrid no se niega a acudir al cara a cara con el líder socialista, pero con condiciones

se con el presidente dos horas después de haber escuchado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había puesto una condición relevante: «Mientras no haya una Conferencia de Presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada». La división que busca Sánchez parece estar servida.

Ayuso exigió que Sánchez con-

voque una reunión con todos los dirigentes autonómicos antes de llamarlos uno a uno. «Yo le pido a los presidentes autonómicos que, si hay una reunión, sea para ir todos juntos porque este Gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa y lo que pasa en Alicante, ha de importar en León, porque el futuro de Castilla-La Mancha nos ha de importar tanto como el de la Comunidad de Madrid», añadió.

Fuentes de su equipo concretaron más tarde que Ayuso no se niega a acudir al cara a cara con Sánchez «siempre que en el orden del día que se negocie entre los jefes de gabinete no se incluya la financiación autonómica, se concreten los temas a tratar y llegue tras la Conferencia de Presidentes».

bramientos «tarde y mal». «Ya hace 40 años que alguien quiso dar lecciones de ética y no ha escarmentado».

Esquerra imprimió otro tono. «No nos encontrarán en la demagogia y la descalificación, pero hay límites éticos infranqueables. Estaremos vigilantes», deslizó Marta Vilalta, portavoz republicana

También la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, avisó a Illa de que no puede dar por descontados los votos de su partido, que será exigente en varios temas, por ejemplo el de fomentar políticas de acceso a la vivienda.

En las manifestaciones constitucionalistas de 2017 también se fijó el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quien resumió la situación actual con la tesis de que «Sánchez extiende el procés a toda Espanya e Illa trae el sanchismo a Catalunya». El dirigente conser vador auguró que a Catalunya «no llegarán más recursos, sino más impuestos» y trató de desmontar el lema de «unir y servir» del PSC: «Usted no une, claudica; y no sirve, asume como propio el programa de ERC», espetó.

## Medida de gracia

## EI PP recurre al Tribunal Constitucional la ley de amnistía por «injusta»

Gamarra denuncia que el texto es «inmoral» y el Gobierno que sigan la «senda del populismo»

P. S./ M. A. Rodríguez

MADRID

El PP registró ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía a los dirigentes del procés. La secretaria general, Cuca Gamarra, en un vídeo grabado, afirma que este recurso era «necesario» y una «obligación moral» del PP porque considera que es «el único partido de Estado que queda en el arco parlamentario» de España.

Gamarra denuncia que Pedro Sánchez ha impulsado y aprobado esta medida de gracia «injusta» e «inmoral» solo para retener el poder. «El recurso plasma todas las infracciones y vulneraciones de nuestra Carta Magna en la que incurre esta ley de amnistía», afirma la número dos del PP. El partido no ha hecho público por ahora el recurso ante el Tribunal Constitucional, firmado por los diputados y senadores. «La amnistía se impulsa para conseguir el poder a cambio de la impunidad», subraya.

La docena de autonomías gobernadas por los populares también tienen previsto presentar sus propios recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía por romper la igualdad de los españoles. Todas tienen de plazo para hacerlo hasta el próximo miércoles.

«Con este recurso, el PP sigue en la senda del populismo», sentenció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de conocerse el recurso. La dirigente socialista criticó que la respuesta de los populares sea siempre la misma, la de recurrir al Tribunal Constitucional las leyes que no les gustan y que ha aprobado el Congreso. «Si tienen un modelo alternativo de país que lo exponga, que estamos dispuestos a escucharles», replicó.

Tras comparecer en la Cámara baja por los errores contenidos en la ley de paridad, los cuales aseguró que se subsanarán pronto, Redondo compareció ante los medios para afear la decisión adoptada por los conservadores. «Ante cualquier avance en derechos, en integración territorial, en resolución de los realmente complejos conflictos que tiene la sociedad española, el PP no está. Está siempre a la contra. Está intentando siempre que esos avances no se produzca», denunció.

# Illa defiende la financiación singular e insiste en la solidaridad catalana

«Cataluña no quiere ser ni más ni menos que nadie», dice el president \* El líder del PSC asegura que «el acuerdo se cumplirá»

J. Regué/Q. Bertomeu

BARCELONA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expuso ayer los retos de su nuevo Govern en el primer pleno del curso político en el Parlament de Catalunya y subrayó la paridad que le caracteriza con nueve mujeres y siete hombres, todos ellos con trayectorias políticas y profesionales «acreditadas» y con «vocación de servicio público».

Un Govern que, destacó, persigue el compromiso de cumplir con los acuerdos de investidura alcanzados con ERC y los Comuns y que parte de la voluntad de ser un Gobierno «de todos, territorialmente, generacionalmente e ideológicamente».

Con el acuerdo para una financia-

ción singular en Catalunya siendo ya objeto de batalla entre bancadas y autonomías, Illa reprochó el «ruido» generado dentro y fuera del territorio catalán, y emplazó a la lectura de la literalidad del pacto, que es público. «El acuerdo se cumplirá, sé que costará, pero se cumplirá. El Govern que presido honora los acuerdos a los que llega. No contribuiremos, no alimentaremos y no haremos el juego a los que solo quieren ruido», avisó. Sin tachar el acuerdo de concierto económico, Illa insistió en que Catalunya es «solidaria» y «siempre lo ha sido». «Mi Govern seguirá defendiendo una Catalunya solidaria con el resto de territorios de España. Catalunya no quiere ser ni más ni menos que nadie», remachó.

Así, se comprometió a defender

el pacto y a avanzar «metódicamente» en su cumplimiento, para lograr un «autogobierno fuerte, con los re-

za de Junts. Ayer el líder parlamentario, Albert Batet, cargó con todo contra Illa. Primero, por haberse ido de vacaciones; después, por haberse reunido con Pedro Sánchez en Lanzarote antes de comparecer en el pleno, y, más tarde, por los nom-

cursos necesarios» para su implicación «en la mejora de España, desde un concepto de solidaridad». Para ello, tendió la mano a todas las fuerzas políticas del hemiciclo, salvo la extrema derecha, y les pidió responsabilidad, apertura de miras y colaboración. «Seremos fieles al planteamiento hecho, con voluntad de entendimiento y máximo respeto». Pero Illa se encontró con la dure-

# Macron nombra al conservador Barnier primer ministro para salir del bloqueo

La elección del excomisario europeo que negoció el 'brexit' pone la gobernabilidad de Francia en manos de la derecha y enerva a la izquierda . Le Pen evita censurarle

José Rico

El conservador Michel Barnier, exministro y excomisario europeo, será el nuevo primer ministro de Francia, pero la amenaza de la ingobernabilidad no ha desaparecido en absoluto. Este político de 73 años, con amplia experiencia y forjador en su día de una de las negociaciones más alambicadas de la historia de la UE, la del Brexit, es la solución que ha propuesto el presidente Emmanuel Macron para tratar de superar la parálisis del país, dos meses después de las elecciones legislativas que dieron la victoria a las izquierdas. La elección de una figura marcadamente conservadora y militante de la cuarta fuerza de la Asamblea Nacional enervó ayer a las izquierdas, ganadoras de las elecciones, lo que indica que la estabilidad del país queda en manos del bloque macronista y de las derechas.

Ahora Barnier deberá convencer a la mayoría del fragmentado Parlamento francés para sacar adelante su programa político. En Francia, una moción de censura puede tumbar un Gobierno sin proponer otro alternativo. Para eso basta con reunir una mayoría absoluta de los votos en la Asamblea Nacional, una circunstancia que se daría si la izquierda y la extrema derecha unieran sus fuerzas. Nada más tomar posesión de su cargo, Barnier ya lanzó un primer aviso a izquierda y derecha: «Habrá cambios y rupturas, y habrá que escuchar y aplicar mucho respeto. Entre el Gobierno y el Parlamento, pero también hacia todas las fuerzas políticas. Y digo todas».

Todo apunta a que Barnier deberá apoyarse para gobernar en el grupo macronista (166 escaños), los 47 diputados de su propio partido, Los Republicanos (la formación tradicional de la derecha moderada que, en principio, se había negado a entrar en el Gobierno) y de otras fuerzas minoritarias, como el grupo centrista y regionalista LIOT (21 escaños). Con ello, el primer ministro, que por el momento no ha dado pistas sobre la composición de su futuro Gobierno, no logrará alcanzar una mayoría absoluta de 289 escaños, pero sí superará en apoyos a la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular, primera fuerza de la Asamblea con 193 diputados.

La izquierda criticó con mucha dureza no solo el hecho de haber sido descartada para gobernar, sino que, con esta decisión, la llave de la gobernabilidad estará paradójicamente en manos de la extrema derecha de Marine Le Pen, cuyo avance apenas logró contenerse a través de un cordón sanitario y una fuerte movilización electoral, que relegó a Reagrupación Nacio-



El joven Gabriel Attal, primer ministro saliente, y el veterano Michel Barnier, ayer en Matignon. | NATHAN LAINE / BLOOMBERG

nal a la tercera posición, con 142 escaños, solo una semana después de haber vencido en la primera vuelta de los comicios.

Los partidos del Nuevo Frente Popular -coalición integrada por el Partido Socialista (PS), los ecologistas, La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista francés- clamaron contra la decisión de Macron, que tacharon «de robo electoral», de «negación de la democracia» y de «corte de manga» a la voluntad de cambio que los franceses expresaron en las urnas.

## Las condiciones de Le Pen

La amenaza de veto de Le Pen ya había llevado a Macron a descartar las otras dos grandes opciones que había barajado para dirigir el Ejecutivo, el conservador Xavier Bertrand y el exsocialista Bernard Cazeneuve. La líder ultraderechista ha puesto como condiciones para no impulsar una moción de censura que se abandone el cordón sanitario a su partido y que el nuevo primer ministro se implique en una reforma electoral para cambiar el sistema mayoritario actual por uno proporcional, que le beneficiaría al limitar los efectos de posibles alianzas contra su partido.

El nombramiento de Barnier, aplaudido tanto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como por la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se produce después de un ciclo de consultas sin precedentes durante el cual Macron se ha reunido incluso con algunos de sus predecesores para tratar de desencallar la situación política. Según informó el Palacio del Elíseo, a Barnier se le ha encargado «formar un Gobierno de unidad al servicio del país y de los franceses» que «reúna las condiciones necesarias para ser lo más estable posible» y lograr amplios acuerdos en la Asamblea Nacional.

Barnier ha sido elegido por Macron después de que otras figuras que había barajado anteriormente se habían topado con los vetos de la izquierda y de la ultraderecha, que son dos de los tres grandes bloques en la actual Asamblea Nacional. Con este panorama parlamentario, la principal incógnita que se abre a partir de ahora es si el nuevo primer ministro, un profundo europeísta con postulados bastante contundentes en la cuestión migratoria, recibirá el apoyo suficiente en la Asamblea Nacional para llevar a cabo su programa.

## Experiencia europea

Nacido en La Tronche en 1951, Barnier será el primer ministro de más edad de la Quinta República y sustituirá al más joven en ocupar el puesto, Gabriel Attal, que llegó al cargo con en enero pasado con 34 años. Tiene una amplia experiencia política en Francia y en las instituciones de la Unión Europea, donde su último cargo fue el de negociador europeo para el *Brexit* entre 2016 y 2021, después de haber sido comisario europeo en dos ocasiones: Mercado Interior (2010-14) y Política Regional (1999-2004).

El veterano político, de 73 años, avisa a Mélenchon y Le Pen: «Habrá que respetar a todos los partidos»

El señor *Brexit*, que es como se le conocía popularmente en aquel tiempo, fue designado para ese puesto que requería una gran mano derecha (había que congeniar los intereses de los Veintisiete en un pulso con frecuencia duro con Londres) aprovechando su profundo conocimiento de los entresijos de las instituciones europeas.

Con anterioridad fue ministro de Exteriores entre 2004 y 2005 durante la presidencia de Jacques Chirac, y de Agricultura entre 2007-09 con Nicolas Sarkozy en el Elíseo, y antes lo había sido de Medio Ambiente y de Asuntos Europeos. Este veterano político, cuya larga carrera política comenzó hace más de medio siglo, en 1973, también ha sido miembro del Parlamento Europeo y diputado y senador en Francia.

## La fiscalía venezolana ratifica la orden de captura contra González Urrutia

El líder opositor rechaza la citación y vuelve a reclamar que se verifiquen los resultados

#### **Abel Gilbert**

**BUENOS AIRES** 

El fiscal general Tarek Willam Saab ratificó ayer la orden de captura contra Edmundo González Urrutia después de que le hubiese remitido una carta en la que justificaba su decisión de no acatar la citación en la causa por presuntos delitos electorales cometidos a partir del 28 de julio, cuando Nicolás Maduro fue proclamando de manera oficial, aunque sin datos fehacientes, como ganador de los comicios presidenciales. Según Saab, una de las espadas más importantes del madurismo en el sistema judicial, el mensaje del abanderado de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) agrava su situación.

González Urrutia, sostuvo el fiscal, intenta «hacer justicia por mano propia». A su criterio, con esa misiva busca desempeñarse a la vez como «tribunal, fiscal, defensa» en una causa que ha sido objeto de rechazo por parte de la UE, Estados Unidos y parte de América Latina, Para Saab, el mensaje de González Urrutia que le llegó a través de su abogado José Vicente Haro «marca un precedente negativo para el derecho venezolano» porque un sector de la oposición se cree «por encima de la ley».

Horas antes, González Urrutia había llamado a Saab a «ensanchar el campo de la política democrática» en lugar de perseguirlo judicialmente. «Quiero hacer mención a las razones de mi incomparecencia, la cual no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones y por motivos que atañen al interés público y al recto entendimiento de la ley y el derecho», señala en la comunicación divulgada luego a través de X.

De acuerdo con González Urrutia, su presentación ante el fiscal a cargo de la investigación ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia al validar la victoria de Maduro, «solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política». El abanderado de la principal fuerza opositora insistió en la necesidad de una «verificación imparcial» de las actas electorales, un reclamo que ha sido formulado por Brasil, Colombia, Estados Unidos y la UE, con distintos énfasis.

# El debate de los aranceles con la **UE marca la visita** de Sánchez a China

El presidente defenderá el porcino español y debe decidir sobre la importación de coches

#### Mario Saavedra

MADRID

Sálvese quien pueda. Las represalias comerciales de China por los aranceles europeos a sus coches eléctricos amenaza con dividir a los países grandes de la UE en el frente abierto por Bruselas contra lo que considera competencia desleal del gigante asiático.

Primero fue Alemania, que se abstuvo en la votación de julio en Bruselas, en la que Francia, Italia y España, entre otros, sí votaron a favor de imponer tasas provisionales de hasta un 37.6% a los vehículos de batería eléctrica importados desde China, y más baratos gracias a las subvenciones estatales. Berlín teme que el Gobierno chino responda con represalias a la importación de motores, lo que sería un duro golpe para la automovilística alemana.

Luego, Francia. La semana pasada, Pekin anunció por sorpresa que no va a poner aranceles al brandi europeo, del que el país galo es potencia. En junio, había anunciado una investigación por presunto dumping contra el licor, junto a otras similares a los productos lácteos y la carne de cerdo. Era el primer paso para levantar barreras comerciales a esos productos como represalia a los aranceles puestos por la UE a su industria de coches eléctricos. Pero Emmanuel Macron recibió en París con honores al presidente chino, Xi Jinping, en mayo. A puerta cerrada, hablaron previamente sobre el asunto, y la conversación debió de

salir bien. Macron agradeció a Xi entonces «su apertura de mente sobre las medidas provisionales hacia el coñac francés». Francia movía ficha para defender a sus productores.

#### Reunión con Meloni

Italia también lo ha hecho. La primera ministra italiana viajó a Pekín a finales de julio. Xi Jinping recibió a Giorgia Meloni y ambos firmaron un plan de acción trienal para implementar acuerdos alcanzados con anterioridad y abrir nuevas formas de cooperación. En plena tensión por los vehículos eléctricos, Meloni firmó con Xi un acuerdo de colaboración industrial que incluye vehículos eléctricos y energía renovable.

Ahora le toca el turno a España. Pedro Sánchez viaja a China desde este sábado y hasta el próximo jueves. Estará en Pekín y Shanghái y se verá previsiblemente por segunda vez con Xi, tras el encuentro de marzo del año pasado. Sobre la mesa estará la investigación por dumping a las exportaciones de cerdo y lácteos, según confirman a este periódico fuentes del Gobierno, aunque la Moncloa subraya que no será el único foco de la visita.

El objetivo de Sánchez es conseguir, como Macron, que la investigación abierta por China contra el cerdo no se traduzca finalmente en la imposición de aranceles que dañen a la industria española. España es el principal exportador de cerdo a China de la Unión Europea. Vendió al país asiático productos porcinos por un valor de 1.223 millones de euros,



Pedro Sánchez recibe a Xi Jinping, en 2018. José LUIS ROCA

## 45.000 millones para África

China promete otra lluvia de millones para el desarrollo de África. El presidente chino, Xi Jinping, sugirió ayer que su país y África junten sus poblaciones para convertirse en una «fuerza global poderosa». Es habitual que las cumbres sinoafricanas acumulen declaraciones de amor mutuo y traigan lluvias de dinero. Xi prometió ayer 50.000 millones de dólares en créditos e inversiones para el próximo trienio, corolario del compromiso chino incluso con vientos en contra. Se llama el Foro de Cooperación China-África y en los corrillos diplomáticos se conoce como los juegos olímpicos sinoafricanos. Empezó en 2000 con periodicidad trianual y alcanza su cenit en esta edición con representantes de más de 50 naciones africanas en el Gran Palacio del Pueblo. Solo Esuatini (antigua Swazilandia), con lazos con Taiwán, ha roto el pleno. La cifra de créditos e inversión de la edición actual generaba expectación. En 2015 y 2018 concedió China 60.000 millones de dólares y en la de 2021 bajó hasta los 30.000 millones. El viento ya no sopla a favor de las elefantiásicas inversiones: la economía china tarda en recuperarse del covid y los beneficiarios no siempre devuelven con prestancia los créditos. | A. F.

un 20% del total de exportaciones de este tipo de carne de nuestro país. Un aumento de aranceles podría hacer daño al sector, que pide que se frene una posible guerra comercial con ellos como daño colateral. El sector lácteo español es poco significativo, con algo menos de 100 millones de euros al año.

## Tasas provisionales

Los aranceles a los coches eléctricos chinos son provisionales. Se deben consolidar para los próximos cinco años en una votación a finales de octubre. Y las sucesivas giras y encuentros del líder chino con los europeos hacen temer que pretenda hacer cambiar la dirección del voto de los grandes socios europeos. ¿Cambiará España el sentido de su voto a cambio de que no haya nuevas tasas para la carne de porcino?

«¿Es casualidad que hayan ido Meloni y Sánchez a China antes de la votación? El Gobierno de Pekín juega como siempre a dividir a la UE, porque Europa no tiene fuerza. Otros países han puesto aranceles más altos (100% de Canadá o Estados Unidos o 40% de Turquía), con menos debate y transparencia, y no ha pasado nada», opina en conversación con este diario desde Hong Kong Alicia García-Herrero, directora jefe de economía para Asia-Pacífico en el banco de inversión Natixis. «Además, Pekín aprovecha para meter miedo al ciudadano diciendo que es el ciudadano europeo el que pagará el precio de los aranceles a los coches eléctricos, cuando no es cierto: el margen que tienen los fabricantes chinos es del 100% del precio de venta en China».

Fuentes del Gobierno que prefieren no ser citadas reconocen que el asunto del porcino es importante para España, pero que también lo es el de la industria del vehículo eléctrico. España fabricó 158.000 coches eléctricos en 2023, el 6,5% del total de la producción. Y que ahí también podemos sufrir por el dumping sobre los coches eléctricos. En el fondo, alegan, lo más importante es salvar a la industria europea de las prácticas abusivas chinas.

El primer ministro presentó una cartografía de la región que muestra la mayor parte de los territo-Israel rios ocupados como parte integral de Israel, una anexión oficiosa que persigue su Gobierno. Jerusalem

# Netanyahu borra Cisjordania del mapa

La oenegé Peace Now cree que el gesto hace «innegable» que Israel busca la anexión

## Ricardo Mir de Francia

Binyamín Netanyahu compareció el lunes ante los medios para dar cuenta de la muerte de otros seis rehenes israelíes en la Franja, asesinados por Hamás poco antes de su rescate, según su Gobierno. Echando mano de varios mapas, explicó sus objeciones a retirar a las tropas de la frontera entre Gaza y Egipto, requisito de Hamás para aceptar el alto el fuego. Pero, además, en los mapas que utilizó durante la com-

parecencia ni siquiera aparecía la Cisjordania palestina. Había sido borrada del mapa y oficiosamente anexionada por Israel.

No es la primera vez que sucede. Ya pasó en septiembre del año pasado en la Asamblea General de la ONU, donde Netanyahu presentó un mapa de la región en el que Israel ocupa todo el espacio desde el río Jordán hasta al mar Mediterráneo, los contornos de la Palestina histórica previos a su partición en 1947.



Netanyahu, el lunes, con un mapa que 'anexiona' Cisjordania a Israel. ABIR SULTAN /AP

Esta vez en el mapa de la región solo aparecía Gaza como entidad separada, un pequeño recuadro amarillo frente a un océano más pálido del mismo color llamado Israel. Ni Jerusalén Este, ilegalmente anexionada por el Estado judío tras su conquista militar en la Guerra de los Seis Días (1967), ni Cisjordania, donde viven tres millones de palestinos. Las omisiones cartográficas no fueron un descuido. «Está claro que el Gobierno mesiánico de Israel está activamente anexionándose la Cisjordania ocupada», escribió en X la oenegé israelí Peace Now, partidaria de la solución de los dos Estados.

Esa anexión fue durante mucho tiempo tabú, porque enterraría definitivamente la posibilidad de crear un Estado palestino. Pero en

los últimos años el tabú se ha desdibujado, a medida que el ultranacionalismo de corte religioso ganaba terreno en la sociedad israelí y el mundo se hartaba de mediar en el conflicto. En 2017 el Likud de Netanyahu aprobó una resolución instando a sus legisladores a «buscar» la anexión plena de Cisjordania, a la que Israel llama Judea y Samaria. Las caretas cayeron con el desembarco de los colonos mesiánicos en su último Gobierno. Su plataforma, aprobada en 2022, dice que «el pueblo judío tiene el derecho exclusivo a toda la Tierra de Israel». Un manifiesto que fue acompañado del compromiso para extender la soberanía israelí a toda Cisjordania.

Y en esas estamos. Desde la masacre de Hamás del 7 de octubre, que puso en marcha el asalto genocida sobre Gaza, se ha acelerado la expulsión de palestinos de sus aldeas en Cisjordania, la nacionalización de tierras y el asedio sobre las localidades cisjordanas, donde han muerto más de 600 palestinos en estos diez meses.



Carrión sale enérgico del banquillo de la UD para aleccionar a sus pupilos, en la contienda ante el Madrid. A la izquierda, el asistente de Busquets Ferrer. | QUIQUE CURBELO

# Debut perezoso y la salvación

La UD, en sus 35 temporadas en Primera, logró su primer triunfo de la quinta a la octava jornada en siete ocasiones y se salvó en seis 🍫 La visita del Athletic llega en la quinta fecha

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Esculpir el primer David de Miguel Angel del ciclo carry on. El despertador de la gloria de la UD. La pereza en la primera victoria amarilla en Primera no es síntoma de fatalidad. Hay seis precedentes -mirar el cuadro del margen derecho- donde se logró el triunfo a partir de la quinta jornada y se evitó el descenso (temporadas 23-24, 15-16, 00-01, 85-86, 80-81 y 70-71). El cuadro de Luis Carrión se mide el próximo domingo 15 de septiembre en el Estadio de Gran Canaria (17.30 horas, Movistar LaLiga) al Athletic Club de Bilbao de Nico Williams en la quinta jornada. Los amarillos computan dos puntos tras empatar ante Sevilla (2-2) y Madrid (1-1) en la Isla y ser arrollados de visitantes en Butarque (2-1) y Mendizorroza (2-0).

El ejemplo del Almería, que logró su primer triunfo en la 29ª jornada en el Gran Canaria ante la UD (0-1) en el pasado curso, sobrevuela en el ambiente. El terror de los modestos. Tras disputarse el 10 % del calendario (restan 102 puntos en juego), solo hay cinco equipos que no saben lo que es ganar en LaLiga EA Sports: Valencia, Sevilla, UD Las Palmas, Betis y Getafe. Verdiblancos y azulones cuentan con un duelo aplazado, por la disputa de la fase previa de la Conference League por parte de los primeros. Con el parón por la disputa de compromisos de la selecciones de índole absoluta y sub 21, los amarillos ya son el segundo equipo más batido (siete dianas) y se aferran al factor despertador.

En sus 35 participaciones en la máxima categoría, el éxtasis más tardío ha llegado en la octava fecha del campeonato (en la 80-81 y en la 70-71). En ambos casos eludió la guillotina del descenso. Los amarillos, con dos puntos, ocupan zona de descenso y encadenan 18 fechas ligueras sin ganar. Al dato de las cuatro de esta edición liguera, cabe sumar las 14 del cierre de la pasada 23-24. De hecho, la última alegría se remonta al pasado 10 de febrero ante el Valencia (2-0) en el recinto de Siete Palmas.

¿Qué pasó en la 23-24 con el estreno de Pimienta en el ático de Mbappé? Los amarillos tardaron en conocer la primera victoria, ya que llegó en la sexta jornada ante el Granada gracias al Kirianazo-el tanto del ahora capitán y líder de la caseta llegó en el 92' y cuando la

UD contaba con diez por la roja a Mika ante un rival directo-.

El Almería superó el pasado 14 de febrero el histórico registro negativo del Sporting de superar las primeras 23 jornadas sin ganar databa de la 83-84-. Lo llevó hasta las 28 contiendas ligueras. En el punto kilométrico 29 del calendario batió a los de Pimienta. Los andaluces lograrían únicamente tres victorias y doce empates para lucir 21 puntos en el casillero. Fueron penúltimos, ya que el Granada, también con 21 y peor gol average general, acabó colista.

Y eso que los nazarís conquistó su primer triunfo liguero en la tercera fecha del calendario -ante el Mallorca (3-2)-. No le sirvió de mucho. Por su parte, el Cádiz, tercero por la cola para completar el cupo del abismo, firmó seis triunfos y se

marchó a Segunda con 33 unidades. La primera victoria cadista llegó en la jornada uno. Los de la Tacita de Plata (a cinco de la salvación) y los nazaríes (a 17) bajaron a pesar de contar con una alegría liguera en la tercera fecha. Empezar bien puede ser motivo de caos.

#### Líderes y descenso

En la 17-18, Manolo Márquez logró en La Rosaleda (1-3) la primera victoria. Repitió éxito en la cuarta ante el Athletic Club de Bilbao (1-0) y presentó su renuncia dos jornadas después -tras caer ante el Sevilla en un ambiente infernal por la vuelta de Vitolo (1-0) y el CD Leganés en el Gran Canaria (0-2)-. Contar con dos triunfos en las cuatro primeras jornadas fue un espejismo. Con el paso de Pako Ayestarán, Paquito y Paco Jémez, la UD acabó penúltima con 22 puntos, a 21 unidades de la salvación y con 74 goles en contra. No ganó ni un partido de las últimas 16 jornadas. Un cierre cadavérico, en un curso con un informe contable de cien millones. Cayó en la octava jornada al descenso y no volvió a salir. Billetera y tener seis puntos en la cuarta diseñaron el horror -en la actualidad el presupuesto es de 72 kilos y hay dos puntos en el zurrón en la 18ª posición-.

Pimienta firmó su primera victoria en la sexta jornada; Paco Herrera y Kresic, en la quinta

> En la 17-18, Márquez tenía seis puntos en la cuarta fecha y la temporada acabó en hecatombe

Otro caso categórico de que comenzar bien puede ser una trampa, aconteció en la 01-02 y con Fernando Vázquez de entrenador. En la primera jornada, la UD goleó (0-3) al Mallorca en Son Moix con tantos de Pablo Lago, Jorge Larena y Carmelo González. Líderes. Tras encadenar cuatro fechas sin alegrías, en la sexta jornada, los amarillos golearon (4-2) al Madrid de Zidane, Raúl, Guti y Figo en el Insular (3 de octubre de 2001). Una fecha histórica, porque se trata del estreno realizador de Rubén Castro (dos goles) y de la última hazaña ante el gigante merengue.

Quique Setién, por su parte, lo hizo de forma imperial en Mestalla (2-4) y luego refrendó un inicio de Liga arrollador ante el Granada (5-1) en la segunda jornada, que le valió el liderato. Paco Herrera se estrenó en la quinta fecha liguera ante el Sevilla en un Gran Canaria en obras con tanto de Alcaraz. Y Kresic, tras caer goleado ante el Valencia (5-1), conquistó en el Insular la primera victoria de la temporada 00-01 ante el Málaga con tantos de Oulare y Orlandito en la quinta jornada. Comenzó igual que Carrión (dos puntos de doce) y finalizó en una plácida 11ª plaza.

Pasa a la página siguiente >>

#### Primera victoria liguera

| Temporada y jornada en Prir           | nera              |
|---------------------------------------|-------------------|
| (*) 23-24: 6ª jornada: UD-Granada     | 1-0               |
| 17-18: 3ª j: Málaga-UD                | 1-3               |
| 16-17: 1ª j: Valencia-UD              | 2-4               |
| (*) 15-16: 5° j: UD-Sevilla           | 2-0               |
| 01-02: 1° j: Mallorca-UD              | 0-3               |
| (*) 00-01: 5° j: UD-Málaga            | 2-1               |
| 87-88: 3ª j: UD-Real Sociedad         | 3-2               |
| 86-87: 1° j: UD-Valladolid            | 2-0               |
| (*) 85-86: 5° j: UD-Betis             | 1-0               |
| 82-83: 2ª j: UD-Osasuna               | 2-1               |
| 81-82: 2ª j: UD-Barça                 | 2-1               |
| (*) 80-81: 8ª j: Zaragoza-UD          | 2-3               |
| 79-80: 2ª j: UD-Hércules              | 2-1               |
| 78-79: 1* j: UD-Sevilla               | 2-1               |
| 77-78: 3ª j: UD-Elche                 | 4-1               |
| 76-77: 2ª j: UD-Hércules              | 1-0               |
| 75-76: 2ª]: UD-Real Sociedad          | 2-1               |
| 74-75: 1° j: UD-Real Betis            | 3-1               |
| 73-74: 1° j: UD-CD Málaga             | 1-0               |
| 72-73: 1 <sup>a</sup> ]: UD-Oviedo    | 2-1               |
| 71-72; 1 <sup>a</sup> j: Athletic-UD  | 1-2               |
| (*) 70-71: 8° j: UD-Real Sociedad     | 4-2               |
| 69-70: 1° j: UD-Elche                 | 5-1               |
| 68-69: 1° j: UD-Atlético de Madrid    | 2-1               |
| 67-68: 3° j: UD-Sevilla               | 4-1               |
| 66-67: 4ª j: UD-Córdoba               | 2-1               |
| 65-66: 3°  : UD-Zaragoza              | 2-1               |
| 64-65: 1* j: UD-Barcelona             | 2-1               |
| 59-60: 3ª j: UD-Sevilla               | 2-1               |
| 58-59: 3ª j: UD-Sporting              | 4-0               |
| 57-58: 1° j: UD-Valencia              | 5-3               |
| 56-57: 1° j: UD-Jaén                  | 2-0               |
| 55-56: 1° j: UD-Valencia              | 2-0               |
| 54-55: 1°]: UD-Atlético               | 2-0<br>4-1<br>4-1 |
| 51-52: 6° j: UD-Atlético Tetuán       | 4-1               |
| (*) Primer triunfo desde la 5° y salv | ados              |

#### << Viene de la página anterior

Carrión, con dos de doce, iguala a Pimienta. El ahora preparador del Sevilla perdió en la quinta y en la sexta puso la directa. Tres victorias en cuatro jornadas -desde la sexta hasta la novena-. Desliz ante el Rayo en el Gran Canaria (0-1) y una secuencia de 15 puntos de 21 (cuatro triunfos, dos empates y una derrota en el Villamarín).

En ese rastreo de las 35 primeras victorias de la UD en sus tantas participaciones en la máxima categoría, hay 15 alegrías en la jornada inaugural, cinco en la segunda, siete en la tercera, una en la cuarta, tres en la quinta, dos en la sexta, cero en la séptima y dos en la octava. El octavo pulso escenifica la coordenada más tardía desde el estreno en Primera en la 51-52. En la 80-81, se sepultó la crisis en La Romareda (2-3) con tantos de Benito Morales (2) y Julio Suárez. En la 70-71, goleada en el Insular a la Real Sociedad (4-2) con dianas de Justo Gilberto (2) y José Juan (2).

## La quinta tiene premio

Se da la circunstancia, de que en las tres ocasiones que la UD sumó su primera victoria en la quinta jornada logró la permanencia. En la 15-16, con Paco Herrera, en el banquillo, se deshicieron del Sevilla (2-0, goles de Alcaraz y Roque Mesa), y acabaron LaLiga en la undécima plaza con Setién. En la 00-01, con Kresic, triunfo en la quinta y undécimos en el cierre liguero. Por último, en la 85-86, con un autogol Quico, la UD tumbó al Cádiz y finalizó en la 13ª plaza -tres posiciones por encima del abismo-.

Los de Carrión afrontan el 15-S ante el Athletic y ganar es sinónimo de permanencia. La quinta es mágica. En la presencia 36 en Primera, Las Palmas lucha por su estreno perezoso. Cuando se sonríe desde la quinta fecha, solo se bajó en la 51-52 en siete precedentes.

P. C

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Más munición. Materia prima para el resurgir. El plantel de Luis Carrión completa esta mañana la última sesión de trabajo de la semana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco (10.30 horas). Con las ausencias de Scott McKenna y Alberto Moleiro por el virus FIFA -están con el combinado nacional de Escocia y con la Rojita, respectivamente-, la enfermería se vacía y el estratega barcelonés recupera a Pejiño, que desde el lunes trabajará al mismo nivel que el resto del grupo. El extremo gaditano sufrió una lesión muscular -rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo- en el estadio de Los Cuartos de La Orotava en el bolo veraniego ante el Al-Shabab Club el pasado 2 de agosto. 35 días después del percance, ya luce el alta médica y su inclusión en la relación de 23 citados ante el Athletic Club de Bilbao depende de su evolución en la próxima semana. Talentoso y en ocasiones anárquico, Pejiño hizo dos tantos en la pasada edición liguera a las órdenes de Pimienta -ante Cádiz y Granada en Los Cármenes-.

Por su parte, Januzaj, tras firmar dos partidos en pretemporada a un nivel sublime, se lesionó ante el Tamaraceite en la Ciudad Deportiva (9 de agosto). El internacional con Bélgica sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo y esquivó una patología de mayor gravedad. Al igual que Pejiño, ya está trabajando en Barranco Seco, pero con el atacante cedido por el Sevilla se aplicará «la máxima precaución».

Con Adnan Januzaj no se forzará. Su presencia ante el Athletic está descartada. Se le espera ante Osasuna en El Sadar (pulso previsto para el fin de semana del 21 al 22 de agosto). Luego llega el pulso ante el Real Betis (miércoles 25) y la exigente visita al Villarreal de Sergi Cardona, Yeremy Pino y Ayoze Pérez en el Estadio de La Cerámica (28-29 del citado mes). Un final del segundo mes de competición que será con los dos extremos en el campo.

# Pejiño se suma al grupo y no se forzará con Januzaj ante el Athletic

El extremo de Barbate, lesionado el 2 de agosto, acorta los plazos y apura para volver ante los 'leones' & El belga se reserva para El Sadar



Januzaj y Pejiño juegan con la pelota durante un ejercicio en Barranco Seco. LP/DLP

En el caso de Januzaj -banda derecha-, es el fichaje de más pedigrí de los trece completados por el director deportivo Luis Helguera. A préstamo por el Sevilla, es un activo desequilibrante,

que computa un total de 142 duelos en Primera y 75 en Premier. Quince partidos con Bélgica, ha participado en dos Mundiales como el de Brasil 2014 y el de Rusia 2018. El propio Carrión ha elogiado la actitud y el coraje del exjugador de la Real Sociedad, Manchester United o Sunderland.

«Llegó con una implicación y humildad que a todos nos ha impresionado. Quiere aprovechar esta oportunidad y demostrar todo lo que tiene», recalcó Carrión. Con un valor de mercado de dos millones y herido por el trato recibido por el Sevilla, la explosión del belga puede ser el factor diferencial en busca de la permanencia para los isleños.

Ambos jugadores elevan las variantes en la derecha, donde han jugado Mata, Sandro o Marvin

En relación al lateral zurdo, Álex Muñoz encadena dos jornadas en el banquillo y sin participación. Tras ser retirado en el minuto 78 -entró Benito Ramírezen el Municipal de Butarque ante el CD Leganés, ha desaparecido ante el Real Madrid y Alavés. El exjugador del Levante UD se perdió un tramo de la pretemporada por unas molestias. Para suplir al alicantino, Carrión ha recurrido a la figura de Mika Mármol -que lo desplazó de la zona central de la retaguardia a la banda zurda-.

Sobre Sinkgraven, se lesionó en pretemporada y no ha debutado en el campeonato. En la pasada temporada, participó en diez contiendas ligueras con un total de 378 minutos. Solo disputó un partido íntegro en la 23-24 ante el Cádiz. El aldeano Benito Ramírez se suma a la opción de Mika como recambios. Otro defensa que no se ha estrenado en este curso es el canterano Juanma Herzog.

## McKenna cae en el minuto 97 y de penalti ante la Polonia de Lewandowski

El central de la UD fue titular en Hampden Park \* Moleiro reta hoy a Escocia (19.00)

Agencias

GLASGOW (ESCOCIA)

La determinante aportación de Robert Lewandowski, que firmó un gol y una asistencia y el tanto de Nicola Zalewski, en el 97', también desde los once metros, dieron la primera victoria en la Liga de Naciones a Polonia y frustró la reacción de Escocia (2-3) que logró equilibrar una desventaja de dos goles. En las filas del combinado escocés, jugó de ini-

cio y la totalidad del pulso el central de la UD Las Palmas Scott McKenna. La falta a destiempo, dentro del área y cometida por Grant Hantley, arruinó el punto para los de Steve Clarke.

Y es que la innecesaria acción del zaguero del Norwich empañó la mejoría de Escocia que en una buena segunda parte empató. El cuadro de Michal Probierz aprovechó su buena arranque, con Lewandowski entonado. Tomó ventaja con el tanto de Szy-

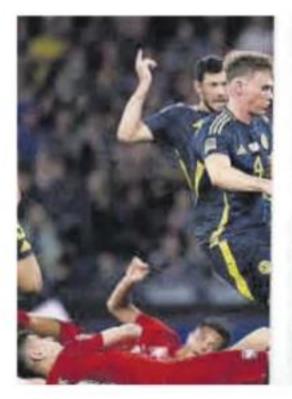



Scott McTominay (4) aborta el peligro ante el central McKenna -detrás-. | S. HEPPELL

manski tras recibir un balón del punta del Barça. El choque estaba abocado al 2-2 pero una falta a destiempo de Hanley sobre Zalewski supuso el penalti clave. El de la Roma no falló este encuentro de la Liga de las Naciones.

Por su parte, Moleiro juega esta noche con la España Sub 21 de Denia contra Escocia (19.00 horas por Teledeporte) en el Tynecastle Park de Edimburgo. El pulso forma parte de la clasificación para la Eurocopa de la categoría.

El jueves de la semana pasada, cuando la UD Las Palmas empataba al Real Madrid, un aficionado de la grada Sur sufrió dos paradas cardiorrespiratorias. De no haber sido por que otro seguidor, Andrés Jiménez, técnico en emergencia sanitaria estaba cerca, el desenlace quizá habría sido distinto. Hoy Pedro se encuentra estable. Y tanto el sanitario como Octavio Martín, familiar del afectado, alzan la voz para mejorar de cara al futuro.

# El partido más largo de Pedro

El seguidor que sufrió dos paradas cardiorrespiratorias durante el partido ante el Madrid está estable « El sanitario que le salvó la vida y un familiar recuerdan la situación de angustia

#### **Pablo Fuentes**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

No se ha llegado al minuto 15 del partido entre la UD Las Palmas y el Real Madrid cuando Moleiro, autor del único gol hasta el momento, se percata de que hay un revuelo en la zona central de la grada Sur. Es el sector A-26. Fabio, desde el banquillo, avisa también al cuarto árbitro. El colegiado, el balear Busquets Ferrer, para el partido. Arriba se ha desatado el «caos total y absoluto», como describe Octavio Martín. Hay una situación de pánico: el cuñado de su mujer, Pedro, no se encuentra bien. Necesita ayuda sanitaria urgente.

A unas 30 o cuarenta butacas a la derecha, en el sector A-28, Andrés Jiménez, técnico en emergencia sanitaria, acude lo más rápido que puede al lugar para ofrecer ayuda en lo que llegan los servicios médicos. Lo que se encuentra no pinta bien. «Llevo trabajando muchos años en emergencias y a mí las caras de las personas me dicen mucho. Cuando vi la cara a Pedro, sé que estaba pasando una emergencia vital. Me di cuenta de que en cualquier momento se podía parar», comenta con cierta angustia una semana después del suceso, muy cerca de donde todo ocurrió.

No han pasado dos minutos y el árbitro da la orden de reanudar el partido entre los pitos de los aficionados, que no entienden cómo puede seguir el juego cuando parece que pasa algo grave en la grada. El protocolo de LaLiga en estos caso ya no obliga a detener el choque, sino que lo deja en manos del colegiado. Nadie lo entiende.

Pasan los minutos y sólo llegan al lugar un grupo de voluntarios de la Cruz Roja. Jiménez, al analizar la situación, entiende que debe asumir el mando y actuar rápido. Con la ayuda de un policía trasladan a Pedro cogido por los brazos y las piernas escaleras arriba hasta poder tumbarlo en el rellano de la parte alta de la grada Sur. No hay camilla.

#### Tensión

«Al ponerlo en el suelo vi ya que estaba en gasping -respiración agónica-, el preludio de la parada cardiaca. Empecé a hacer la reanimación cardiopulmonar, pero cuando fui a usar el desfibrilador externo semiautomático, no funcionó», lamenta. Estaba roto.

Por fortuna, el médico Fran Sosa llega alrededor de cinco minu«Deben existir profesionales que estén preparados para valorar la situación», solicita Andrés Jiménez

«Está claro que el protocolo de LaLiga no funcionó; un minuto no es tiempo suficiente», lamenta Octavio Martín

tos después del inicio del incidente con un monitor desfibrilador de palas tras subir la grada entera desde abajo hacia arriba. Las primera descargas practicadas por el galeno reaniman a Pedro, pero vuelve a caer en parada, la segunda en apenas unos minutos.

Crece la tensión, pero con la siguiente descarga el paciente recupera buen pulso. «Despertó muy agitado, por lo que tuvimos que relajarlo y sedarlo, pero en ese momento ya estaba despierto y no volvió a caer más en parada cardiaca». Parece que el peor momento ha pasado: Pedro ha salvado la vida.

Ya entubado, y con varias vías abiertas por las enfermeras gracias al trabajo también de tres enfermeras, Paula López, Maite Crespo y Patricia Curbelo, esta última activada desde su asiento en el Estadio al igual que Jiménez, lo trasladaron a la UCI del Hospital Doctor Negrín.

Desde que surgió la emergencia hasta que salió la ambulancia del Estadio pasó media hora. «Fueron 30 minutos de agobio, de pánico, de estrés y de caos los que se vivieron aquí arriba», recuerda el técnico de emergencia sanitaria. Coincidió con el descanso del partido: Las Palmas gana 1-0 al Real Madrid. El público estaba ya metido en el encuentro.

Al día siguiente, Pedro fue reanimado y lo primero que preguntó fue cómo había quedado el partido. El aficionado estuvo en la UCI hasta el domingo por la tarde, cuando lo pasaron a planta. «Está mejor. Ha empezado a caminar poquito a poquito. Está débil todavía, pero mejor. Todavía le están haciendo pruebas, pero bueno, ya está fuera de peligro», revela el familiar con alivio. Sabedores ya del final feliz de la historia, y con el sosiego del paso de los días tras haber asimilado la situación, tanto Andrés Jiménez como Octavio Martín alzan la voz con un solo objetivo: mejorar los recursos por si vuelve a pasar.

«Yo eché de menos la organización. Para mí es fundamental que en vez de haber dos recursos medicalizados en el césped haya uno arriba. La probabilidad de que pase algo arriba es mucho mayor de que pase abajo. Arriba sí que es verdad que están las ambulancias, pero pedí material y no había. Al final fueron de una ambulancia para otra y apareció el material», comenta Jiménez.

Martín, por su parte, quiere dejar claro que «si Andrés no llega a estar allí el caso habría sido totalmente diferente», antes de añadir: «Está claro que el protocolo no funcionó. De hecho, sé que LaLiga ha estado en contacto continuo con los servicios de seguridad de la UD Las Palmas dos veces al día para que les diga cómo está la situación. Eso indica que algo no funcionó».

#### Las propuestas

Y propone: «Los primeros que pueden llegar allí son los médicos de los dos equipos que están jugando. No habrían tardado nada en cruzar el campo y subir la grada, nada, y son los que más preparados están en cuanto material. Luego, no estaría de más anunciarlo por megafonía por si alguien puede ayudar, porque no siempre habrá un Andrés cerca».

El técnico en emergencia sanitaria, de su lado, resume propuesta en que haya «profesionales preparados que sepan valorar la situación», algo que a su juicio no había en los primeros minutos de la incidencia.

Ambos coinciden en que el árbitro no es la persona indicada para decidir si continúa un partido o no porque no sabe cómo está la situación. «Un minuto no es tiempo suficiente. El partido se reanudó y todavía estaba Andrés solo allí. La diferencia entre la vida y la muerte es eso, un minuto», reflexiona el familiar.

Andrés y Octavio, y por extensión las ocho o 10 personas con los que Pedro acude a cada partido de la UD, ya están unidos para siempre. Quieren que el caso sirva para concienciar a la gente. «No porque yo fuese sanitario fue por lo que salvó la vida Pedro, sino porque alguien que se encontraba en la grada tenía nociones básicas de hacer una reanimación cardiopulmonar, que la puede hacer cualquier ciudadano con poco que se forme. Lo que prima es el tiempo. El cerebro en cuatro minutos empieza a morir y si no hacemos que esa sangre circule, se muere», recuerda Jiménez, que dejó a sus cuatro acompañantes habituales en el campo. «No cambio un evento deportivo por salvar la vida a una persona». Es su sentencia.

Martín, el marido de la cuñada de Pedro, termina con una frase que le dijo su mujer y que guardará para siempre: «Fue el partido más corto y, sin embargo, el más largo de mi vida».



Andrés Jiménez (d.), técnico en emergencia sanitaria, y Octavio Martín, familiar del afectado, ayer a las afueras de la grada Sur del Gran Canaria. José CARLOS GUERRA

#### Liga de Naciones



Lamine Yamal avanza con el esférico ante la presión de Veljko Birmancevic; en segundo término, Carvajal. DARKO VOJINOVIC

## El campeón se atasca

España, con un incisivo Yamal, se estrella ante Rajkovic e inicia la defensa del título con tablas en Belgrado contra Serbia & Ayoze, gris, fue titular & Pedri eleva el ritmo de la 'Roja'

#### Serbia España

Serbia: Rajkovic; Nedeljkovic, Erankovic (Simic, 46'), Milenkovic, Pavlovic, Birmancevic; Sasa Lukic, Ilic (Mitrovic, 85'), Samardzic (Grujic, 74'), Zivkovic (Belic, 62'); y Jovic (Ratkov,74'). España: Raya: Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo, 57'); Zubimendi, Fabián (Pedri, 76'), Dani Olmo (Joselu, 82'); Yamal, Nico (Torres, 82') y Ayoze (Oyarzabal, 57'). Árbitro: Serdar Gozubuyuk, Mostró amarilla a Erankovic (6'). Birmancevic (44'), Belic (69'), Ayoze (21'), Carvajal (27'), Yamal (41'), Le Normand (59'), Olmo (67') y a De la Fuente (85). Incidencias: Estadio Rajko Mitic, ante

#### Jordi Gil

ENVIADO ESPECIAL (BELGRADO)

unos 42.000 espectadores.

España arrancó con un punto en Belgrado en el estreno de la nueva edición de la UEFA Nations League. El equipo dejó otra vez una impresión muy positiva, aunque en esta ocasión no tuvo la magia de acertar ante la meta contraria para llevarse la merecida victoria.

De la Fuente se decantó por Dani Olmo en la media punta y Pedri

se quedó en el banquillo. Lamine, recuperado de su golpe, y Nico Williams tuvieron en esta ocasión a Ayoze como referencia ofensiva con la baja de Morata. El otro cambio obligado por sanción y cantado fue el de Zubimendi por Rodri.

Serbia salió con su habitual sistema de tres centrales y con una brutal pitada al técnico Dragan Stojkovic de una afición aún dolida por la tempranera eliminación en la Eurocopa. La media entrada que se registró en el Pequeño Maracaná fue la mejor muestra del desencanto con la selección.

Los precedentes, sin embargo,

no son un barómetro preciso en el inicio de una nueva temporada y ni el campeón de Europa podía confiarse ni los serbios tirar la toalla antes de empezar.

#### Sin tregua

Aunque España salió dominando y controlando el balón, Serbia pudo marcar nada más empezar en un veloz contragolpe desbaratado en última instancia por Laporte y un lanzamiento desviado encima de la portería de David Raya. La Roja debía imponer su estilo, aunque vio pronto que tampoco debía desprotegerse. Pese a ello, Car-

vajal sufría por la derecha y Jovic dispuso de la segunda ocasión local. La Roja debía mejorar su juego plano ofensivo y tratar de ser más vertical. Lamine Yamal y Nico Williams eran las válvulas de escape frente a un rival que tenía claro su plan: defender muy juntos y salir a la contra. Con los extremos más participativos y un Dani Olmo omnipresente llegó la primera oportunidad española con una volea alta de Carvajal. Lamine y Nico se activaron y Serbia empezó a sufrir. Sus disparos empezaron a llegar y meter el miedo en el cuerpo aún más a sus rivales. Entre el azulgra-

#### na y Olmo fabricaron una jugada preciosa con remate final de Ayoze detenido por Rajkovic.

La réplica fue inmediata con Jovic y Le Normand rompiendo el fuera de juego, fallando de forma increíble solo ante Raya. El partido se animó y Fabián cruzó la pelota en medio de la locura. El medio tiempo sirvió para calmar los ánimos a un partido muy disputado, con cinco amarillas solo en 45 minutos. El alto ritmo continuó en el segundo tiempo con una falta lanzada por Ilic al lateral de la red. Serbia se lo creía y veía que cada vez que aceleraba creaba peligro. De la Fuente contestó con cambios de calidad situando a Grimaldo y Oyarzabal. Las sustituciones dieron aire a España para frenar los arreones balcánicos.

En el 'Pequeño Maracaná', Olmo, Fabián y Joselu lideraron el bombardeo

> Los españoles mejoran con los cambios, pero pecan de falta de precisión y de precipitación

Grimaldo dejó su sella que obligó a volar a Rajkovic, con rechace posterior para Lamine, quien acarició el gol con su rosca. España se sentía por fin superior al rival y se veía con más opciones de ganar. El ex portero del Mallorca se volvió a lucir frente al blaugrana y Fabián perdonó en el área pequeña tras una recuperación del de Rocafonda. De la Fuente quería ganar y situó a Pedri para los últimos minutos. El equipo estaba volcado y solo faltaba tener mayor claridad en el área contraria. Con el juego solo en campo serbio, el de la rioja subió su apuesta con dos hombres de área como Joselu y Ferran. El ex madridista pudo ser víctima de un penalti nada más entrar.

Los últimos balones centrados al área no tuvieron recompensa y España se tuvo que conformar con un punto que puede mejorar si el domingo gana en Suiza.

#### Preocupación por Oyarzabal

El héroe de la Euro acabó el partido en Belgrado sin poder salir del campo por su propio pie, retirándose en camilla, por un fuerte «esguince de tobillo», como confirmó De la Fuente. «Mikel tiene un esguince muy fuerte de tobillo, veremos la evolución, le haremos las pruebas y esperemos que sólo se quede en un esguince», aseguró.

Oyarzabal, autor del tanto de la conquista de la Euro 2024 en Berlín el 14 de julio, entró al partido ante Serbia por Ayoze (57'), y se lesionó en una de las últimas acciones. Causa baja para el encuentro del domingo de España en Suiza en Ginebra y regresará a San Sebastián para iniciar su recuperación con los galenos de la Real.

### San Marino gana su primer partido oficial

La primera jornada de la Liga de Naciones deparó una sorpresa mayúscula en el fútbol europeo: no se trató de ninguna de las grandes del continente, de las aspirantes a los títulos, sino de una de esas selecciones formadas por jugadores amateurs que vivió un día para el recuerdo. San Marino, microestado rodeado integramente por territorio italiano, nunca había ganado un partido oficial. Desde su fundación como selección, solo había ganado un encuentro, de carácter amistoso ante Liechtenstein, otro microestado europeo, por 1-0, el 28 de abril de 2004. En la primera jornada de la Liga D del torneo, la que agrupa a los peores equipos del continente, San Marino hizo historia al conquistar su primera victoria, gracias a un gol de Nicko Sensoli en el minuto 52, curiosamente ante el mismo rival, Liechtenstein. Ambas forman parte del grupo 1 de la Liga D, en el que también está Gibraltar. El otro grupo de la Liga D lo forman Andorra, Malta y Moldavia. San Marino acumulaba uno de los peores registros de la historia del fútbol, con una racha de seis empates y 135 derrotas. | J. G.

#### Begoña González

BARCELONA

Lamentablemente, no son pocos los nombres de futbolistas que en algún momento han saltado a la primera línea mediática relacionados con algún delito de índole sexual o machista. Jugadores de equipos menores y jugadores de clubs de élite, indistintamente, se han visto salpicados por algún escándalo sexual. El último, el del delantero del Valencia Rafa Mir.

Uno de los más sonados y recientes ha sido el del exbarcelonista Dani Alves, quien ahora mismo se encuentra en libertad provisional tras haber pagado una fianza de un millón de euros mientras espera a que se resuelvan los recursos interpuestos a la sentencia por violación a una joven el 30 de diciembre de 2022 en un local de ocio nocturno en Barcelona. Además de la condena a cuatro años y seis meses, el tribunal le impuso cinco años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como una indemnización de 150.000 euros y el pago de las costas procesales.

Aquella noche, la joven refirió que el exfutbolista brasileño, que ahora se define como «hombre de negocios», la había violado en el cuarto de baño y la obligó a practicarle una felación a la fuerza. El escándalo cuando salió a la luz fue mayúsculo, pero además de Alves, ha habido muchas más manzanas podridas relacionadas con el fútbol español.

El que atañe a los jugadores del Arandina fue quizás uno de los que más impactó en la sociedad española. En 2017, Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, agredieron sexualmente en grupo a una menor de edad de 15 años. Según se determinó en el juicio, todos ellos eran conscientes de la edad de la adolescente y la forzaron a mantener relaciones con los tres a pesar de que ella había quedado con uno de ellos. Dos años más tarde, fueron sentenciados a 38 años de cárcel, con el máximo cumplimiento de 20. Tras varias revisiones conforme a la nueva ley del solo sí es sí su condena fue estudiada y reducida a nueve años que actualmente cumplen desde 2023.

#### Santi Mina

Hace un año justo que se obtuvo la sentencia firme de cuatro años de prisión al exfutbolista del Cel-



Alves, acusado de agresión sexual y ahora en libertad provisional, a su salida de prisión con su abogada tras pagar la fianza. E. P.

# La lacra de la violencia sexual en los futbolistas

El examarillo Rafa Mir, ahora en el Valencia, el último nombre de una extensa lista de jugadores implicados en causas judiciales

ta Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en el año 2017 en Mojácar. Absuelto de agresión sexual, al delantero le impusieron una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros durante 12 años y fue condenado a pagar 50.000 euros en concepto de indemnización. En su caso, el futbolista sorprendió a su amigo y también futbolista David Goldar y a la víctima teniendo relaciones en la furgoneta donde pernoctaban y trató de forzar a la chica a mantener relaciones con él. El futbolista emigró primero a Arabia Saudí, donde no hay convenio de extradición. Está pendiente de cumplir su pena.

En 2020 fueron condenados a dos años de cárcel dos jugadores del SD Eibar Sergi Enrich y Antonio Luna por grabar y difundir un vídeo sexual en el que ambos mantenían relaciones con una mujer. El vídeo fue enviado por WhatsApp sin el consentimiento de la mujer y terminó haciéndose público. En su caso, ambos deportistas evitaron la cárcel tras mostrar arrepentimiento por lo ocurrido e indemnizar con un total de 110.000 euros a la víctima y el tercero, que contribuyó a su difusión, fue absuelto.

Quizás estos fueran los casos más conocidos en España, pero de este tipo de acusaciones no se salvaron ni los astros del fútbol mundial. Neymar Jr fue juzgado por más de un escándalo, pero en su caso, no le reportaron consecuencias penales. En 2016, fue acusado por una empleada de Nike de haberla agredido sexualmente y a pesar de que no fue condenado en firme por ello, la marca terminó rompiendo el

Dani Alves fue condenado y Robinho está en una cárcel de su país, Brasil, por violación

Tres jugadores del Arandina agredieron a una menor y desde 2023 cumplen nueve años de condena

contrato de patrocinio del jugador. Tres años más tarde, cuando ya era jugador del París Saint Germain, su compatriota y modelo Najila Trindade lo denunció por una violación que supuestamente tuvo lugar en un hotel de la capital francesa, aunque el caso, instruido por la justicia brasileña, terminó siendo archivado y la modelo acusada de denuncia falsa.

En septiembre de 2023, cuatro jugadores entonces de la cantera del Real Madrid fueron detenidos por la Guardia Civil después de ser acusados de grabar sin consentimiento relaciones sexuales con dos jóvenes, una de ellas menor de edad, durante unas vacaciones en Canarias. Además, difundieron los vídeos por Whatsapp de manera masiva y aprovecharon sus chats grupales para vejar a las chicas. «Si lo peor es que tenía 16», «pero vaya perras», «serán guarras», «puta gitana», según las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil a las que tuvo acceso El Confidencial. Los jugadores, además, se mofaban en sus charlas: «No eres consciente de las hostias que pegábamos» (...) «con el culo y la cara rojos como tomates».

#### Cláusula

Entre los investigados se encuentran Juan Rodríguez Lima, Andrés García o Ferran Ruiz, autor de frases como «viva el fútbol», «el paraíso, señores» y que ahora milita en el Girona B. Su nuevo club, por cierto, incluyó una cláusula de desvinculación automática si acaba condenado.

Asiduo a las polémicas de diversa índole, figuraba también uno de los máximos exponentes del fútbol, Diego Armando Maradona, otro futbolista que a pesar de haber sido acusado de múltiples barbaridades, violaciones y agresiones salió de rositas. Su reputación, a pesar de que fuera del terreno de juego era nefasta, siempre sobrevivió intacta bajo el escudo de su don con los pies.

La lista es larga y se suman otros muchos nombres: Robinho (en prisión en São Paulo después de ser condenado por la justicia italiana en 2022 por la violación de una mujer junto con otros cinco hombres en un club nocturno de Milan en 2013), Braulio Noruega, José Antonio Espín, Álvaro González, Daniel Muñoz, Rubén Castro, William Carvalho, Mason Greenwood, Benjamin Mendy... Todos ellos acusados de delitos de agresión sexual o violencia machista. Ninguno está cumpliendo condena y la mayoría se libró gracias a los acuerdos económicos o los relatos de culpabilización de las víctimas.

#### SEGUNDA DIVISIÓN

#### El Eldense descarta la opción de fichar al grancanario Jesé

El Eldense, equipo de Segunda División, descartó la opción de fichar a Jesé Rodríguez porque ya no es el jugador que fue en su día. «Es verdad que se ha ofrecido, pero esa opción ha quedado descartada pues no era viable al no ser ya el futbolista que fue en el Real Madrid o el PSG», apuntó el director deportivo, Manu Guill. | **Efe** 



Jesé en un entrenamiento con el Coritiba brasileño, su último club. LE/DLE

#### LALIGA EA SPORTS

#### Nueva lesión en el Real Madrid, Militao se lesiona con Brasil

Después de las bajas conocidas esta semana de Mendy, Ceballos y Tchouaméni, la enfermería del Real Madrid tiene un nuevo inquilino. La Confederación Brasileña de Fútbol informó ayer que el centarl Éder Militao sufre una pequeña lesión muscular en el muslo derecho, por lo que el zaguero blanco estará ausente, en principio, durante dos semanas. | **Efe** 

#### TERCERA RFEF

#### Arranca hoy el curso con el Estrella-Las Palmas Atlético

Se da el pistoletazo de salida a una nueva temporada del grupo canario de Tercera RFEF. El encuentro que disputan el Estrella, un recién ascendido, y Las Palmas Atlético, otra vez uno de los firmes aspirantes al ascenso, abren esta noche la campaña 2024-25. El duelo de apertura de curso, en el Municipal de Vecindario (21.00). | LP

#### **CB** Gran Canaria

#### M. Ojeda

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El nuevo Dreamland Gran Canaria 2024-25 asoma la cabeza por Europa. El conjunto claretiano mide su evolución en esta pretemporada en tierras italianas ante adversarios de primer nivel. En el torneo que se disputa en Cagliari, los de Jaka Lakovic empiezan con un test exigente. Los amarillos se enfrentan hoy, a partir de las 20.00 horas, a todo un equipo de Euroliga, la Virtus de Bolonia, en la segunda semifinal de la competición. Antes entran en acción el Dinamo Sassari trasalpino y el Paok griego. Uno de ellos, dependiendo de los resultados, será el adversario del conjunto grancanario mañana, bien en la final por el título o en el choque por el tercer puesto.

Después de empezar a engrasar la maquinaria en tierras aragonesas la pasada semana, donde firmaba una victoria (62-97) frente al Hiopos Lleida, club que regresa a la Liga Endesa en este curso que a punto está de arrancar, y una derrota frente al Casademont Zaragoza de Porfi Fisac (83-78), el Granca calibra su estado de forma ante el inminente estreno de la campaña; esta, al contrario de lo que ha venido siendo habitual en los últimos tiempos, se producirá en la competición continental. Los claretianos empiezan en la Eurocup antes que en la ACB; el primer duelo, el día 24 de este mes en el Arena ante el Trento italiano.

Para la competición que empieza hoy en Cagliari, Jaka Lakovic tiene tres ausencias por motivos físicos. No viajaron para este torneo Jovan Kljajic, Miquel Salvó y George Conditt IV. Los dos últi-

## El nuevo Granca mide su evolución en Europa

Los de Lakovic, en Italia para medirse hoy ante una Virtus Bolonia de Euroliga y mañana frente al Dinamo Sassari o el Paok griego



La plantilla da la bienvenida a los nuevos de la familia. Los jugadores del Dreamland han saludado a las personas interesadas en abonarse para la nueva temporada. La campaña arrancó el martes. En la foto, Jovan y Alocén -a la izquierda-, junto a Shurna -segundo por la derecha-, con algunos de estos aficionados. | LP/DLP

mos se espera que sí tomen parte en alguno de los dos encuentros de la Copa Isola contra el Tenerife. El primero se disputará el jueves próximo a las 18.30 horas en el Arena, duelo que servirá para que el nuevo Granca se presente ante su afición; el torneo veraniego regional se resolverá el miércoles 18 en el Santiago Martín de La Lagu-

na, a la misma hora. En definitiva, cuatro envites en los que el Dreamland busca acercarse a su mejor versión competitiva de cara a la dura campaña que le espera.

## CaixaBank, una campaña más, continúa apostando por la cantera claretiana

La entidad financiera y el club amarillo consolidan una relación de más de 13 años

#### LP / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CaixaBank y el CB Gran Canaria han suscrito un nuevo acuerdo de colaboración, por el que la entidad financiera continuará respaldando a las categorías de formación del club y apostando por el desarrollo de programas educativos para la formación en valores y el fomento del baloncesto entre los más de mil jóvenes deportistas que integran la cantera del club.

El acuerdo fue ratificado por el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y por el presidente de la entidad claretiana, Sitapha Savané, consolidándose así una relación de más de 13 años de duración.

Afonso puso de manifiesto «la histórica vinculación con el club y los valores que ambos compartimos, como son el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, que cobran una enorme importancia en el desarrollo de este gran proyecto deportivo que apuesta firmemente por la cantera». Asimismo, destacaba la relevancia de este patrocinio «que nos posiciona como entidad referente en la promoción del deporte y que reafirma nuestro compromiso con el progreso social, cultural y económico de las Islas».

Por su parte, el presidente del CB Gran Canaria, señaló que, para el club, «CaixaBank es un apoyo estratégico por todas las cosas que hacemos juntos, y por tener una marca de su nivel a nuestro lado, lo que dice muchísimo de nuestra organización. «Su apoyo a todas las actividades de nuestraj cantera es muy importante, y es el mayor impacto social que tenemos», explicó Savané.

La entidad financiera continuará



Manuel Afonso, de CaixaBank, y Sitapha Savané, tras sellar el acuerdo. LP/DLP

respaldando en la nueva campaña 2024/25 el Triple Solidario, iniciativa mediante la que CaixaBank dona 50 euros por cada triple que el primer equipo anote durante los partidos y competiciones de Liga Endesa. Todo el importe recaudado se destina, al término de cada temporada, a proyectos formativos de la cantera.

Gracias a este acuerdo, los integrantes de las categorías de forma-

ciarán del Campus de Verano CaixaBank El compromiso entre la entidad financiera y el club contempla a su vez la participación de jugadores, cuerpo técnico y personal de la entidad en proyectos de carácter social que el banco impulsa en Canarias, como El Árbol de los Sueños, por el que más de 2.000 niños y niñas pueden tener su regalo en Navidad.

ción del Granca también se benefi-

#### **AUTOMOVILISMO**

### Abierto el plazo de inscripciones para la Subida a La Pasadilla

El Club Deportivo Motor Primera Etapa notificaba ayer el inicio del plazo de inscripciones para participar en la 21º edición de la Subida a La Pasadilla. Esta histórica prueba se disputará el próximo 5 de octubre en la Villa de Ingenio. Se trata de la octava cita del Campeonato Provincial de Las Palmas de Montaña. | LP / DLP

#### **TENIS**

#### Sinner acaricia la gloria en el US Open al ganar a Medvedev

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, dio ayer un soberbio golpe en la mesa en el US Open, sometió al ruso Daniil Medvedev y se quedó como el favorito en mayúsculas para coronarse este año en el Grand Slam de Nueva York. donde jugará las semifinales por primera vez. Su adversario, el británico Draper. | Efe

#### MOTOCICLISMO

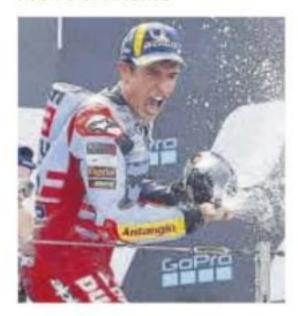

Márquez celebrando su triunfo. | EFE

#### Marc Márquez, tras ganar en Aragón, a por todas en Italia

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), vencedor el domingo pasado de la carrera de Aragón después de 1.043 días de sequía, aseguró ayer en el circuito de Misano Adriático tras ese triunfo que, en el futuro «puede pasar de todo, pues quedan ocho carreras y muchos puntos», de cara a luchar por el título de MotoGP. | Efe

#### VELA

#### El Luna Rossa, líder del 'Desafío' de la Copa América

El Luna Rossa italiano se ha afianzado en el liderato de la Copa Louis Vuitton o Torneo de Desafiantes de la Copa América al superar al Orient Express francés en la segunda manga de la segunda jornada, que se aplazaba el miércoles por la malas condiciones meteorológicas en los campos de regatas de Barcelona. | Efe

#### Liga Femenina Endesa

#### Santiago Icígar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Cuáles son sus sensaciones tras su primera toma de contacto con la Isla y con su nuevo club, el Spar Gran Canaria?

La acogida ha sido perfecta desde un principio. Tanto el club como las compañeras se han portado increíble conmigo desde el primer momento. Estoy muy contenta de haber llegado a la Isla.

¿Cómo se ve desde fuera al CB Islas Canarias desde la perspectiva de los rivales? ¿Cuál es su experiencia en particular?

Se sabe que en este club se trabaja siempre muy bien con la cantera y los rivales saben que se van a enfrentar a un adversario al que es difícil de ganarle. Recuerdo que en los Campeonatos de España siempre teníamos el temor de que te tocara en la fase de grupos y sobre todo en los cruces, porque aquí siempre se ha trabajado muy bien con la base.

Usted, a pesar de su juventud, ya sabe lo que es jugar en equipos top como el Valencia, Jairis o Cadí La Seu, ¿cómo ha sido su evolución en ese recorrido que ha tenido hasta llegar al momento actual? ¿En qué aspectos de su juego considera que debe todavía mejorar?

Toda jugadora necesita llegar a su etapa de madurez; creo que con este cambio de aires es lo que pretendo conseguir, quiero mejorar y dar un paso más en mi carrera deportiva.

¿Hasta que punto es importante poder contar con un entrenador de la experiencia de César Aneas a la hora de dar ese salto de calidad y de madurez que está buscando?

Siempre te da un plus de tranquilidad el ver que las jugadoras que han trabajado con él han acabado llegando arriba, ya sea Aina Ayuso, Laia Flores y otras por el estilo. Que además sea un entrenador que le gusta jugar con jugadoras jóvenes es otro punto a su favor a la hora de generarte ese plus de confianza y que quieras trabajar con él. Desde el primer momento fue él quien me convenció para venir.

¿Qué tipo de jugadora ha fichado el Spar Gran Canaria? ¿Cuáles considera que son sus principales virtudes?

Soy una jugadora muy versátil que puede jugar tanto de *uno* como de *dos*. Creo que puedo aportar mucho a las compañeras en cuanto a mi personalidad, además de sumar mucha defensa y positivismo dentro del equipo.

Defender duro y correr mucho son aspectos del juego que siempre han caracterizado al Spar Gran Canaria, ¿encaja bien esta filosofía con sus características como jugadora?

Encajan muchísimo conmigo, de hecho correr mucho es una de mis principales virtudes.

¿De sus nuevas compañeras conocía a alguna de ellas con anterioridad o todo ha sido empezar de cero para usted?



Claudia Contell lanza una bandeja durante el entrenamiento de ayer, bajo la mirada de su entrenador César Aneas. JOSÉ DE HARO

## «Podemos competir con cualquier equipo de la Liga»

### Claudia Contell

Base-escolta del Spar Gran Canaria

Claudia Contell es una de las grandes 'joyas' del baloncesto femenino español, que desde la base viene pidiendo paso para demostrar su calidad en la élite. Valencia, Jairis y Cadí La Seu han sido sus estaciones de paso hasta llegar a al Spar Gran Canaria, en el que de la mano del nuevo entrenador, César Aneas, quiere dar el salto al estrellato.

Te da un plus de confianza el tener un entrenador al que le gusta trabajar con las jóvenes» Ha sido todo nuevo, aunque es verdad que ya había jugado anteriormente contra casi todas ellas. Prácticamente todavía no hemos tenido tiempo de conocernos bien entre nosotras.

¿Conocía Gran Canaria anteriormente? ¿Nos había visitado de turista o sólo de jugar en anteriores temporadas?

No había tenido la suerte. Todavía no me han recomendado esos lugares imprescindibles que tendría que conocer.

¿Qué objetivos se marca tanto a nivel personal como de equipo esta temporada?

Quiero dar un salto de calidad como jugadora, más allá del juego; también ganar en madurez y saber lo que tengo que hacer en cada momento. En cuanto al equipo, considero que siempre tenemos que ser ambiciosas, saber que a través del trabajo podemos dar otro paso hacia adelante y ¿por qué no unos playoffs o al año siguiente estar en la Eurocup?

¿Qué se necesita para lograr resultados esta temporada?

Lo más importante es estar unidas, que ninguna se salga del guion y que todas sepamos en cada momento lo que tenemos que hacer. El técnico quiere que funcionemos unidas, como un todo y que nos sintamos importantes.

¿Cuáles son los rivales directos para evitar pasar apuros?

Pienso que salvo los equipos que pelean por el título -Valencia o Perfumerías Avenida- podemos ganar a cualquier rival, porque la Liga este año es más competitiva e igualada. Creo el Spar Gran Cnaria puede competir con cualquiera la próxima temporada.

¿Cómo se explica, usted que defendió esa camiseta, la explosión del Valencia Basket durante los últimos cinco años, más allá de la fuerte inversión económica realizada?

La ciudad ha acogido muy bien al equipo, solo hay que ver la cantidad de gente que acude al pabellón a ver los partidos. Luego existe mucho trabajo detrás, la inversión económica, las instalaciones. Finalmente, eso ha dado resultado, han conseguido codearse con los mejores equipos de Europa.

#### Ciclismo

## Berrade amplia la fiesta del Kern Pharma en la Vuelta

El navarro conquista el tercer triunfo de su equipo « Landa se deja casi cuatro minutos

#### Sergi López-Egea

MAEZTU (ENVIADO ESPECIAL)

xA Juanjo Oroz, mánager del Kern Pharma, le preguntaron en Lisboa, de donde partió la Vuelta, qué iban a hacer en la carrera, que las oportunidades no hay que dejarlas pasar y que hasta 2026 no regresarían a la prueba, porque, como van de invitados, el año que viene no les correspondía la plaza. «Ganarnos el billete para 2025», respondió el técnico navarro, el que quiere recoger el testigo como descubridor de talentos que un día llevó José Miguel Echavarri, el mismo que dio la oportunidad primero a Pedro Delgado y luego a Miguel Indurain.

El Kern Pharma estará el año que viene en la Vuelta. La organización ya se las apañará para que nadie, entre el resto de los equipos continentales españoles, se sienta ofendido. Porque una escuadra que con la de ayer ha conseguido tres victorias de etapa tiene que estar sí o sí en la ronda española de 2025.

Si Jaime Castrillo consiguió ganar en Manzaneda y en el Cuitu Negru, Urko Berrade, otro pamplonés que quiere ser ilustre, venció en Maeztu, en las tierras de un Mikel Landa que sucumbió en las carreteras por las que entrena, el único as de la general que se descolgó en un ataque de Richard Carapaz y cruzó la meta a 3.20 minutos de todos los favoritos, entre ellos el todavía líder Ben O'Connor. «He reventado», justificó Landa. Poco más que añadir.

El Kern Pharma, en cambio, sí tenía cosas que añadir y contar, en la inmensa felicidad de Oroz, que está buscando capital de los patrocinadores, intentando que la empresa farmacéutica amplíe presupuesto, que seguro que lo tienen de vender tantos y tantos ibuprofenos y paracetamoles por todas partes. «Es el lugar donde estará mejor Castrillo. Voy a intentar que se quede», dijo el mánager. Sabe que, pese a negociar con el Ineos, aún no ha firmado con la escuadra británica, mientras le llueven ofertas de todas partes.

Pero es que no es solo Castrillo, es todo el equipo, el que dirige desde el coche Mikel Nieve, el mismo que fue 8º en la Vuelta, 12º del Tour y dos veces 10º en el Giro, con victorias en las rondas española e italiana. Es el Nieve que incentiva a los ciclistas del Kern Pharma para que se cuelen en la fuga buena del día. Y no lo hace con un ciclista, si-



Berrade celebra su victoria de ayer en la Vuelta. | REUTERS



no con tres: Berrade, Castrillo y el catalán Pau Miquel, al que designan como candidato al triunfo en Maeztu si la escapada llega con esprint a la vista. Y lo que son las cosas; si Castrillo en el Cuitu Negru sacó de rueda a todo un Alexsandr Vlasov, el mejor escudero de Primoz Roglic, Berrade, en Álava, se deshace de Steven Kruijswijk, un tipo que ha sido tercero en el Tour y que no ganó un Giro porque se estampó contra un muro de hielo cuando tenía la victoria en el bolsi-

llo. Era Kruijswijk el más famoso de la escapada y el que quería regalar a su compañero retirado Wout van Aert con otro triunfo en la Vuelta para que le alegrara la velada en el hospital donde está ingresado por la caída camino de los Lagos y que ya ha despedido su temporada.

#### Éxito del grupo

Pues, no señor, atacó Berrade para ir a la caza de Kruijswijk, al que remató para que en la llegada a Maeztu ondearan bien alto todas las iku-

#### Clasificaciones

#### Etapa 18<sup>a</sup>

- 1. Urko Berrade (Esp/Ker) 4.00.52 h.
- 2. Mauro Schmid (Sui/Jay).....m.t.
- Max Poole (Gbr/DSM) .....m.t.
   Aleksandr Vlasov (Rus/Red).... m.t.
- 5. Oier Lazkano (Esp/Mov).....m.t.

#### General

- 1. B. O'Connor (Aus/Dec)72.48.46 h.
- 2. Primoz Roglic (Esl/Red) .... a 5 seg.
- 3. Enric Mas (Esp/Mov) .....a 1.25 m.
- Richard Carapaz (Ecu/Edu) a 1.46
   David Gaudu (Fra/Gro) ......a 3.48

rriñas y banderas palestinas que había en la meta, y para que los aficionados les dieran las gracias y felicitaran a los ciclistas del Kern Pharma rezagados y que ya sabían que habían logrado otro éxito en una Vuelta de la que son héroes y protagonistas.

Berrade, 26 años, nunca había levantado los brazos en la meta. Llevaba meses preparando la Vuelta por la carretera de la Rabassada, camino de Sant Cugat, y los días que quería hacer más kilómetros se iba a Montserrat para llegar a lo más alto de la montaña más simbólica de Catalunya. «Me vine a Barcelona porque le salió un trabajo a mi pareja y quería estar con ella. Enseguida vimos que teníamos que buscarnos un piso por la zona de Sarrià porque por allí es más fácil salir de la ciudad. Hay mucho tráfico, pero mejor tiempo que en el norte y una cosa compensa la otra», explica.

La pareja es Andrea, que como si tuviera una premonición, se había acercado a la meta de Maeztu, con los padres del corredor. Todos ellos llegaron a la zona del podio para dar los primeros besos a Urko por su mejor hazaña sobre una bicicleta. Quedan dos etapas de montaña en la Vuelta (hoy, llegada a Moncalvillo, en la Rioja, y el sábado, a Picón Alto, en Burgos), y descartar un nuevo triunfo del Kern Pharma sería una aberración.

#### Juegos Paralímpicos

## Nuria Marqués y Tasy Dmytriv, plata y bronce en los 200 estilos

El ciclista catalán Sergio Garrote no pudo completar su doblete dorado tras acabar en la segunda posición en la prueba de línea de su categoría

Efe

PARÍS

La barcelonesa Nuria Marqués y la almeriense Tasy Dmytriv, ambas con discapacidad física, lograron ayer la plata y el bronce, respectivamente, en los 200 estilos clase SM9 de los Juegos Paralímpicos de París, en una carrera liderada por la húngara Zsofia Konkoly.

Los nadadores españoles, por octava jornada consecutiva, volvieron a dar una alegría con nuevas medallas en la piscina, en este caso de plata y bronce.

Nuria Marqués, en una prueba que la «encanta», se subió al segundo cajón del podio tras completar la carrera de mariposa, espalda, braza y crol, en un tiempo de 2:34.19, a sólo 0.88 de Konkoly.

La pupila de Jaume Marcé, de 25 años, ganó de esta forma su tercera medalla en estos Juegos Paralímpicos después de la plata de los 100 espalda y el bronce en el relevo 4x100.

Por su parte, el ciclista Sergio Garrote sumó una nueva medallapara la delegación española al conquistar la plata en la prueba en línea de la clase H1-2, donde no pudo lograr el doblete tras su apabullante oro de 24 horas antes en la contrarreloj.

El catalán, que había sido bronce en esta modalidad hace ahora tres años en los Juegos de Tokio, partía de nuevo como uno de los grandes favoritos a subir a lo más alto del podio en una carrera marcada por la lluvia que azotó París y también el escenario de la prueba, Clichy-Sous-Bois, que obligó in-



Nuria Marqués y Tasy Dmytriv. | EFE

cluso a retrasarla una hora y a reducir a tres las vueltas al circuito, lo que seguramente obligó a cambios de estrategias. En atletismo, tres días después de ganar el bronce en peso, el madrileño Álvaro del Amo, en la categoría F11 de discapacitados visuales, volvió a subirse al podio para recoger el mismo metal, en este caso en disco y con marca personal, 39,60 metros.

De 34 años y entrenado por Jorge Gras, no olvidará nunca la participación en París en sus segundos Juegos Paralímpicos, tras cerrar Tokio con un diploma por su séptimo puesto en lanzamiento de peso. De la ciudad francesa, concretamente del Estadio de Francia, sale licenciado como un atleta de renombre y con dos medallas que dan lustre a su palmarés.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó ayer a la capital francesa para animar a los deportistas españoles. Su primera parada fue el Estadio de Francia, dondesiguió la jornada matutina de atletismo.

# Las cataratas y las prótesis engordan las listas de espera en el Archipiélago

El Hospital Universitario de Canarias y La Candelaria, en Tenerife, acumulan más de la mitad de los pacientes isleños que aguardan para entrar a quirófano

#### Iván Alejandro Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Casi la mitad de la lista de espera por una operación en la sanidad pública canaria se acumula en dos especialidades: traumatología (27,8%) y oftalmología (19,9%), en concreto, un 47,8% de un total de los 34.125 pacientes que aguardan por una intervención quirúrgica, según datos de la Consejería de Sanidad cerrados en junio de este año.

Las cifras apenas presentan variación con las dinámicas anteriores salvo por la reducción del número de personas a la expectativa de ser intervenidas, que en total suponen 2.270 menos respecto al mismo mes del año pasado, y también una disminución del tiempo, de 152,91 a 127,41 días. Además, también se redujeron por primera vez las listas de espera para acceder a consulta, de de 144.600 a 139.300, así como su demora (de 144 a 142 días).

Las intervenciones en las que más se debe esperar en oftalmología son las operaciones de cataratas (más del 60%), mientras que en la especialidad de traumatología, más del 30% corresponden a las prótesis de cadera o de rodilla y la artroscopia. Son datos correspondientes a diciembre de 2023 extraídos del informe publicado por el Ministerio de Sanidad, puesto que las cifras de la Consejería de Sanidad ofrece datos desagregados por hospitales, pero no por patología concretas.

En el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, operarse de cataratas o de una prótesis de cadera es una misión casi imposible. El centro, ubicado en San Cristóbal de La Laguna, registra las listas de espera más extensas, con 3.848 personas aguardando por una intervención en la especialidad de traumatología y 1.829 en oftalmología. El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria también cuenta con una cola extensa, con 1.909 pacientes en la lista de traumatología.

Según el presidente del Consejo de Médicos de Canarias, Rodrigo Martín, ambas especialidades «son las que tienen mayor incidencia de patología, como las cataratas en Canarias, donde es casi una maldición porque casi todo el mundo lo padece. Y en traumatología por los accidentes, por ejemplo. Al final son especialidades que tienen una incidencia de patologías mayor que las demás».

«Las mayores listas de espera tienen relación con intervenciones ligadas a que la población vive más. Ya es normal poner una prótesis de cadera o de rodilla a personas



Imagen de un quirófano en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor negrín. | LP/DLP

En Oftalmología y Traumatología la intervención puede llegar a tardar entre tres y siete meses

> El Colegio de Médicos ve insostenible seguir bajando la demora con turnos dobles

entre 80 a 90 años; la oftalmología, con el tema de la presbicia o las cataratas, cada vez hay más intervenciones y van muy ligadas al envejecimiento», explica Levy Cabrera Quintero, secretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

En los cuatro principales hospitales de Canarias, exceptuando el Materno-Infantil porque prevalecen otro tipo de especialidades, los tiempos de espera apenas bajan de los tres meses en ambas especialidades. Donde más se tarda para ser intervenido en traumatología es en el HUC, con unos siete meses y medio; mientras que en oftalmología, la espera en el Insular se alarga unos 109 días.

Sin embargo, la mayor demora la tiene el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con más de un año de espera para la unidad de raquis (392,87 días). Le siguen los 267 días de espera por una cirugía plástica y reparado en el HUC y los 242,33 en la misma especialidad, pero en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria (Tenerife).

Además, los hospitales con un mayor número de pacientes que llevan esperando por una operación durante más de seis meses son el HUC, con 3.114 personas; el Insular de Gran Canaria, con 1.740 pacientes, y La Candelaria, con 1.630 personas. En conjunto, el HUC y La Candelaria acumulan más de la mitad de los pacientes isleños que aguardan para entrar a quirófano, con 18.386.

#### Sobrecarga

Tras encadenar tres semestres consecutivos de reducción de las listas de espera, la Consejería de Sanidad ha reivindicado la importancia del Plan Activa para continuar bajando la demora así como el número de pacientes que aguardan para ser operados. Entre otras medidas, desde septiembre del año pasado se impulsaron planes quirúrgicos especiales los fines de semana y de lunes a viernes, fuera de la jornada habitual.

Pero el presidente del Consejo Canario del Colegio de Médicos considera que «si se ha hecho esa reducción de las listas de espera con el mismo número de médicos, hay que imaginarse la sobrecarga que tienen». Martin considera que de forma temporal los médicos pueden doblar turnos o trabajar los fines de semana, pero «eso va afectando a la salud psicológica y física o la conciliación». Por ello, para seguir disminuyendo las listas de espera, aboga por aumentar el personal una vez que finalice el proceso de estabilización previsto para antes del 31 de diciembre de este año, con 12.000 plazas.

Martin también remarca que se debe gestionar desde la Atención Primaria, donde también se sufren

las consecuencias. «Nos afecta porque cambia nuestro propio criterio a la hora de derivar a un paciente», explica Silvia Alvarez, médico de familia e integrante de la de Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. En este sentido, Álvarez recuerda que en Atención Primaria también pueden doblar turnos bajo unos criterios determinados, pero depende de la carga que ya de por sí tenga cada centro o de si se hacen guardias. «Se puede doblar una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero es complicado trabajar de esa manera».

Por su parte, Guillermo de la Barreda, portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Canaria, considera que la lista de espera no solo se reduce por las intervenciones o las citas en las consultas, sino que también «se incluyen los pacientes que han fallecido, los que han pasado a la sanidad concertada o privada, aquellos que renuncian porque se encuentran mejor o quienes tienen una patología agravada y la intervención no está indicada». Además del personal, apunta, que las dificultades que tiene Canarias para aumentar el número de operaciones que se realizan también se debe a que «faltan camas y quirófanos».

«Se ha invertido mucho para doblar esfuerzos con el personal existente. Es lógico que dé sus frutos. Pero esto hará que los profesionales claudiquen. No se puede mantener mucho tiempo y no hay dinero tampoco», agrega Cabrera. A su juicio, «lo que hace falta son más quirófanos, más espacios y más profesionales» y, para ello, ve imprescindible una planificación a medio y largo plazo.

#### España registra 131 casos de sarampión hasta junio, nueve veces más que en 2023

Los médicos alertan de que la cifra es la más alta desde 2014 y de que en Europa están disparadas

#### Beatriz Pérez

BARCELONA

Del 1 de enero al 23 de junio, España ha confirmado un total de 131 casos de sarampión. Las cifras aún están lejos de las registradas en Europa, pero en solo medio año el país ha contabilizado nueve veces más contagios que en todo 2023 (el año pasado hubo 13). Se trata también del número más alto desde 2014, teniendo en cuenta que los de este año son aún datos parciales. Sin caer en el alarmismo, los médicos hablan de un «gran aumento de casos». El sarampión es una de las infecciones (como la gripe, el virus respiratorio sincitial o la tosferina) que han reemergido con fuerza tras la pandemia del covid.

Es una enfermedad altamente contagiosa, con elevadas tasas de hospitalización y
que la OMS consideraba eliminada en España desde 2017
gracias a coberturas vacunales
que superaban el 95%. Sin embargo, ahora estas elevadas tasas empiezan a estar ya por debajo del 95%, algo que preocupa a los pediatras, que miran
de reojo el aumento de casos
en Europa.

«No hay que alarmar, pero sí alertar. Esos 131 contagios ya son un cifra nueve veces superior a la de todo el año pasado», señala a El Periódico de Catalunya el pediatra Fernando Moraga-Llop, portavoz de la Asociación Española de Vacunología. La tasa media española de la primera dosis de la vacuna triple vírica (que protege contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis) está en el 96,1% (en 2022 esta cobertura era del 97,2%), y hay cinco comunidades que se hallan por debajo del 95% (Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y la Comunitat Valenciana), según el Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad. En cuanto a la segunda dosis, la media española se encuentra en el 91,8%, dos puntos menos que en 2022. Y hasta ocho comunidades estuvieron por debajo de ese 91,8% (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia y País Vasco). «Como el sarampión es extremadamente contagioso, requiere de un porcentaje de vacunación del 95% para que pueda contenerse», señala Moraga-Llop.

#### Violencia machista

## «Me trataban como una muñeca»

Gisèle P., a quien su marido drogó durante diez años para que la violaran, pide que el juicio sea a puerta abierta para exponer a los agresores y a su expareja

Marina Tovar

«Los policías me salvaron la vida», afirmó ayer Gisèle P., a quien su marido drogó durante 10 años para que la violaran desconocidos contactados por internet. La víctima, francesa de 71 años, declaró por primera vez ante el tribunal penal de Aviñón, en el cuarto día del macrojuicio contra los 51 hombres, entre ellos su marido, que participaron en los abusos entre 2011 y 2020. Este caso, que ha horrorizado a Francia, salió a la luz por casualidad cuando su esposo, Dominique P., de 71 años, fue sorprendido en 2020 en un centro comercial filmando bajo las faldas de las clientas.

Los investigadores encontraron entonces en sus ordenadores, discos duros y llaves USB casi 4.000 fotos y vídeos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violaban. Cuando la policía llamó a Gisèle para enseñarle lo que habían encontrado, su vida dio un terrible giro. «Mi mundo se derrumba, todo se derrumba, todo lo que había construido durante 50 años», aseguró la mujer al recordar el momento en que los policías le empezaron a mostrar imágenes, el 2 de noviembre de 2020. «Estoy inerte, en mi cama y están violándome. Son escenas bárbaras», relató ante los cinco magistrados.

Ese día rechazó ver los vídeos hallados sobre las alrededor de 200 violaciones que había sufrido, primero en la región de París y luego en Mazan, en el sur de Francia. «Me trataban como a una muñeca de plástico. No eran escenas



Gisèle P. llega al juzgado de Aviñón (Francia), ayer. LEWIS JOLY/AP

de sexo, era crueldad gratuita contra una mujer convertida en objeto que se usa, se viola y se tira». Algunos acusados defienden que desconocían que el hombre le administraba somníferos y que pensaban que se trataba de una pareja abierta, algo que la víctima negó en su primera declaración. «Nunca he practicado el intercambio de parejas. Me gustaría dejarlo claro», aseguró reafirmándose poco después a preguntas del presidente del tribunal: «Nunca he sido cóm-

plice» ni «he fingido que dormía». Según filtraciones a los medios, las filmaciones no dejan duda del estado de Gisèle.

El marido y los 51 hombres identificados en los vídeos, de los más de 70 que participaron en las violaciones, se enfrentan a 20 años de prisión. La próxima semana está previsto el primer interrogatorio de Dóminique P., el marido y principal acusado. Ante él, Gisèle agregó: «Soy como un boxeador que se derrumba y cada

vez tiene que volver a levantarse». Gisèle P. ha querido hacer de este juicio un ejemplo sobre el uso de medicamentos en las violaciones y, al inicio del proceso, rechazó que este se celebrara a puerta cerrada, como habían pedido la fiscalía y parte de la defensa, «Hablo por todas estas mujeres que son drogadas y no lo saben, en nombre de todas estas mujeres que quizá no lo sabrán nunca (...), para que ninguna más tenga que sufrir la sumisión química», subrayó.

#### La Fiscalía detectó cuatro intentos de homicidio contra mujeres a lo largo de 2023

Europa press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Fiscalía General del Estado (FGE) detectó cuatro intentos de homicidio en la Comunidad Autónoma de Canarias por violencia de género en 2023, según refleja la Memoria correspondiente al 2023 presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y consultada por Europa Press.

El informe de la Fiscalía contabiliza a nieval nacional un total de 66 hechos graves, de los que 45 podrían ser constitutivos de «feminicidios íntimos de pareja intentados», tal y como los define. De ellos, en 12 casos las víctimas habían denunciado previamente (el 26,66%) y nueve de los presuntos feminicidas tenían antecedentes con otras mujeres.

La mayoría de las víctimas implicadas (27) tiene nacionalidad española (60%), al igual que más de la mitad de los agresores, 28 (62,22%). En cuanto a la edad, la mayor parte de las víctimas están comprendidas entre los 25 a 50 años (31 de las víctimas, el 68,88%) al igual que los agresores (30, el 68,66%).

Igualmente, la Fiscalía General del Estado añade, asimismo, que el apuñalamiento es el método más utilizado en estos intentos de homicidio por violencia de género, ya que los agresores lo emplearon en 27 ocasiones (en el 60% de los supuestos).

## Muere en Kenia la atleta Rebecca Cheptegui tras un ataque de su novio

La participante en los Juegos Olímpicos de París fue rociada por su pareja con gasolina, que le prendió fuego, según la policía

Efe

NAIROBI

La atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, que participó en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París, ha fallecido en el hospital de Kenia en el que ingresó después de sufrir un ataque de su novio, que presuntamente la roció con gasolina y le prendió fuego, informó este jueves el centro médico. «Desafortunadamente, la perdimos después de que todos sus órganos fallaran la pasada noche», afirmó el doctor Owen Menach, director interino del Hospital Universitario y de Referencia Moi de Eldoret, en el oeste de Kenia, citado por medios locales.

La Federación de Atletismo de Uganda (UAF, en sus siglas en inglés) también confirmó el deceso de la deportista, de 33 años. «Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra atleta, Rebecca Cheptegei, esta mañana temprano, quien trágicamente fue víctima de violencia doméstica. Como federación, condenamos tales actos y pedimos justicia. Que su alma descanse en paz», señaló la UAF en su cuenta de la red social X.

El suceso ocurrió el pasado domingo en el condado keniano de Trans Nzoia (oeste), desde donde la atleta fue trasladada de urgencia al citado hospital con quemaduras en el 80 % de su

cuerpo. El presunto agresor, Dickson Ndiema Marangach, también sufrió quemaduras graves en el 30 % de su cuerpo y se encuentra ingresado en el mismo hospital de Eldoret.

Este domingo, Marangach se coló en la casa de Cheptegei con un bidón de cinco litros lleno de gasolina, según la Policía. La atleta había ido a la iglesia con sus hijos y, cuando regresó, el hombre le arrojó el combustible y le prendió fuego. Los padres, Joseph Cheptegei y Agnes Ndiema, indicaron que su hija, residente en Uganda, había comprado un terreno en el condado keniano y había construido una casa donde se alojaba durante sus entrenamientos.

## Igualdad confirma la víctima 34 por violencia machista en lo que va de año

El fallecimiento de una mujer en Madrid se convierte en el segundo de esta semana

Efe

MADRID

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves un nuevo asesinato por violencia de género. Se trata de la mujer de 33 años asesinada presuntamente por su pareja el 2 de septiembre en Madrid. Este es el segundo caso confirmado en esta semana, tras el asesinato de una mujer en Castellón.

Con la confirmación de este caso las víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año se elevan a 34 y a 1.278 desde el año 2003. La mujer deja dos menores huérfanos que

elevan a 24 la lista de este 2024.En este caso no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, quieren expresar de nuevo su «más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista» y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para «llegar a tiempo».

#### **Astrofísica**



A la izquierda, la visión de la galaxia captada por el telescopio espacial HST y a la derecha, la misma visión captada por el radiotelescopio ALMA..

## Un estudio del IAC halla estrellas «muy jóvenes» en las galaxias más ancianas

Almudena Prieto lidera una investigación que aísla y data, por primera vez, poblaciones estelares de reciente creación en 'galaxias viejas rejuvenecidas'

#### Claudia Morín

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Al hablar de un bebé, el término neonato o recién nacido hace referencia a aquellos con menos de cuatro semanas de vida. En el caso de las estrellas, alude a las que se crearon hace cuatro millones de años. La investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Almudena Prieto ha liderado una investigación pionera con la que han descubierto poblaciones de nuevas estrellas en galaxias ancianas -formadas hace miles de millones de años-. Se trata de un hallazgo histórico en su campo, pues por primera vez, han logrado aislar y datar con gran precisión a poblaciones de estrellas «extremadamente jóvenes» en galaxias viejas rejuvenecidas, donde predominan los astros más longevos.

Los cúmulos estelares son enormes concentraciones de miles de estrellas ligadas gravitatoriamente entre sí en una región compacta de unas pocas decenas de años luz de diámetro, lo que equivale a una fracción minúscula del tamaño de una galaxia. Lo intrigante de esta nueva generación detectada por el IAC es que está formándose en el centro de una galaxia anciana -la cercana NGC 1386, situada a 53 millones de años luz de la Tierra-, en la que a priori no se creía que hubiera formaciones recientes.

Según apunta Prieto, los cúmulos detectados aparecen distribuidos como pequeñas perlas en un anillo alrededor del centro de la galaxia. «Sorprendentemente, son todos idénticos, por lo que pensamos que se crearon al mismo tiempo como un acontecimiento sincronizado que hemos datado

tro millones de años», sostiene. Todos esos *puntitos* se analizaron individualmente, para llegar a la conclusión de que, aunque estuvieran muy separados, todos eran iguales y habían surgido por un evento especial que movió todo el centro de la galaxia. «Como tener cuatrillizos, pero en el universo y a lo bestia», asegura.

Tras varios años de investigación, Prieto y su equipo han conseguido detectar una constelación de cúmulos estelares muy débiles en los que se están formando estrellas muy jóvenes. «Realmente es un triunfo de la naturaleza porque antes pensábamos que las galaxias más viejas dejaban de crear en un determinado momento. Ahora sabemos que son capaces de buscar otros recursos sorprendentes para que el ritmo de formación sea creciente», explica la primera autora del estudio.

#### Técnicas novedosas

Para conseguir este hito se han utilizado imágenes de muy alta resolución angular obtenidas por algunos de los mayores telescopios del mundo, como el Very Large Telescope (VLT), el Hubble Space Telescope (HST) y el Atacama Lar-Millimeter/submillimeter Array (ALMA), entre otros. Prieto detalla que acceder a ellos no es tarea fácil porque son instrumentos «muy llamativos y especiales» a los que mira toda la comunidad.

«También se han utilizado nuevas técnicas que, en conjunto, nos han permitido aislar espacialmente unos 61 cúmulos estelares, en longitudes de onda ópticas y del infrarrojo cercano, y separar temporalmente algunas de las fases

en un periodo de entre dos y cua- evolutivas de la formación este- de ALMA, se observan como filalar», señala Juan Fernández, investigador del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) y coautor del trabajo.

> El resultado obtenido desafía las expectativas del escenario estándar y revela cuál ha sido el mecanismo que contribuye a esta inusual formación de estrellas. «El paradigma es que no hay mucho material en esta vieja galaxia para crear nuevas estrellas -señala la investigadora-; no importa, esta galaxia se las ha arreglado para adquirir los suministros necesarios de sus regiones más remotas, en los bordes de su disco estelar».

≥ Almudena Prieto: «Es un triunfo de la naturaleza, que nunca para de sorprendernos»

> «Hemos detectado un segundo anillo que presagia otro proceso en cinco millones de años»

El equipo ha conseguido visualizar cómo el núcleo de la galaxia captura material de largos filamentos de polvo y material molecular que circulan desde la región exterior hasta su centro, donde se forman las nuevas estrellas. «Estos filamentos se ven directamente como dedos oscuros en nuestros mapas de polvo de alta resolución angular, obtenidos con el VLT v el HST . En nuestra imagen mentos brillantes», añade Prieto.

La investigación también ha descubierto que este anillo de cúmulos estelares no es el último episodio de formación de esta galaxia. Según los datos obtenidos por ALMA, parece que un nuevo episodio de rejuvenecimiento está en ciernes. «Hemos detectado un segundo anillo de unas 70 nubes moleculares que, como los actuales cúmulos, son todos idénticos entre sí, por lo que para dentro de unos 5 millones de años se espera un nuevo proceso», concluye la experta.

Este estudio forma parte del proyecto PARSEC que tiene como objetivo investigar, en múltiples longitudes de onda, el núcleo de las galaxias más cercanas y los procesos de acreción de los agujeros negros. En el proyecto liderado por el IAC, participan cerca de 50 miembros de instituciones de varios países.

En lo personal, este descubrimiento supone una gran alegría para Prieto. Aprender de la naturaleza y dejarse sorprender por los secretos que aún esconde fue su principal motivación. «Me impresiona mirar al cielo y descubrir sus hallazgos», resalta. Su labor, añade, es fundamentalmente un proceso contemplativo que en múltiples ocasiones sorprende y anima a conocer más. Aunque también señala que la investigación científica es un campo «muy duro y con recursos escasos en este país». La madrileña afincada en Canarias compagina su cargo en el Instituto de Astrofísica con el trabajo que realiza junto a sus «colegas alemanes» en el Observatorio de Múnich y como asociada en la Universidad de la ciudad.

#### Universidad

#### Refuerzo del transporte de Global al Campus de Tafira en horario de tarde

LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, con la preceptiva autorización de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), reforzará los servicios de transporte que conectan el Campus de Tafira en horario de tarde.

Con ello se da respuesta a una solicitud formulada desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) al vicepresidente y consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, con motivo de la reorganización de horarios de las titulaciones de la Escuela de Ingeniería Informática, debido a la obra de remodelación del Edificio de Informática y Matemáticas.

El cambio afecta a más de 4.000 usuarios, entre alumnado, docentes y personal de administración y servicios, además de las 325 plazas de nuevo ingreso del curso académico que arranca este mes de septiembre, señala una nota de prensa de la compañía.

#### La ministra Morant cree que la ley universitaria de Madrid amenaza el modelo público

Efe

MADRID

La ministra de Universidades, Diana Morant trasladó ayer la preocupación ante el posible cambio de la Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid, porque opina que los borradores a los que se trasladó ayer tuvo acceso suponía «una amenaza para la universidad pública» de la comunidad.

El Gobierno de Díaz Ayuso dio ayer, miércoles, el primer paso para la tramitación de esa nueva ley, cuyo texto la ministra ha reconocido que no conoce; pero ha comentado que los borradores que se trasladaron de esa futura normativa generaron «preocupación» en las universidades públicas. «Es una agresión a la autonomía universitaria y al derecho que tienen las universidades a organizar la estructura, los programas y el proyecto universitario hacia la sociedad y, sobre todo, porque es un plan oculto de privatización.

#### Seguridad vial

## El verano deja 241 muertos, casi la mitad motoristas y ciclistas

La siniestralidad en carretera apenas aumenta respecto al año pasado pese a que se ha registrado un récord en desplazamientos

Patricia Martín

MADRID

El verano en las carreteras deja tras de sí 241 muertos, tres más que en verano anterior, lo que supone una tendencia a la estabilidad en un contexto en el que los desplazamientos han batido un récord. No obstante, llama la atención que casi la mitad de las víctimas, 112, han sido usuarios vulnerables, como motoristas, ciclistas y peatones. El cómputo total de este tipo de usuarios fallecidos ha crecido un 8%, hasta situarse en la cifra más alta en los últimos diez años.

"Son datos malos y no me cansaré de repetir que un solo muerto en la carretera es un precio inasumible para una sociedad moderna y avanzada como la nuestra", ha subrayado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación del balance provisional del verano en las carreteras.

El titular de Interior ha destacado, por un lado, que se ha producido un récord de desplazamientos de largo recorrido, hasta 97,7 millones de viajes por carretera, 4,1 millones más que el verano pasado, lo que supone la mayor cifra de la serie histórica.

Pese al incremento del tráfico, se ha registrado una reducción del 3% en el número de siniestros mortales (al pasar de 227 en 2023 a 221 en 2024), pero con un aumento del número de fallecidos en tres personas, un 1%, de 238 a 241 decesos.

Andalucía y Castilla y León son las comunidades con mayor número de fallecidos, mientras que en Madrid y Catalunya se han producido los mayores descensos, con 10 y 9 fallecidos menos respectivamente. El repunte global en la mortalidad se debe a que este verano se han producido 17 siniestros con más de una víctima mortal, en los que fallecieron 37 personas; mientras que en 2023 hubo 11 siniestros de este tipo, en el que fallecieron 22 personas. Destacan un siniestro con 3 falleotro el 3 agosto en Málaga con 4

víctimas mortales.

Asimismo, llama la atención el alto número de fallecidos vulnerables, que suponen el 46% del total. De las 112 víctimas mortales, 76 eran motoristas, 12 más que el año anterior, lo que supone un dato "dramático", según Marlaska, que ha precisado que 4 de cada 10 perdieron la vida por salida de vía y 3 de cada 4 en carreteras convencionales.

Además, a principios de agosto, se ha producido un repunte del número de ciclistas que pierden la vida en las carreteras. En apenas dos semanas, entre finales de julio y principios de agosto, fallecieron siete personas, lo que eleva el cómputo del verano a 15 decesos, tres más que el verano anterior.

La buena noticia es que el número de peatones fallecidos en autopistas o autovías se ha reducido a la mitad, de 15 víctimas mortales en 2023 a siete este año.

En el resto de las carreteras, el número de peatones fallecidos cidos el 11 de agosto en Huesca y respecto al año pasado es el mismo, 13 fallecidos.

#### **Asuntos sociales**

### Un pacto para la prevención y el tratamiento de las adicciones en Canarias

Asociaciones vinculadas a la rehabilitación se reúnen con la diputada del Común

LA PROVINCIA/DLP

FIRMA

El presidente de la Asociación de Adicciones Canarias, Juan José Pérez, que engloba varias asociaciones y entidades que trabajan en las islas con personas afectadas, se reunió el jueves pasado con la responsable autonómica de la Diputación del Común, Lola Padrón, en la sede dela capital grancanaria para explicarle la situación y realidades del trabajo que se hace en Canarias con el colectivo.

Pérez insistió ante todo en la necesidad de firmar "un verdadero pacto ya que apelamos a la responsabilidad compartida de toda sociedad, no solo de las entidades públicas, sino de las propias ONG, del sector empresarial y del conjunto de la sociedad". Insistió en que sus propuestas y demandas están refrendadas no solo por su vigencia "sino por la urgencia de muchas de ellas, basadas en la experiencia del trabajo de campo y el contacto diciones padecen salud mental,

recto con la realidad". El representante de la Asociación de Entidades Canarias de Adicciones (AECAD), y que engloba a casi una decena de asociaciones autonómicas, expresó a lo largo del encuentro las aportaciones que han planteado de cara al V Plan Canario de Adicciones.

Un planteamiento que va desde el análisis de la problemática actual, muy diferente a las realidades acaecidas en otras épocas, mayor inversión y estabilidad de las mismas, entender la exclusión social como algo integral y que debe abordarse desde una perspectiva integral e interseccional desde un enfoque biopsicosocial junto al resto de problemáticas sociales "pobreza, desempleo, carestía de vivienda, falta de oportunidades, violencia de género, violencia sexual, salud mental, no podemos desligar todas esas necesidades de las adicciones", de hecho señaló que casi el 60% delas personas que llegan a las asocia-



#### **Teatro**



Presentación del Festival Reíslas en el Centro Cultural Cicca. LP/DLP

## El Festival Reíslas busca hacer reír a lo grande al público del Archipiélago

David Cepo inauguró ayer la programación con un show en el Teatro Consistorial de Gáldar \* El evento reúne a grandes humoristas del país en cinco islas

Daniela Marrero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Hay maneras de romper el hielo, pero el «Muchas gracias por la financiación» esbozado por la humorista canaria Omayra Cazorla al Director General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, durante la rueda de prensa de presentación de Reíslas tan solo es la punta del iceberg de lo que promete este festival que comienza esta noche a las 20.30 horas con uno de los múltiples

shows de David Cepo en el circui-

Atrás no se queda la pregunta de otro maestro canario del humor Kike Pérez: «¿Cuándo van a traer humoristas buenos?». El evento comenzó su andadura el año pasado, reclutando en el ejercicio un total de 19.000 personas, según cifró el coordinador del evento, Iago Regueiro, quien estima superar el número de asistentes esta edición y que ya tiene en vistas la entrega que tendrá lugar el próximo año: «Si Reíslas no llega el próximo año a todo el Archipiélago será un fracaso para la dirección del festival».

Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa serán el escenario de profesionales del humor de categoría, como los ya mencionados David Cepo, Omayra Cazorla y Kike Pérez, además de otras caras reconocidas como Eva Hache, Comandante Lara, Ana Morgade, Álvaro Casares, Carolina Iglesias, Mikel Bermejo o Martita de Graná, Darío López, Pilar Batista y Jorge Bolaños.

He ahí el mestizaje de este festi-

lago Regueiro: «Si Reíslas no llega el próximo año a todo el Archipiélago será un fracaso»

> Eva Hache, Ana Morgade, Omayra Cazorla, Pilar Batista, entre la parte femenina del cartel

val del humor, que permite «expandirse» a los humoristas a través del intercambio de experiencias. «Es un sueño cumplido trabajar con ellas (las humoristas del cartel), porque son mujeres que siempre he tenido como referentes. Establecer contacto con ellas y conocerlas es un privilegio», alegó Cazorla. La monologuista canaria repite por segunda vez consecutiva con su show Viniste? ¡Qué atrevida! el próximo 13 de septiembre en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de Tenerife, además de participar en Mentes peligrosas, junto a Ana Morgade, Carolina Iglesias y Eva Hache.

Otro de los que repiten de la edición anterior es el madrileño David Cepo, quien en esta ocasión ofrecerá siete actuaciones de su show de stand up comedy No cruces los brazos, de los que cuatro de los números cómicos ya tienen todas sus localidades agotadas. Las fechas disponibles se distribuyen entre el Teatro Leal de Tenerife mañana a las 18.00 y a las 20.30 horas y el sábado a las 18.00 horas. «Pa'lante siempre y a tope con las Islas Canarias», clamó Cepo para agradecer la buena acogida del público isleño.

El canario Kike Pérez, que levanta la carcajada tanto en su tierra como en la Península, es una de las piezas clave de este festival, ya que el jueves 12 de septiembre en el Cicca, espacio donde se presentó la programación.

Reíslas es la unión de varias promotoras, entre las que se encuentran las empresas peninsulares Etiqueta Negra Producciones, ¿Cómo Está Wally? Producciones & Management, Ninona Producciones y la canaria Estudios Multitrack, está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, el Ministerio de Industria y Turismo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Gobierno de Canarias, contando con la colaboración de los Cabildos de las islas implicadas y los ayuntamientos de los once municipios de Canarias en los que se celebra en esta ocasión.

## Pedro Pastor presenta 'Escorpiano' en Gran Canaria y Tenerife

Las entradas estarán a la venta a partir de las 12.00 horas \* Los Locos Descalzos acompañan al cantautor en estos recitales

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ya hay fecha para los dos conciertos que el cantautor Pedro Pastor ofrecerá en las islas este 2025: el viernes 31 de enero en el Centro Cultural Aguere de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y el sábado 1 de febrero en la Sala Aboroto de Las Palmas (Gran Canaria), dentro de la gira nacional de presentación de su nuevo disco, Escorpiano.

Las entradas, que salen desde hoy, podrán adquirirse, a partir de

las 12.00 horas, en entradas.com (para el concierto de Tenerife) y en tictra.com (para el de Gran Canaria), de la mano de la productora canaria newEvent.

Pedro Pastor v Los Locos Descalzos darán a conocer los 12 temas de este nuevo trabajo, compuesto en distintos países de América Latina, un disco que fusiona sonidos rock and roll, folk, merengue e, incluso, toques de candombeque, y que destaca por la frescura y mordacidad de sus letras.

Un crónica de viajes que fusio-

≥ Los 12 temas de este trabajo funden sonidos rock, folk, merengue y candombeque

na culturas y ritmos, y capta escenas de la vida cotidiana con la honestidad y el sello de autenticidad que caracterizan a este joven cantautor con raíces canarias, que lleva la música en la sangre: es hijo del cantautor Luis Pastor y de la cantante Lourdes Guerra, y sobrino de Pedro Guerra).

El tema que da nombre al disco, Escorpiano, ha sido calificado como 'rock and roll astrológico', un tema rebelde, honesto y lleno de ritmo, que promete ser uno de los más rompedores de este 2025.

Asimismo, Pastor ofrecerá en sus dos conciertos de Tenerife y Gran Canaria algunas de las canciones ya consagradas de su repertorio, caracterizado por sus letras reivindicativas y que reflejan el espíritu inconformista de este cantautor independiente, que considera Canarias como «una de sus patrias».

#### Discografía

La discografía de Pedro Pastor, que tiene como hilo conductor la búsqueda de la verdad y el compromiso social, incluye los siguientes trabajos: Aunque Esté Mal Contarlo (2012), La Vida Plena (2014), Sololuna, (2017), Solo Los Locos Viven La Libertad ft. Suso Sudón (2018), Vulnerables (2019) y Vueltas (2021).

El último trabajo es Escorpiano (2024), también con Los Locos Descalzos, compuesto casi en su totalidad entre noviembre de 2022 y 2023 entre Uruguay, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, durante la gira de más de cinco meses que realizó la banda.

Con apenas 29 años, y con cinco discos a sus espaldas, Pedro Pastor representa y lidera una nueva generación de cantautores en España. Pastor suma más de trece años sobre las tablas, con más de 700 conciertos en más de diecisiete países como Colombia, México, Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal...

#### Festival de Cine de Venecia

## Una serie sobre Mussolini tiñe la Mostra de «antifascismo»

La producción, de ocho capítulos, adapta a la televisión el libro 'M. El hijo el siglo', de Scurati

Gonzalo Sánchez /Efe

VENECIA (ITALIA)

La violenta escalada al poder del padre del fascismo Benito Mussolini hace un siglo centra la nueva serie de Joe Wright, M: El hijo del siglo, una historia frenética, oscura y de tono apocalíptico, que ayer tiñó de «antifascismo» el Festival de Venecia, durante su presentación fuera de concurso. «Es un periodo, el del fascismo, que siempre me ha fascinado, también por las derivas a las que asistimos actualmente. Yo crecí como antifascista», declaró en la rueda de prensa el cineasta británico, que aseguró haber aprendido más sobre aquel tiempo.

La serie, de ocho capítulos, adapta a la televisión el libro que el escritor Antonio Scurati dedicó al dictador, M. El hijo el siglo, con la que obtuvo el prestigioso Premio Strega en 2019 (Después completaría una monumental trilogía con M. El hombre de la Providencia en 2020 y M. Los últimos días de Europa en 2022).

En las tres entregas, con tono novelado y traducidas a múltiples idiomas, Scurati ahondaba en el origen de Mussolini y la creación de los Fascios de Combate en 1919 para revelar su ascenso al poder y el camino de Italia al desastre de la II Guerra Mundial.

La serie de Wright describe la década de 1920 como un tiempo oscuro, casi apocalíptico, dominado por un Mussolini que culminaba sus planes revolucionarios agitando a sus escuadrones de soldados desesperados por la «victoria mutilada» de la Gran Guerra.

#### Luca Martinelli

El actor Luca Marinelli, irreconocible, da vida a este tirano que mira a cámara para confesar al espectador sus pensamientos criminales, con un perturbador magnetismo y con los acordes electrónicos de The Chemical Brothers, autores de la banda sonora. «Me lo pensé mucho porque pertenezco a una familia antifascista y yo crecí con esas convicciones, pero después comprendí que podría ser un modo de asumir personalmente una pequeña responsabilidad histórica», dijo Martinelli, hace cinco años Copa Volpi de Venecia al Mejor Actor por su papel en Martin Eden (2019).

Para preparar un personaje tan controvertido, el protagonista explicó que trató de «alejarse de todo tipo de adjetivo» o juicio y ver-

lo simplemente como «un criminal». «Creo que fue la manera más honesta para intentar alcanzarlo, para comprenderlo, aunque comprender sea un término difícil porque para mi es incomprensible».

La serie hizo que la palabra «antifascismo» fuera la más repetida de esta jornada de la Mostra, a dos días del final, también por el propio autor de la trilogía que la inspira, Scurati.

El escritor no se sentó en la mesa principal de la rueda de prensa pero finalmente intervino tomando el micrófono desde el público para denunciar que lamentablemente «el espectro» del fascismo sigue recorriendo una Europa que asoló hace cien años.

≥ El trabajo de Wright describe la década de 1920 como un tiempo oscuro, casi apocalíptico

> El escritor ha mantenido recientemente una controversia con la ministra Meloni

«Yo creo que el espectro del fascismo deambula todavía por Europa y no he sido yo quien lo ha evocado con la novela (...) sino otras fuerzas históricas y personajes», alegó en la rueda de prensa de presentación de la serie fuera de concurso en la Mostra.

Y agregó: «Lo que el arte democrático y antifascista puede hacer no es evocar el espectro del fascismo, eso ya lo han hecho otros, es disiparlo, dispersarlo», suscitando el aplauso de los presentes.



El director británico Joe Wright. | EFE

El escritor propuso al productor Lorenzo Mieli la adaptación a la televisión de su novela porque considera el formato televisivo como «su continuación natural».

#### Nueva mirada

En su opinión «era fundamental una mirada nueva pero siempre antifascista» para llegar al «mayor número de espectadores posible», permitiendo «conocer y comprender la seducción potente que tuvo el fascismo y sentir repulsa» hacia aquellos hechos», auguró.

El escritor ha mantenido recientemente una controversia con la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni, jefa de los ultraderechistas Hermanos de Italia, considerados herederos del partido de los últimos fascistas, el Movimiento Social Italiano.

El pasado abril, Scurati debía leer un monólogo en la televisión pública para recordar los cien años del asesinato en 1924 del socialista Giacomo Matteotti a manos de un escuadrón fascista, pero su intervención fue anulada, lo que desató denuncias de censura contra el Gobierno por parte de la oposición y sindicatos.

El veto al escritor en la televisión pública de Italia puso en evidencia un problema en la Unión Eeuropea, pues no está relacionado con la disputa política, sino con el ejercicio de la libertad, según denunciaron los medios de comunicación.

Meloni, sin embargo, negó cualquier censura y publicó el texto que pretendía leer el escritor en sus redes sociales. La serie de Scurati es estrenada ahora por la Bienal, que desde octubre de 2023 está dirigida por el periodista Pietrangelo Buttafuoco, en el pasado afín a la ultraderecha.

#### Kulumbegashvili deslumbra con 'April', drama sobre el aborto en el mundo rural

La cineasta combina la denuncia social con la exploración poética en forma de imágenes

#### Magdalena Tsanis /Efe

VENECIA (ITALIA)

Tras hacerse con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con su opera prima, Beginning, la cineasta georgiana Dea Kulumbegashvili ha deslumbrado en la Mostra de Venecia con April, un drama sensorial e hiperbólico sobre el aborto en el mundo rural y los embarazos de menores; en una jornada en la que también se han proyectado Strange eyes, de Yeo Siew Hua, y Iddu: sicilian letters, de Matteo Messina Denaro.

La película, con muchas opciones de entrar en el palmarés, combina la denuncia social con la exploración poética en forma de imágenes exuberantes de la naturaleza y un coqueteo con la fantasía que, en la imaginación de Kulumbegashvili, es el resultado de acercarse mucho a la realidad.

«A veces es fácil dejar de ver la belleza del mundo debido a las dificultades de la vida, pero la belleza sigue ahí«, señaló la directora. «Creo que mi filme es hiperbólico, se acerca tanto a la realidad que es imposible mirar a otro lado y, cuando llevas la realidad al extremo, emerge algo que quizá no es real», agregó.



Dea Kulumbegashvili. | EFE

su carrera.

#### La trama gira en torno a Nina, una ginecóloga que practica abortos de forma clandestina, visitando a las mujeres embarazadas en sus casas en lugares remotos y difícilmente comunicados, poniendo en juego

Kulumbegashvili creció en la misma zona de la Georgia rural donde se desarrolla la historia. Su madre era profesora y daba clases a mujeres sin acceso a la educación.

## Portabella, la voz discordante del cine español

Pere Portabella, la voz discordante del cine español recala en el Festival de Venecia. Sus tres primeras películas como productor -Los golfos de Saura, El cochecito de Ferreri y Viridiana de Buñuel-bastarían para inscribir su nombre en la historia del cine, pero Pere Portabella es también un director vanguardista y comprometido cuya obra ha llegado hasta el MOMA de Nueva York. Su trayectoria, diversa, excéntrica y siempre atenta a lo que sucedía a su alrededor, desde la poesía a la política -también fue senador (1977-1979) y diputado en el Parlament (1980-1984)-, la recoge Claudio Zulian en el documental Constelación Portabella, estrenado este jueves en una sección paralela del Festival de Cine de Venecia dedicada a los clásicos. «El cine de ahora es muy convencional y creo que en este momento es bueno recordar y recibir una inyección de ganas de hacer cine de manera creativa, rompiendo las reglas, inventándose cosas, como hacía él», dijo Zulian. «Pere tiene una personalidad propia que no imita a nadie, y a la vez no es imitado por nadie». | Efe

El humor de Saúl Romero. Saúl Romero, uno de los humoristas más destacados de Canarias.

partituras.

ofrece hoy, a las 20.30 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, su nuevo espectáculo Jaque

Mate'. Será un viaje lleno de risas y reflexiones sobre las situaciones cotidianas que todos vivimos.



Wounds (Herida concreta) donde no solo maneja la fuerza simbólica de los objetos y de los materiales, sino también la de las palabras, desde su contexto natal de Puerto Rico.





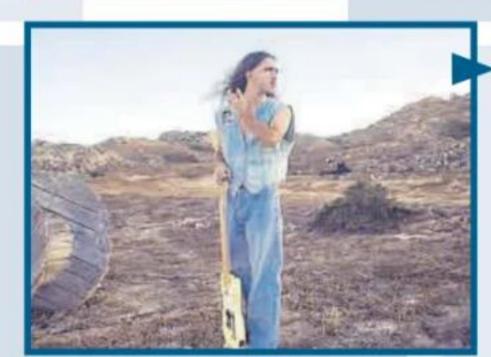

**Especial Casa** Barco. El espacio creativo El Faro (calle doctor Juan Dominguez Pérez) acoge hoy, a las 20.30 horas, las actuaciones de los músicos Ismael Amargo y Enrique Ive. La jornada acabará con un set de dis.

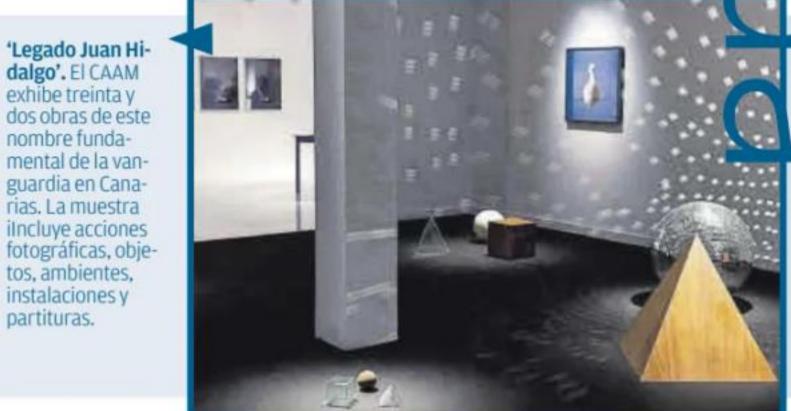



Concierto de Rozalén. Rozalén presenta en directo su sexto álbum El abrazo en un concierto que tendrás lugar hoy y mañana, a las 20.00 horas, en el auditorio Alfredo Kraus. En esta gira, la artista albaceteña presentará las nuevas canciones de este proyecto, registrado a lo largo de dos años entre Madrid y Miami, y producido por Ismael Guijarro.

Jamming Sessions en el auditorio. El Auditorio Alfredo Kraus acoge mañana sábado, a las 20.30 horas, en la sala Jerónimo Saavedra, un espectáculo de improvisación con una sesión innovadora y participativa.

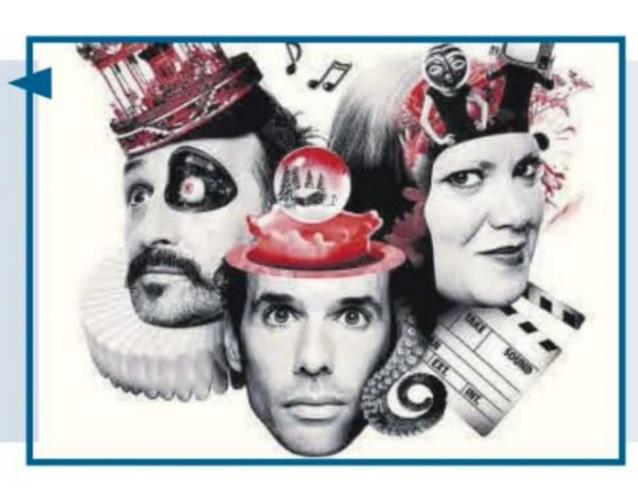



Cascos de 'Star wars'. El Museo Elder ofrece, en la primera planta, una muestra que no solo destaca por la creatividad detrás de cada pieza de 'Star wars', sino que indagan en la tecnología que inspiran las películas.

#### Vanidades

## 'Rapa' se despide con una temporada final «emocionante, oscura y dura»

La serie, que se emite en Movistar Plus el 12 de septiembre, está protagonizada por Javier Cámara y Mónica López, y se presentó ayer en el FesTVal de Vitoria

Silvia García Herrnaz

VITORIA

La serie de televisión Rapa se despedirá el próximo 12 de septiembre de los espectadores de Movistar Plus+ con una tercera y última temporada «más emocionante, oscura y dura» en la que rematará la historia de sus dos protagonistas. Durante su presentación ayer jueves en el FesTVal de Vitoria, así lo ha dicho el actor Javier Cámara, quien se mete por última vez en la piel de Tomás, un profesor de instituto enfermo de ELA que investiga un crimen.

«Él quiere saber la verdad, si uno mató a otro, si detrás de eso hay drogas, abusos... Es su principal preocupación porque está enfermo y quiere centrarse en las cosas de los demás para no pensar en las suyas», señaló el intérprete, razón por la que no ha dudado en definirla como la temporada «más emocionante, más oscura y más dura para nosotros, porque es la última». En contraposición, para Jorge Coira, director de todos los capítulos menos uno, la serie tiene contrastes. «Hay momentos de oscuridad, pero creo que esta temporada será la más luminosa, porque hay un canto a la vida y a la amistad tan fuerte que forjan los dos protagonistas», consideró en la presentación. En esta última entrega, la enfermedad de Tomás se encontrará en un estado avanzado; sin embargo, eso no le impedirá ayudar a un amigo que ha sido acusado de asesinato y que él cree firmemente que es inocente.



El equipo que integra 'Rapa', ayer, en la presentación en Vitoria. EFE

Para demostrarlo, se adentrará en el astillero de Ferrol, sabiendo que esta puede ser su última investigación. En este punto, la ficción también abre un debate so-

bre el tema de la eutanasia. «Es bonito porque se introduce de una manera sutil, es decir, no hace ningún alegato a favor de nada, pero sí están las dos visiones y la liber-

tad de escoger que tiene cada persona», manifestó Mónica López, quien da vida a Maite, sargento de la Guardia Civil y la otra gran protagonista. Su personaje asumirá un caso de secuestro que azotará a una influyente familia. «La desaparecida es una chica joven y ella se da cuenta de que no ve a su hija, que se dedica mucho a su trabajo y no a ser madre, así que este acontecimiento le va a ayudar a acercarse a ella», incide López.

Tomás se adentra en el astillero de Ferrol para ayudar a un amigo acusado de asesinato

La ficción abre un debate sobre la eutanasia desde los dos puntos de vista: a favor y en contra

Una de las nuevas incorporaciones al reparto es la de Cristina Castaño en el papel de Inma. «Va a tener mucha emocionalidad, porque es una mujer de negocios a la que han secuestrado a su hija», anticipó la actriz.

«Con Jorge había trabajado que Inma era un volcán sin erupcionar, una mujer muy acostumbrada a negociar y a la que la emoción le sale a cuentagotas.

## RTVE aprueba la edición con famosos de 'Maestros de la costura' y 'The floor'

Las 'celebrities' tendrán nociones de costura y se someterán a una preparación previa

#### Agencias

MADRID

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado en su sesión de ayer la producción de la versión con famosos del concurso de diseño Maestros de la costura, en colaboración con Shine Iberia, así como el nuevo concurso The floor, en colaboración con Satisfaction Iberia.

Maestros de la Costura Celebrity acogerá por primera vez a famosos en este formato de La 1 que apoya la industria de la moda y textil. El programa mantendrá la estructura clásica de sus seis ediciones con anónimos: dos pruebas de plató más una por equipos en el exterior.

El talent, en el que participarán actores, cantantes, modelos o presentadores, también tendrá en esta versión como jueces a Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile y habrá siempre un cuarto juez invitado.

Los jueces además coserán en una prueba, habrá una sección con jueces en la mercería y otra en la que darán consejos a los participantes. Se explicará con grafismo todo el proceso de confección de las piezas y se fomentará el reciclaje de ropa y sostenibilidad. Todas las celebrities seleccionadas tendrán conocimientos de costura y se someterán a una preparación previa.

## Los restos de Camilo Sesto reposarán en el mausoleo de San Antonio Abad de Alcoy

La familia del difunto cantante contrató al arquitecto encargado de diseñar el proyecto

#### Agencias

ALICANTE

Los restos del cantante y compositor Camilo Sesto serán trasladados el próximo 16 de septiembre al mausoleo levantado en su memoria en el cementerio municipal San Antonio Abad de Alcoy, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento en esta ciudad alicantina.

Según la misma fuente ha señalado que «la financiación del diseño y construcción del panteón-mausoleo ha estado a cargo del heredero de Camilo Sesto, Camilo Miguel Blanes Ornelas, mientras que el manteni-

miento del espacio exterior será asumido por el personal municipal del Cementerio», y ha indicado que «el arquitecto que ha diseñado el proyecto contratado por la familia es Miguel Botella Ruiz Castillo». Al mismo tiempo, la familia tuvo que presentar el proyecto para que fuera aprobado por el órgano municipal competente, con los pertinentes informes del personal técnico del consistorio.

«Tanto la maqueta del mausoleo como toda la documentación de este proceso estarán situadas en la parte final del museo» de Alcoy dedicado al cantante.

#### **ANUNCIOS POR PALABRAS**

PRECIO DE CADA **PALABRA** 

0,52 euros

de Lunes a Sábado

0,54 euros

el Domingo

Mínimo 10 palabras por anuncio

#### **SERVICIOS**

#### **PROFESIONALES**

#### **FONTANERIA**

**DESATASCOS JUMBO** urgencias, cañerías, desagües, domésticos, industriales, detectores, cámaras, equipo de alta presión. 928225262.

**DESATASCOS LAS PAL-**MAS. Fontanería. Desatascos domésticos, industriales, cámaras, detectores. Servicio permanente. 928222279.

#### **RESIDENCIAS TERCERA EDAD**

#### RESIDENCIAL ALTAVISTA

Ambiente familiar, servicio médico permanente. Posibilidad pagar con propieda-928255050 928258484.





# Un marinero muere al caer 12 metros desde un barco fondeado en Las Palmas

El trabajador, natural de El Salvador, se precipitó sobre la cubierta de una gabarra cuando ésta realizaba una operativa de suministro de provisiones

R. Torres/E.Medina

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un marinero ha fallecido este jueves al caer desde un barco que se encuentra fondeado en la rada sur del Puerto de Las Palmas y su cuerpo fue recuperado por sus compañeros tripulantes. El accidente se produjo cuando el buque realizaba una operativa de suministro de provisiones desde una gabarra y, de forma accidental, el trabajador se precipitó sobre su cubierta desde una altura de 12 metros y quedó inconsciente, según confirman las fuentes consultadas. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas del accidente. El fallecido era un trabajador extranjero, natural de El Salvador.

El incidente ocurrió sobre las 15.20 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una llamada en la que se alertaba de que un marinero había caído del barco, por lo que rápidamente se activó a uno de los helicópteros que participaban en las labores de control del vertido en aguas de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde para evacuar al afectado; sin embargo, finalmente no fue necesaria su intervención de la aeronave. según detallan fuentes de ese organismo público, porque el hombre ya había fallecido a causa del fuerte impacto. .

El Elena, como así se llama el buque, es una embarcación dedicada al transporte de mercancías a granel, tiene bandera portuguesa y llevaba fondeado fuera del Puerto de Las Palmas, a unas dos millas náuticas del barrio de San Cristóbal, desde el pasado 24 de agosto cuando llegó desde Mauritania. Al cierre de esta edición, el barco se encontraba retenido hasta que las autoridades esclarezcan las circunstancias que rodean a este incidente.

El tripulante estaba trabajando en el suministro de provisiones en el buque cuando por
causas que por ahora se desconocen perdió el equilibrio y se
precipitó. En el descenso, cayó
en el interior de otra embarcación de menor tamaño que ejecutaba trabajos para el *Elena*,
según indican fuentes de Salvamento Marítimo. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya ha
puesto en marcha una investigación para determinar las causas del siniestro.

En los últimos meses se han sucedido otros accidentes laborales en empresas que operan en el Puerto de Las Palmas. Así, el

El buque tiene bandera portuguesa y está fondeado en el litoral isleño desde el 24 de agosto

pasado 9 de mayo un trabajador de una empresa de construcción de 45 años perdió la vida cuando trabajaba en las tareas de instalación del tendido eléctrico de una nave frigorífica. El hombre sufrió una descarga eléctrica y nada se pudo hacer para salvarle la vida. Meses antes, el 4 de octubre, el trabajador de una naviera de 38 años falleció mientras realizaba labores de carga en un buque que se encontraba atracado en la terminal Nelson Mandela. El accidente se produjo en la bodegagaraje del barco.



Estado en que quedó la grúa en el puerto de Gijón, ayer. | A.G.

# Dos fallecidos y dos heridos graves al volcar dos grúas en el puerto de Gijón

Los dos muertos, de 23 años y 49 años, trabajaban en la retirada del casetón durante el desmontaje de una gran grúa pórtico

S. F. L./P. T

GIJÓN

La caída de dos grúas en El Musel, en Gijón, dejó ayer dos trabajadores muertos y otros dos heridos graves. Se trata de dos camiones grúas de Roxu que se encontraban realizando trabajos de desmontaje del casetón de una grúa pórtico y que, por razones que se investigarán, cedieron y volcaron provocando una hecatombe en el llamado muelle Moliner. Los dos operarios fallecidos en el accidente eran trabajadores de la empresa encargada de la operación, Montajes Astur Manzana. Se trata de César M. R., de 23 años, y de Roberto M. L., de 49. Los dos heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital. Uno al HUCA, donde estaba previsto que se le practicase una operación quirúrgica, y otro al de Jove, con contusiones en un brazo. Además, los servicios sanitarios trasladaron también a Jove a otro trabajador, que presentaba síntomas de confusión, y un cuarto acudió por su pie al hospital con dolor leve en un dedo.

Los servicios de emergencia recibieron aviso del suceso sobre las 11.20 horas. A El Musel se desplazaron dos UVI Móvil, varias dotaciones de los Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil. Precisamente los agentes de la Benemérita serán ahora los encargados de investigar el suceso.

La pesada pieza que sostenían las grúas móviles cedió, se fue al mar y las volcó al suelo

> Dos trabajadores fueron atendidos, uno con síntomas de confusión y otro con dolores leves

Según testigos presenciales, el accidente se produjo cuando los dos camiones grúa se encontraban ayudando en las labores de la empresa Astur Manzana para el desmontaje de una gran grúa de descarga de barcos. Ya habían avanzado en esos trabajos y quedaba por soltar la pesada pieza de

la base de la grúa. Las dos máquinas del Roxu se engancharon a la base para proceder a su retirada mientras esta era separada de su sujeción al suelo. Fue en ese delicado proceso cuando, según las primeras hipótesis, la pesada pieza que sostenían las grúas móviles cedió y acabó yéndose al mar, arrastrando consigo hacia un lado a las dos grúas móviles y volcándolas al suelo.

El Ayuntamiento de Gijón ha anunciado que se declararán dos día de luto oficial en el concejo. Por su parte, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, se pronunció también sobre el fatal suceso. «Quiero mandar un mensaje de solidaridad y condolencias pa ara las familias de los fallecidos y de los heridos», expresó en el cierre de la Escuela de Verano de UGT, en Oviedo.

También lo hizo la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, a través de su cuenta oficial en X. «Quiero enviar mi pésame a los familiares y compañeros de los fallecidos y desear una pronta recuperación a los heridos. Todos los medios estatales han estado a disposición desde el momento en el que se produjo», afirmó.

#### Cinco detenidos por una pelea con cuchillos y un hacha en un bar de la capital grancanaria

**Europa Press** 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y una mujer, todos ellos con antecedentes, como presuntos autores de los delitos de riña tumultuaria y lesiones en un bar de Las Palmas de Gran Canaria. En una nota, la Jefatura Superior de Policía de Canarias explica que los hechos tuvieron lugar en la noche del 24 de agosto cuando agentes que realizaban labores de prevención en Vegueta observaron un gran revuelo en el exterior de un bar.

Así, vieron que varias personas estaban agrediéndose en la calle, portando incluso alguno de ellos cuchillos y un hacha. Ante estos hechos, los policías dieron el aviso y acudieron al lugar varias unidades, mientras que ante la presencia policial algunos de los implicados intentaron darse a la fuga.

Cinco personas fueron detenidas, se intervino un cuchillo de 23 centímetros y una cadena con un candado. Además, dos de los arrestados tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario. Todos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. Las diligencias policiales continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

#### Un hombre roba más de 12.000 metros de cable de cobre en Fuerteventura

Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Guardia Civil ha detenido en Fuerteventura a un hombre de 50 años con antecedentes policiales por robar doce kilómetros de cable del tendido eléctrico de las calles de Caleta Fuste para conseguir cobre, lo que afectó a 542 iluminarias.

Los hechos se conocieron gracias a la denuncia de empresas de obras públicas que trabajan en la localidad, que manifestaron que entre enero y julio de este año les habían sustraído los cables de toma de tierra de varios sectores de la obra, en la que se vieron afectadas las farolas de hasta 24 calles.

Tras la investigación, los agentes comprobaron que el hombre había vendido cobre a una empresa de chatarras. Tenía antecedentes por hechos similares. Colaboró la Policía Local de Antigua.

# La acusada de sacar un ojo a una mujer: «No era mi intención esa barbaridad»

La más violenta de las agresoras, Diana M., afirma que sufrió un «brote psicótico» después de ingerir ansiolíticos y varias «litronas» de cerveza

Pedro Fumero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La joven ocupa acusada de sacar un ojo a una chica en La Orotava a finales de marzo del año pasado, Diana M., afirmó este miércoles que «no era mi intención hacer esa barbaridad; es inhumano, me arrepiento mucho, me di cuenta después». La citada procesada reconoció que fue ella quien llevó lideró el brutal ataque a una mujer que vivía con su entonces novio en un cuarto de aperos en la calle Salazar y que le pinchó un ojo con una cuchara. Las palizas ocurrieron dos días seguidos, el 29 y el 30 de marzo del año pasado.

En el juicio que comenzó este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Diana M. sólo respondió a las preguntas de su abogado y se negó a contestar a la fiscal y al letrado de la víctima (acusación particular).

Esta acusada aseguró que «fue algo muy desmedido» y lo atribuyó a un «brote psicótico», después de consumir ansiolíticos y una cantidad elevada de alcohol, de forma concreta «varias litronas».

#### Las acusadas eran pareja

Esta joven dijo que la versión ofrecida poco antes por la otra acusada, Zaida H. no era del todo correcta. En el momento de los hechos, ambas tenían una relación sentimental y residían como ocupas en una carpintería situada en la calle Nicandro González Borges, en la zona de Lercaro, en La Orotava.

Supuestamente, según Diana, la víctima la ayudó a hacer el traslado de sus pertenencias (ropa o maquillaje, entre otras cosas) y las de Zaida al citado local. Pero la ahora afectada se quedó con algu-



Sesión del juicio, esta semana. LP/DLP

nas pertenencias de ambas y se las llevó al cuarto de aperos donde la chica atacada residía con su novio.

De la agresión ocurrida el 29 de marzo, Diana no se acuerda absolutamente de nada. Sobre lo que pasó el 30 de marzo, explicó que se alteró mucho al comprobar que la víctima tenía un cargador de su portátil en una bolsa. Tras pedirle explicaciones, apuntó que «yo la agredí, como dijo» la víctima en su declaración en el juicio.

Sobre los episodios violentos que sufre y que calificó como «brotes psicóticos», aclaró que «distorsiono la realidad, me siento amenazada». Tras salir del cuarto de aperos en el que pasó el suceso, dijo que se cayó al suelo fruto de la tensión vivida momentos antes. Pero después se fue a un supermercado a comprar una nueva «litrona».

Recordó que ya fue condenada una vez en la Península por una agresión similar. Cabe recordar que tanto los guardias civiles como los policías locales que prestaron declaración el primer día del juicio coincidieron en que ambas acusadas son personas «conflictivas» y «violentas».

Según los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) Miguel Ángel Tous y Manuel Martínez, Diana sufre un trastorno límite de la personalidad. Y esa patología se complica con un elevado consumo de alcohol.

Sin embargo, los citados peritos aclararon que esas circunstancias no impiden que en el momento de los hechos tuviera mermadas sus capacidades de conocimiento y voluntad (cognitivas y volitivas).

Tous matizó que las personas que sufren enfermedades como trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, tienen «explosiones violentas» que pueden durar un minuto o unos pocos minutos, pero en ningún caso ese episodio se prolonga durante una hora. A lo largo de 60 minutos, según dicho forense, la persona agresora tiene tiempo de ser consciente del daño que hace.

Las acusadas negaron que la agresión del 30 de marzo durara tres, dos o una hora. En palabras de Diana, apenas se prologó durante «unos ocho minutos».

La otra implicada, Zaida, pidió disculpas a la víctima y a su familia. «Estoy arrepentida, soy consciente del daño que he hecho» a la afectada. «No pensé que las cosas hubieran acabado así», afirmó. Pero recordó que la agresión también ha generado una situación desagradable para los seres queridos de ella y Diana.

#### Pelea

Sobre lo que ocurrió el primer día, dijo que ellas fueron al cuarto de aperos, que hubo una conversación normal entre las tres jóvenes y que fue la víctima quien se abalanzó primero sobre Diana, para iniciarse después una pelea entre ambas.

Zaida contó que ella se dirigió a la perjudicada para decirle que «me llevo prestado tu teléfono móvil y mañana intercambiamos nuestras cosas». En la mañana del 30 de marzo, según Zaida, ella y Diana compraron «litronas» de cerveza en un supermercado que está junto a la estación de guaguas de La Orotava.

Pero Diana ya se había tomado su medicación. Una vez en el cuarto de aperos, esta acusada dijo que fue la víctima quien se abalanzó primero sobre Diana y cogió a esta por el cuello. Y que ella intervino para agarrar con mucha fuerza a la afectada.

Negó que amenazaran de muerte a la agredida ni que le dijeran que iba a «comer tierra». También rechazó que a la chica atacada se le impidiera escapar: «ella era libre de irse».

Frente a lo que expuso la denunciante, que comentó que le pincharon el ojo izquierdo unas siete veces, Zaida apuntó que sólo fue una vez. Y después ella le pidió a Diana que parara. A continuación, recogieron varios bolsos que estaban allí, algunos con pertenencias de la víctima, y se marcharon del cuarto de aperos por la ventana que servía de acceso.

Los médicos forenses dicen que tuvo capacidad de entender lo que hacía durante el ataque

> La joven admitió que ya fue condenada en la Península por cometer un delito de lesiones similar

Personal del Servicio de Biología de la Guardia Civil explicó que la sangre encontrada en varias piezas de ropa analizadas sobre este caso correspondía íntegramente a la víctima, pues coincidía con el perfil genético de una muestra indubitada tomada a la agredida.

El médico forense Manuel Martínez aseguró que existe una relación directa entre el estrés postraumático y el insomnio severo sufrido por la víctima y la agresión en la que perdió el ojo izquierdo. Además, matizó que los cuadros de depresión o ansiedad que padecía la afectada ante del mencionado suceso no influyeron en su actual estado.

## Dos personas se precipitan con el coche 15 metros por un barranco en Tirajana

Una mujer y un hombre fueron evacuados con heridas moderadas a un centro hospitalario

#### **Europa Press**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un varón y una mujer resultaron heridos ayer después de que un vehículo volcara y se precipitara desde una altura de 15 metros por un barranco cuando circulaba por la carretera entre el Pinar de Pilancones y la presa de Chira, en las medianías del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) rescató a uno de los afectados, un varón que sufrió un traumatismo torácico de carácter moderado, que fue evacuado hasta la helisuperficie de ElBerriel, donde una ambulancia medicalizada se hizo cargo de su traslado a la Clínica Roca.

Por su parte, el personal sanitario asistió también a otras tres personas, de las que una mujer fue evacuada con un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado al mismo centro clínico.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de realidad el atestado correspondiente.



Estado en que quedó el vehículo tras caer 15 metros por el barranco.

# Heridas cuatro personas tras una reyerta con armas blancas en Santa Cruz de Tenerife

Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas un varón de 43 años grave al ser agredido con un arma blanca, en una reyerta en Santa Cruz de Tenerife. El SUC atenció a los heridos y evacuó al Hospital de La Candelaria a dos de ellos: al varón de 43 años y una mujer de la misma edad, con policontusiones y heridas incisas moderadas. Los otros dos heridos, una mujer y un varón fueron trasladados a centros salud. La Policía instruyó las diligencias.

## La brigada antidroga de Mérida, acusada de operar como un grupo criminal

Los funcionarios dejaron a narcos protegidos que desarrollasen sus actividades delictivas

Efe

MÉRIDA

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha propuesto procesar a cinco miembros de la brigada antidroga de Mérida por organización criminal, ya que entre los años 2019 y 2021 permitieron a los narcotraficantes que tenían protegidos llevar a cabo sus actividades delictivas.

En un auto dictado este miércoles, el juez ha decretado la continuidad de la tramitación de las diligencias previas, por el procedimiento abreviado, contra seis policías-cinco de ellos del Grupo de Estupefacientes de Mérida- y otras nueve personas.

A algunos agentes se les imputan también delitos de conspiración, tráfico de drogas, contra el patrimonio, de malversación, torturas, falsedad documental y con- nal telefónico. tra la administración pública, en-

tre otros.

El Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, disponen ahora de un plazo de diez días para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Además, el juez ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otras diez personas, algunas de ellas policías.

Las diligencias previas se iniciaron mediante auto de 16 de abril de 2021, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional solicitó autorización judicial para la intervención telefónica, la instalación de una cámara de videovigilancia y un dispositivo de audio en el despacho del Grupo de Estupefacientes, además de la colocación de un registro remoto en el termi-

por distintos cauces de posibles conductas ilícitas de dos agentes de Mérida por su vinculación con personas relacionadas con el mundo del narcotráfico.

Las pruebas practicadas han puesto de manifiesto que el modus operandi del que fuera el Grupo de Estupefacientes, cuyo miembros fueron detenidos en septiembre de 2021, pasaba por tener una serie de colaboradores y protegidos que le proporcionaban información esencial para proceder a la detención de personas vinculadas con el mundo del tráfico de drogas.

No obstante, «las operaciones policiales permitían que el traficante protegido realizara su actividad delictiva con la aquiescencia del grupo, al tiempo que le protegía frente a investigaciones de otros grupos de investigación», señala el auto.

«Este grado de colaboración en el que se favorecía a un traficante, frente al que no se actuaba, a cambio de información sobre operaciones, transacciones de droga, y que este instructor califica como omisión del deber de perseguir delitos, dio lugar a otro tipo de colaboración en la que el propio grupo participaba de la actividad delictiva».

En concreto, según el juez, el cultivo de plantaciones de marihuana.

«Existen pruebas de que todos los miembros del grupo eran conocedores de las plantaciones de estos investigados y de que se les Esta unidad tenía información vante y utensilios para llevar a imputados.

buen puerto la plantación de marihuana, así como de los beneficios que la plantación reportaría al grupo», dice el auto.

El Grupo de Estupefacientes actuaba como una organización criminal en la que todos los integrantes participaban de «manera concertada y coordinada, repartiéndose las tareas o funciones».

A juicio del juez, es «revelador» el papel predominante de un policía, que «ejerce realmente las funciones de dirección y coordinación que debería tener el inspector del grupo».

Protegían a traficantes frente a los que no se actuaba a cambio de información

Entre los hechos que se relatan en el auto, el juez detalla varias operaciones antidroga en las que se no se detenía al narcotraficante protegido o la información y la interceptación pactada de un transporte de más de un kilo cocaína desde Madrid a Mérida en febrero de 2021, en la que hubo dos detenciones.

El juez ha decretado también la continuación de las diligencias para depurar las responsabilidades civiles que pudieran corresponder a la mujer del policía que actuaba como cabecilla del grupo como partíproporcionaba información relecipe a título lucrativo de los hechos

#### LANZAROTE

#### Un menor de 17 años, grave al chocar su patinete con un coche

Un menor de 17 años está herido de gravedad tras colisionar el patinete que conducía contra un coche en el municipio lanzaroteño de Tías. El accidente se produjo ayer a las 16.30 horas en la carretera LZ-2, pk. 13, según informa el 1-1-2. El joven, que ha sufrido politraumatismos de carácter graves, fue trasladado en estado crítico en una ambulancia del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa. La Policía Local instruyó las diligencias. | R. T.G.

#### TENERIFE

#### Un joven es agredido y luego cae por un barranquillo

Un varón de 33 años ha resultado herido con traumatismos moderados al ser agredido y caer por un barranquillo desde una altura de tres metros en Arona. La agresión se produjo en la avenida Arquitecto Gómez Cuesta sobre las 4.37 horas, cuando el 112 recibió el aviso y movilizó a los servicios de emergencia. Efectivos del SUC lo asistieron y lo evacuaron al hospital. La Policía Nacional instruyó diligencias. | Efe

#### SORTEO DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (I) LOTERÍA NACIONAL SORTEO 00000 Seis series de 100.000 billetes cada una Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis series de los números premiados, clasificados por su cifra final Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día SORTEO DEL JUEVES ORIGINAL PROPERTY OF STREET siguiente al de la celebración del sorteo Números Euros/Billete 10700 . . . . . 300 | 10701 . . . . 300 | 10702 . . . . 12.300 | **10703 . . . . . 300.000** | 10704 . . . . . 12.300 | 10705 . . . . . 360 | 10706 . . . . . 330 | 10707 . . . . . 300 | 10708 . . . . . 330 | 10709 . . . . . 300 10711........300 | 10712........360 10713......330 | 10714......300 | 10715......360 | 10716......330 | 10717......300 | 10718......390 | 10719......300 10740 ...... 300 | 10741 ...... 300 | 10742 ...... 360 | 10743 ...... 330 | 10744 ...... 300 | 10745 ...... 300 | 10746 ...... 330 | 10747 ...... 300 | 10748 ...... 330 | 10749 ...... 300 10750......300 | 10751......300 | 10752......300 | 10753......330 | 10754......300 | 10755......300 | 10756......330 | 10757......300 | 10758......330 | 10759......300 10760......300 | 10761......300 | 10762......300 | 10763......330 | 10764......300 | 10765......300 | 10766......330 | 10767......300 | 10768......330 | 10769......300 10771......300 | 10772......300 | 10773......330 | 10774......300 | 10775......300 | 10776......330 | 10777......300 | 10778......330 | 10779......300 10783 . . . . . . . . 330 | 10784 . . . . . . . . 300 | 10781 . . . . . . . 300 | 10782 . . . . . . . 300 10785 . . . . . . 300 | 10786 . . . . . . 330 | 10787 . . . . . . . . 300 | 10788 . . . . . . . 330 10790......300 | 10791......300 | 10792......300 | 10793......480 | 10794......300 | 10795......300 | 10796......330 | 10797......300 | 10798......330 | 10799......300 52410.......150 | 52411.......150 | 52412.......210 | 52413.......180 | 52414.......150 | 52415.......210 | 52416......180 | 52417.......150 | 52418.......240 | 52419.......150 52420.......150 | 52421......150 | 52422......150 | 52423.......180 | 52424......150 | 52425......150 | 52426......180 | 52427......150 | 52428......180 | 52429......210 52470.......150 | 52471.......150 | 52472.......150 | 52473......7.650 | **52474......60.000** | 52475......7.620 | 52476......180 | 52477.......150 | 52478.......180 | 52479.......150 Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones 041 . . . . . . . . 150 0703 . . . . . . . . 990 8684 . . . . . . . . 750 1245 . . . . . . . . 750 7808 . . . . . . . . 780 2010 . . . . . . . . 750 12.....60 316 . . . . . . . . 180 29........60 628 . . . . . . . . 180 30 . . . . . . . 120 42.....60 703.....240 025 . . . . . . . . 150 6.....30 793 . . . . . . . . 180 195 . . . . . . . 150 18.....90 8.........30 893.....180 05....60 03.....90 15.....60 ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA

clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

<sup>1.</sup>ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista coinciden con los de su billete o décimo. 2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,

Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha

<sup>4.</sup>ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de premios que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### **CRUCIGRAMA**

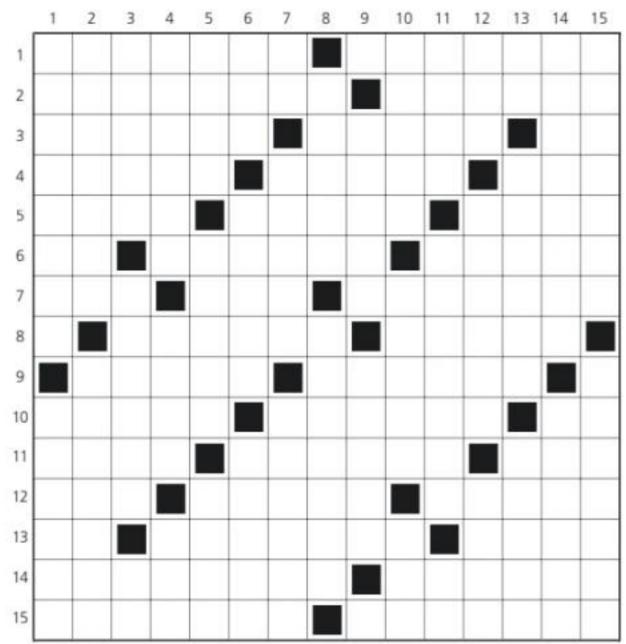

HORIZONTALES.- 1: Llevar a cabo algo. Confirma la realidad o certeza de algo.-2: Fantasma, espectro. Imágenes pintadas en la Iglesia ortodoxa.-3: Acedía. Envite falso hecho en el juego para desorientar o atemorizar. En romanos, quinientos uno.-4: Brillaba. Corteza olorosa que cubre la nuez moscada. Plural de consonante.-5: Concepto, noción. Raya. Consentimiento o mandato para que algo tenga efecto.-6: Concede. Que conmueve, punza o agita el ánimo. Nacido en Arabia.-7: Argolla. Dueña de algo. Mandan.-8: Símbolo del deuterio. Cruzase de una parte a otra. Gas noble.-9: Ciudad de Francia. Peleas, batallas. Símbolo del azufre.-10: Manchas que suelen salir en el cutis y aumentan generalmente por efecto del sol y del aire. Erosionar las bacterias el esmalte de los dientes. Río de Italia.-11: Atreverse. País. Apócope de mano.-12: Plural de femenino. Colocaba algo en un sitio. Flojo, descuidado.—13: Preposición que indica lugar. Encuadernación que se lleva a cabo con tapas de cartón y forro de papel. Amarrar.—14: Ingreso o entrada. Mencionada.-15: Inquirir y astrear con cautela y disimulo la intención, habilidad o discreción de alguien. Traspasados graciosamente por alguien a otra persona.

VERTICALES.- 1: Existencia real y efectiva de algo. Garruchas.-2: Resguardar y defender a alguien del peligro que le amenaza. Ponderando.—3: Extremo superior o punta de algo. Que impiden el paso a la luz. Símbolo del manganeso.-4: Tratar con una o más personas que causan molestia y ejercitan la paciencia. Trabajar la tierra. Hombre valiente.-5: Acudiría. Vergel en el desierto. Entrega de la pelota entre jugadores de un mismo equipo.-6: Rema hacia atrás. Normas que regulan la conducta de alguien. Recreo de feria.-7: Abreviatura de ejército de tierra. Detrminas la longitud de algo. Cantante.—8: Arrogante, presuntuoso, engreído. Elevación, grandeza. -9: Símbolo del amperio. Aleación de hierro y carbono. Asistirían a un acto. En romanos, quinientos.-10: País de Asia. Rayo de la rueda. Sonido repetido.—11: Rumores, noticias vagas de un suceso. Emperador romano. Símbolo del indio.-12: Tanto en el fútbol. Restregar con fuerza una cosa con otra. Planta de tallo bajo, ramificado y leñoso.—13: Apócope de uno. Instrumentos musicales. Cada una de las dos partes iguales en que se divide un todo.—14: Cercaban algo cogiéndolo en medio. Pretérito.-15: Socorren, favorecen o ayudan. Ruidosas.

#### SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



#### **AJEDREZ**



Blancas: Mirkovic. Negras: Stefano. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

- ¿Qué lavas?



#### SUDOKU

| 4 | 3 |   |   |    |   | 7 | 2 |        |
|---|---|---|---|----|---|---|---|--------|
|   |   |   |   |    |   |   | 2 |        |
|   |   |   |   | 10 | 3 |   | 4 | 1      |
|   | 6 | 2 |   | 8  |   |   |   |        |
| 1 |   |   |   |    |   |   |   |        |
|   |   | 3 |   | 4  |   | 1 | 7 |        |
|   |   | 1 |   |    |   |   |   | 5      |
|   | 2 |   | 7 |    | 5 | 6 |   | 5<br>8 |
|   |   |   |   |    | 4 |   | 3 |        |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE







#### **AUTODEFINIDO**

| QUE CON-<br>TIENEN                       | ٧           | DOC-<br>TORAS | ٧                                | COMIDA<br>CAM-                               | ٧                               | HERMANA,<br>RELIGIOSA      | ٧                  |
|------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ALCOHOL<br>BÁSICO                        |             | CIFRADO       |                                  | PESTRE NOBLE                                 |                                 | NAVE                       |                    |
| > DAGICO                                 |             | ¥             |                                  | Ý                                            |                                 | ٧                          |                    |
| PONER<br>ACTUAL                          | >           |               |                                  |                                              |                                 |                            |                    |
| >                                        |             |               |                                  |                                              |                                 |                            | NACIDO<br>EN MILAN |
| INDOS-<br>TÁNICO<br>BLANDA               | >           |               |                                  |                                              |                                 | 1000<br>CAUTIVÓ,<br>SEDUJO | ≯ ÿ                |
| >                                        | 1.          |               |                                  | MONO CA-<br>PUCHINO<br>EXTINGUIÓ<br>EL FUEGO | >                               | ٧                          |                    |
| LLANA<br>MANÍA                           | <b>&gt;</b> |               |                                  | ٧                                            | TALIO<br>BORDE<br>DEL<br>TEJADO | >                          |                    |
| >                                        |             |               | SE<br>DETIENE<br>COGE,<br>SUJETA | >                                            | *                               |                            |                    |
| NACIDO EN<br>CATALUÑA<br>ALMA-<br>CENAJE | >           |               | *                                |                                              |                                 |                            |                    |
| QUE<br>SUENAN<br>MUCHO                   | <b>&gt;</b> |               |                                  |                                              |                                 |                            |                    |

#### **SOLUCIONES**

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Realice. Asegura.-2: Espíritu. Iconos.-3: Acidia. Farol. DI.-4: Lucía. Macis. Pes.-5: Idea. Línea. Fíat.-6: Da. Roedor. Árabe.-7: Aro. Ama. Ordenan.-8: D. Pasase. Argón.-9: París. Lidias. S.-10: Pecas. Cariar. Po.-11: Osar. Nación, Man.-12: Las. Ponía. Omiso.- En. Cartoné. Atar.-14: Admisión. Citada.-15: Sondear. Donados.

Verticales.-1: Realidad. Poleas.-2: Escudar. Pesando.-3: Ápice. Opacas. Mn.-4: Lidiar. Arar. Cid.-5: Iría. Oasis. Pase.-6: Cia. Lemas. Noria.-7: ET. Midas. Cantor.-8: Ufano. Elación.-9: A. Acero. Irían. D.-10: Siria. Radio. Eco.- Ecos. Adriano. In.-12: Gol. Fregar. Mata.-13: Un. Pianos. Mitad.-14: Rodeaban. Pasado.-15: Asisten. Sonoras.

#### AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: A. G. P. S.-2: Alcalino.-3: Colocar.-4: Moderno.-5: Hindi. M.-6: Fofa. Caí.-7: Lisa. Tl.-8: Tic. Para.-9: Catalán.-10: Bodegaje.-11: Sonoros.

#### AJEDREZ

1-De5, f6; 2-Ad5+, Rh8; 3-Dxf6, Tg8; 4-Te7

#### **JEROGLÍFICO**

-Mí ropa. (miro PA)

| SOPA DE LETRAS      | SUDOKU            |
|---------------------|-------------------|
| BERALLADOR          | 4 3 5 8 1 9 7 2 6 |
| AZEACORDTA          | 9 1 6 4 7 2 5 8 3 |
| CONNALIMOL          | 2 8 7 6 5 3 9 4 1 |
| TRATREISAA          | 7 6 2 9 8 1 3 5 4 |
| IEJAEELAND          | 11419 5 317 8 612 |
| RNENITELAM          | 81513 2 416 1 719 |
| D J E R S N I T N O | 6 7 1 3 2 8 4 9 5 |
| N E D O N O R R A J | 3 2 4 7 9 5 6 1 8 |
| D E N D R I T A C R | 5 9 8 1 6 4 2 3 7 |

| SUDOKU |   |     |   |    |   |
|--------|---|-----|---|----|---|
| 315    | 8 | 119 | 7 | 21 | ĺ |
| 116    | 4 | 712 | 5 | BI | į |
| 817    | 6 | 513 | 9 | 4  | ľ |
| 6 2    | 9 | 8 1 | 3 | 5  | į |
| 419    | 5 | 317 | 8 | 61 | į |
| 513    | 2 | 416 | 1 | 7  | ŀ |
| 7 1    | 3 | 2 8 | 4 | 9  | į |
| 2   4  | 7 | 915 | 5 | 11 | ı |



#### La suerte

| ONCE  | 2/9/2024                         |
|-------|----------------------------------|
| 72486 | Serie: 010                       |
|       | 3/9/2024                         |
| 55193 | Serie: 021                       |
|       | 4/9/2024                         |
| 49481 | Serie: 001<br>5/9/2024           |
| 15522 | Serie: <b>030</b>                |
|       | Cuponazo 30/8/2024               |
| 75713 | Serie: 098<br>Sueldazo 31/8/2024 |
| 67532 | Serie: <b>039</b>                |
|       | Sueldazo 1/9/2024                |
| 52505 | Serie: 41                        |

#### Super ONCE 5/9/2024

5/9/2024

Suerte: 1

Sorteo 1

Mi día

12 NOV 1932

24-33-34-35-45-49-54-56-57-58-59-62-65-67-68-69-72-75-80-81 Sorteo 2

01-12-20-22-24-39-40-46-47-48-53-54-55-59-69-70-71-73-74-85 Sorteo 3

05-07-10-15-16-17-29-32-44-47-57-60-61-62-63-66-70-77-80-81 Sorteo 4

02-03-08-17-21-22-24-28-34-35-36-45-49-56-63-75-76-78-80-85 Sorteo 5

11-12-13-14-21-26-31-34-37-40-42-44-47-52-60-63-66-74-79-80

| Triplex       | 5/9/2024 |
|---------------|----------|
| Sorteo 1      | 421      |
| Sorteo 2      | 454      |
| Sorteo 3      | 718      |
| Sorteo 4      | 557      |
| Sorteo 5      | 906      |
| Euro Jackpot  | 3/9/2024 |
| 5-17-23-36-37 |          |
| Soles: 5 y 9  |          |

Eurodreams 5/9/2024 08-19-24-31-32-40

Sueño: 2

Bonoloto 5/9/2024 07-14-20-33-39-46 C: 45-R: 6

Euromillones 3/9/2024 07-09-11-16-45 El millón: GFP48951 E:2y5 30/8/2024 03-24-27-33-42

La Primitiva 2/9/2024 15-16-34-35-38-39 C:26 R:0 Joker: 9 970 144

E:4 y 6

El millón: GBH77927

5/9/2024 05-09-12-16-22-39 C:04 R:8 Joker: 3 724 184

31/8/2024 05-06-07-13-26-36 C: 27 R: 8 Joker: 0 131 244

El Gordo 1/9/2024 Clave: 4 02-11-24-31-45

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### Pocos cambios en las temperaturas

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Elaboración propia.

Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. En el resto, poco nuboso. Pocos cambios en las temperaturas. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de mayor intensidad en sudeste y noroeste. Fuerteventura y Lanzarote: Predominio de los intervalos nubosos en el norte y oeste, y de los cielos poco nubosos en el resto. Probable calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado. Tenerife: Altas cumbres despejadas. En el norte, cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de mayor intensidad en sudeste y noroeste. La Palma, La Gomera y El Hierro: En el norte, cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de mayor intensidad en vertientes este y noroeste.



#### El mar

Mareas

La Palma ↓

260-200

0

La Gomera

250-210

a

a

El Hierro

200-170

a

HORARIO

PLEAMAR 3.42 h. - 15.53 h. 2.37 - 2.45

BAJAMAR 9.37 h. - 21.59 h. 0.57 - 0.56

ALTURA

C Tenerife @

al

N o NE 4 o 5 arreciando temporalmente a 6 mar adentro en costas oeste y sureste. Marejada aumentando a fuerte marejada mar adentro en costas oeste y sureste. En costa norte, N 3 o 4 y marejadilla. En costa sur, Variable 1 a 3, brisas, marejadilla o rizada. Mar de fondo del N de 2 a 3 metros.

Crepúsculo

MATUTINO VESPERTINO NÁUTICO 6.52 h. 21.10 h.

7.20 h. 21.42 h. CIVIL octubre, luna nueva. Lanzarote 1 Próximos días 260-200 0 Sábado 250 - 210 a 0 Domingo 0 240 -220 0 Lunes Fuerteventura 240 - 210 270-200 **Gran Canaria** 

Sale a las 7.44 horas. Se pone a las 20.18 horas.

#### La luna

El sol

Sale a las 10.31 horas. Se pone a las 22.04 horas.

#### FASES

Miércoles 11 de septiembre, cuarto creciente; martes 17 de septiembre, luna llena; martes 24 de septiembre, cuarto menguante; martes 2 de

#### Guerra Mundial. **PREMONICIÓN**

21:00 h. Paramount [\* \* \*] ▶Thriller. 2015. Estados Unidos. Dirección: Afonso Poyart. Intérpretes: Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish. 101 min. Color.

■ Un veterano detective del FBI v su joven y ambiciosa compañera contactan con un solitario analista civil, el doctor John Clancy, para que les ayude a resolver una serie de extraños asesinatos. Clancy tiene un extraordinario poder intuitivo, en forma de vívidas y perturbadoras visiones, que le pone en el rastro del asesino, pero pronto se da cuenta de que su don no es rival contra los insólitos poderes del escurridizo homicida.

### PADRE NO HAY

MÁS QUE UNO 3

21:10 h. Antena 3 [\*\*] ►Comedia. 2022. España. Dirección: Santiago Segura. Intérpretes: Santiago Segura, Toni Acosta, Loles León. 98 min. Color.

Se acercan las Navidades y la familia de Padre no hay más que uno se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belen de la colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual.

#### **GUARDIA DE 24 HORAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- Avda. de Rafael Cabrera, 26, 928363670 C/ Nicolás Estévanez, 41 - esq. Bernardo de la Torre, 928261407
- Urb. Los Ruiseñores Miller Bajo Ciudad Alta. 928369077
- C/ Gelu Barbu, Bailarín, 22 Local 13, antes Ramblas de Jinámar Bloque II Local 3. 928711397

#### **GRAN CANARIA**

Agaete: C/ Francisco Palomares, Parcela 16, Finca 9, C.C. Puerto de Las Nieves. 928886004

Agüimes-Ingenio: Avda. de Valencia, 15 -Ingenio, 928780087

(Hasta las 22.00 horas). Avda. Polizón, 75 Playa de Arinaga - Agüimes. 928180414 Arucas: C/ Francisco Gourie, núm. 13 Firgas: (Hasta las 22.00 horas). Avenida de la Constitución, nº 29. 928625208 Gáldar-Guía: Paseo de los Guanartemes,

14 - Local derecho (Palma de Rojas, Gáldar). 928553495

(Hasta las 22.00 horas). C/ Luján Pérez, 17 La Atalaya (Guía). 928881747



La Aldea de San Nicolás: C/ Alfonso XIII. número 42, 928890076

Mogán: Avda. de la Cornisa, número 22 -Puerto Rico. 928561019 Moya: C/ Luján Pérez, número 5

San Bartolomé de Tirajana: C/ Venezuela, 57 - El Tablero, 928141026 San Bartolomé de Tirajana (casco):

(Hasta las 22.00 horas), C/Tamarán, 11-(Tunte), 928127035 San Mateo: C/ Del Agua, número 6.

928661085 Santa Brigida: Carretera del Centro, 136 -

El Monte, 928350193 Santa Lucía de Tirajana: C/ Masca, núm. 118 - Los Llanos, 928435490

Tejeda-Artenara: C/ Domingo Guerra Navarro, 25 - Tejeda. 928666072 Telde: Parque Franchy Roca, núm. 4. 928690970

Teror: C/Real de la Plaza, 11. 928631161 Valleseco: C/ León y Castillo, núm. 22 Valseguillo: C/ Juan Carlos I, núm. 7

#### LANZAROTE

Arrecife: C/ León y Castillo, núm. 41. 928811072

Tías: Avda, Central, núm. 45, 928833729 Yaiza: C/ Don Jaime Quesada El Maestro. 27 - Playa Blanca, 928518942 Haría: (Hasta las 22.00 horas). C/ Villa-

Martes

240 - 210

nueva, 17 - Mala. 928529675 Teguise: (Hasta las 22.00 horas). C/ Miguel Hernández, 13 - Tahíche 928843452

Tinajo-San Bartolomé: (Hasta las 22.00 horas). C/ Dr. Cerceña Bethencourt, 10, San Bartolomé de Lanzarote. 928520615

#### **FUERTEVENTURA**

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Castillo, Avda, El Castillo, 928163160 La Oliva: C/ Hibisco, 1 - CC Campanario -Local 81-82, 928866386 Morro Jable-Jandía: C/ Senador Ve-

lázquez, 38 - Morrojable, 928541012 Puerto del Rosario: C/ Secundino Alonso, número 62, 928850676

Tuineje-Gran Tarajal: C/ Princesa Tamonante, 24 - Gran Tarajal, 928870117

#### Atentos a...

#### PETER RABBIT

20:30 h. Boing [\* \* \*] ►Aventura. 2018. Estados Unidos, Australia, Reino Unido. Dirección: Will Gluck. Intérpretes: James Corden, Fayssal Bazzi, Domhnall Gleeson, Sia, Colin Moody. 95 min. Color.

■ Peter es un conejo rebelde que mantiene desde hace tiempo una lucha encarnizada con el Sr. McGregor, dueño del huerto en el que entra continuamente a robar verduras.

#### JACK REACHER

21:00 h. Neox [\*\*\*] ►Acción. 2012. Estados Unidos. Dirección: Christopher McQuarrie. Intérpretes: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, Werner Herzog. 130 min. Color.

Cuenta la historia de Jack Reacher. un exmilitar e investigador que vive como un vagabundo. Cuando un día un francotirador es acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo, decide investigar el caso.



21:00 h. Cuatro [★★★] ▶ Thriller.

Intérpretes: Gerard Butler, Gary

#### **HUNTER KILLER**

2018. Reino Unido, China,

Francia, Estados Unidos.

Oldman, 121 min, Color,

Dirección: Donovan Marsh.

■ El capitán Joe Glass lidera una

misión desde un submarino de los

Estados Unidos junto con un grupo

de Navy Seals para rescatar al presi-

dente de Rusia, que está prisionero

tras un golpe militar, y así evitar lo

que puede desembocar en la Tercera

#### La1

07.00 La hora de La 1

09.40 Mañaneros

13.10 Ahora o nunca verano

14.00 Telediario 1

14.45 Telecanarias

14.55 Ecominuto

15.00 El tiempo

15.05 Vuelta Ciclista a España 16.30 Salón de té La Moderna

Clarita aparece por sorpresa, lo que es un alivio tanto para lñigo como, especialmente, para Matilde.

17.30 El cazador stars

18.30 El cazador

19.30 Agui la Tierra

20.00 Telediario 2 20.50 La suerte en tus manos



21.00 El Grand Prix del verano

Llega la gran final del programa tras una intensa y divertida competición durante todo el verano. En esta ocasión, el título se disputa entre Binissalem, de Mallorca, con la cantante Ana Guerra como madrina, y Olvera, de Cádiz, apadrinado por los también cantantes Los del Río. Las dos localidades compiten para llevarse el trofeo de ganadores a casa en una final que tiene de todo: una gran coreografía de arrangue, risas, sorpresas y todo el buen rollo y el juego sano que caracteriza al concurso y con dos pueblos finalistas que dan lo mejor de si para alzarse con el titulo de campeón.

23.25 Los Iglesias. Hermanos a la obra Norma Duval

00.40 Noticias 24 horas

#### La 2

08.00 Dfiesta en La 2

08.30 Seguridad vital 5.0 09.00 Escala humana

09.30 Arqueomania 09.55 Dinastías

10.50 ¡Por fin es lunes! 11.15 Las rutas D'Ambrosio

12.15 La 2 express

12.20 Mañanas de cine 'Los profesionales

de la muerte' 13.50 Vuelta Ciclista a España

15.05 Saber y ganar

15.50 Del amanecer al crepúsculo

16.40 El escarabajo verde 17.10 Nunca es

demasiado pequeño 17.35 ¡Cómo nos reimos!

Xpress 17.50 La 2 express

17.55 Grantchester 19.30 Telecanarias

19.50 Turismo rural en el mundo



21.00 Historia de nuestro cine 'La flaqueza del bolchevique'

Madrid, otoño del 2002. Pablo López es un tipo normal. Tiene treinta y tantos años, trabaja en un banco de inversiones y está harto de todo.

22.40 Historia de nuestro cine: coloquio

23.05 Historia de nuestro cine 'Inconscientes' 00.50 Música ligerísima

01.50 Agatha Christie: la reina del misterio

#### Antena 3

07.55 Espejo público

12.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

12.45 La ruleta de la suerte 14.00 Antena 3 Noticias 1

14.30 Deportes 14.35 El tiempo

14.45 Sueños de libertad 16.00 Y ahora Sonsoles

19.00 Pasapalabra

20.00 Antena 3 Noticias 2 20.45 Deportes

20.55 El tiempo



21.10 El peliculón 'Padre no hay más que uno 3'

Se acercan las Navidades y la familia de Padre no hay más que uno se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belen de la colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su

suegro, Javier. 23.15 Cine

'Fuga de cerebros II'

Alfonso, el hermano pequeño de Emilio Carbajosa, sangre de la sangre del protagonista de Fuga 1, persigue a la chica de la que está enamorado hasta Harvard. Está decidido a conquistarla al amparo de los mismos amigos y de los planes descabellados que su hermano perpetró en Oxford.

01.30 The Game Show

#### Cuatro

07.25 Callejeros viajeros

09.25 Viajeros Cuatro 10.30 En boca de todos

13.00 Noticias Cuatro 13.55 ElDesmarque Cuatro

14.15 El tiempo 14.30 Todo es mentira

17.00 Lo sabe, no lo sabe

18.00 Tiempo al tiempo 19.00 Noticias Cuatro

19.45 ElDesmarque Cuatro 20.00 El tiempo

20.10 First Dates



21.00 El blockbuster 'Hunter Killer'

El capitán Joe Glass lidera una misión desde un submarino de los Estados Unidos junto con un grupo de Navy Seals para rescatar al presidente de Rusia, que está prisionero tras un golpe militar, y así evitar lo que puede desembocar en la Tercera Guerra Mundial.

23.30 Cine Cuatro

'Espías desde el cielo'

La coronel Katherine Powell, una oficial de inteligencia que opera desde Londres, dirige a distancia una operación de alto secreto con drones para capturar a un grupo de peligrosos terroristas en su piso franco de Nairobi, Kenia. Sin embargo, cuando Powell se da cuenta de que los terroristas se preparan para emprender una misión suicida, se ve obligada a cambiar la operación de capturar por la de matar.

01.10 The Game Show 01.50 En el punto de mira

04.00 Puro Cuatro

#### Tele 5

09.30 Vamos a ver

14.00 Informativos Telecinco 14.25 ElDesmarque Telecinco

14.35 El tiempo

14.45 El diario de Jorge

16.30 TardeAR 19.00 Reacción en cadena

20.00 Informativos Telecinco 20.30 ElDesmarque Telecinco

20.45 El tiempo

20.50 Babylon Show

Presentado por Carlos Latre. Con la colaboración de Marta Torné, Josie, Xavier Sardà, Paula Púa, Raúl Maro, Rafa Maza, Borja Sedano, Leonor Lavado, Aldo Comas, Esperanza Gracia y Carla Pulpón, Invitado: Pedro Pigueras,



periodista.

21.50 ¡De viernes! Una semana después de las duras palabras que le dedicó su madre en el programa, Cristian Suescun se sienta en el plató para ofrecer su versión sobre todos los frentes abiertos en el conflicto entre Maite Galdeano, Sofia Suescun y Kiko Jiménez. Más tarde, Maite Galdeano va a poder responder a todo y va a abordar otras cuestiones como su posible arrepentimiento tras las demoledoras declaraciones realizadas sobre su hijo y sobre si ha mantenido algún contacto con Sofia o con Kiko en los últimos días para acercar posturas, entre otros asuntos.

01.00 Casino Gran Madrid Online Show

#### La Sexta

08.00 Aruser@s

10.00 Al rojo vivo 13.30 La Sexta noticias

1ª edición 14.15 Jugones

14.30 La Sexta meteo

14.45 Zapeando 16.15 Más vale tarde

19.00 La Sexta noticias

2ª edición

20.00 La Sexta Clave

20.20 La Sexta meteo 20.25 La Sexta deportes



20.30 La Sexta Columna

Columnas de la historia: 1984: Retrato de la España quinqui (T14): El programa rememora la España quinqui de 1984, el año en el que se produjeron más atracos a bancos. 40 años después, la delincuencia y la inseguridad vuelven al debate público, pero la historia habla de dos realidades muy distintas. En 1984 se produjeron casi 160.000 robos con violencia o intimidación en toda España mientras que en 2023 no llegaron a 65.000. Un policía curtido en aquellas calles, un empleado de banca que sufrió varios robos en su sucursal, el juez que destapó una trama de corrupción policial y un joven nacido en aquella época marcada por la droga y la delincuencia ponen cara a aquella España quinqui que adquirió una personalidad propia. (Estreno de

la nueva temporada.) 21.30 Equipo de investigación 02.00 Pokerstars

02.45 Play Uzu Nights

#### TV Canaria

10.05 Cine

'Malasia en el corazón' 11.50 Hotel El Balneario

12.45 Lavadoras de texto 12.55 Toc Toc ¿Se puede?

13.55 ¡Toda una vida! 25 años contigo

14.30 Telenoticias 1

15.10 TN Deportes 1

15.25 El tiempo 1 15.35 Cógeme si puedes

16.30 Cine

'La doble de la novia'

Una conocida actriz de Hollywood va a casarse en una remota isla de Escocia. Medios de comunicación de todo el mundo se trasladan al lugar para tener la exclusiva, por lo que la joven decide contratar a una chica loca como novia trampa para los

paparazzi. 18.05 Agenda SGF

18.35 Embajadores 19.50 Como en casa

20.30 Telenoticias 2

21.10 TN Deportes 2

21.35 ¡Toda una vida!

25 años contigo 22.05 Conversaciones en torno a la copla

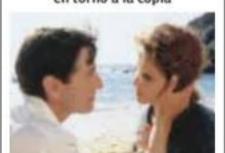

22.50 Cine

'Mararia' En el Lanzarote de los años 30, un médico vasco y un vulcanólogo inglés compiten por el amor de una chica, Mararia. La joven acaba cediendo a los encantos

del inglés, y este la deja plantada

de nuestra historia

en el altar. 00.50 Insulae, crónica



## LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS

Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400

Marina Casado





Un carrusel vacío

## Horror en el hipermercado

rante, siem-

Ni bares, ni discotecas, ni Tinder; lo moderno ahora es ligar en el Mercadona. No vale el Eroski o el Lidl; tampoco el Aldi. Cuando leí la primera noticia al respecto, estaba convencida de que se trataba de una broma, de un meme viralizado o de un reto lanzado por redes sociales. Ya ocurrió algo parecido en la pandemia, cuando la gente aprovechaba la visita al supermercado para socializar, pero no era una estrategia tan elaborada.

Según los medios, la clave es acudir a Mercadona en una franja horaria concreta: entre las siete y las ocho de la tarde. Además, debes colocar en tu carro una piña al revés. Me recuerda a aquellos tiempos en los que jugábamos a los videojuegos de Pokémon para la Game Boy y teníamos que llevar al personaje a un lugar exacto del mapa, a cierta hora del día, para que apareciera un pokémon legendario o la entrada a la mítica «Isla Mew». A partir de la piña, las instrucciones se ramifican. Si tienes veinticinco años o menos, debes ir al pasillo de congelados. Entre veintiséis y treinta y nueve, a la pescadería. Si has alcanzado la cuarentena, tu lugar es el pasillo de los vinos. El contenido de tu cesta de la compra revelará, además, si buscas pasar el rato o una relación seria.

Debe de ser encantador conocer al amor de tu vida entre lubinas. Los jóvenes cargan con el peso extra de llevar ropa de abrigo, si van a pasar un rato en el pasillo de los congelados. Y los maduritos que pueden ser de cuarenta o de ochenta, sin distinciones- se convierten en los afortunados capaces de hacerse los interesantes mirando un reserva de Abadía Mantrús, que es el más caro de los que se allí se venden. Menos mal que no tengo cuarenta años ni ganas de realizar esta práctica, porque soy bastante ignorante en materia de vinos. Cuando voy a un restau-

pido pre «uno blanco, tirando a dulce». Vamos, que me ponen un blanco frizzante de esos que venden a dos euros -en Mercadona, precisamentesoy la más feliz. Una vez estás situado en el pasillo correspondiente, lo último que debes hacer es chocar tu carro

> forma en la que ha evolucionado el costumbrismo español. El origen de esta moda, según cuentan, son las declaraciones de una concursante de First Dates que, hace siete años, afirmó que en Mercadona existe una hora a la que acuden los solteros. Y más recientemente, un vídeo de TikTok de una tal «Vivy Lin».

contra el de la persona

Me fascina la

que te haga tilín. Exacta-

mente igual que en los co-

ches de choque; solo falta la

música de Camela de fondo.

En mi opinión, todo esto es luz de gas, marketing encubierto. Lo cierto es que le estamos haciendo publicidad gratuita a la empresa de Juan Roig, cuyo éxito radica, principalmente, en la buena imagen pública que lleva labrándose durante años, tapando

supuestos casos de abusos a empleados y denuncias repetidas, como la escasez de trabajadores racializados, según puede leerse en determinados medios. Por ejemplo, me resulta muy curioso que no trascendiera más el boicot que se hizo a la empresa en 2022 desde Andalucía, instigado por CGT, fueran cuales fuesen los motivos. Sean o no ciertos los rumores, nadie ha podido arrebatarle el liderazgo del sector desde hace más de una década, y es que tenemos muy asumida nuestra pertenencia al sistema capitalista, y hay que admitir que el guacamole de Hacendado es el mejor del mercado, y que las pizzas se las hace nada menos que Casa Tarradellas. En fin; como cantaba Lennon: «vivir es fácil con los ojos cerrados». Y yo soy la primera que compra allí.

Si se va a mantener la moda del ligoteo, propongo ampliarla a otras superficies. ¡Supermercados en España, levantaos! Carrefour, HiperDino, Consum; ¡ha llegado vuestra hora! Por no hablar de lo original que resultaría coquetear en la tienda de alimentación de la esquina, solo apta para nostálgicos. La opción «premium», ideal para indies y amantes de los cafés de especialidad, serían las tiendas de productos de importación italiana, y los pijos irían en tropel a la sección Gourmet de El Corte Inglés...

Sin embargo, me queda una duda. ¿Cómo será el ghosting en esta versión física y más costumbrista de Tinder? Por ejemplo, descubres al hombre de tus sueños, con intensos ojos azules y pelazo oscuro, junto a los lenguados, e iniciáis una jugosa -nunca mejor dicho-- conversación, hasta que lo ves pidiendo medio kilo de gambas y la idealización muere en unos segundos, porque tú odias el marisco. Entonces, te alejas con tu carrito y él se queda cantando aquella canción de Alaska: «Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos; mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido ... ».





